1938-2024

#### **Alberto Fujimori.** De la presidencia a la cárcel

-el mundo

Había salido en diciembre de prisión, donde cumplía una pena por violación de los derechos humanos y corrupción; quería volver a la política. Página 8



#### deportes

El modelo Colapinto: los secretos detrás del ascenso a la Fórmula 1

Las razones del fenómeno: el fuerte apoyo económico, el soporte de Williams y el paso a paso por las categorías teloneras del Gran Circo.



## LA NACION

**JUEVES 12** DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Jubilaciones: el Gobierno frenó la ofensiva opositora contra el veto de Milei

congreso. Tuvo el apoyo de Pro y de un grupo de radicales; el Presidente dijo que los 87 diputados que votaron contra la ley son "héroes" que frenaron a los "degenerados fiscales"

El oficialismo y sus aliados lograron torcerle el brazo a un amplio sector de la oposición que no logró reunir los dos tercios de los votos para insistir en la ley que impulsaba un aumento jubilatorio y que había sido vetada por el presidente Javier Milei.

La votación arrojó 153 votos a facales, entre otros.

vor de insistir con la norma, frente a 87 negativos y 8 abstenciones. Los opositores necesitaban reunir 166 votos para alcanzar los dos tercios. Con ese resultado, el veto de Milei queda firme. El oficialismo tuvo como aliados al bloque de Pro y a media docena de diputados radi-

El Gobierno mostró alivio por el resultado y evaluó como "positivo" el operativo de seguridad que se desplegó frente a la marcha, en las afueras del Congreso. "Hoy 87 héroes les pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal", escribió Milei en X. Página 10

#### **EL ESCENARIO**

Una sesión donde todos perdieron

> Laura Serra Página 11



LAVIOLENCIA, NUEVAMENTE. La movilización de agrupaciones kirchneristas y de izquierda, sindicatos y jubilados para protestar contra el veto presidencial al aumento de las jubilaciones culminó con violentos incidentes. Al trascender que la Cámara de Diputados había ratificado el veto, los manifestantes voltearon las vallas y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. El saldo: 12 heridos, tres detenidos y agresiones a periodistas. Página 13

### Harris y los demócratas ganan fuerza tras el debate, pero no bajan la guardia

EE.UU. La preparación, una buena estrategia y las fallas de Trump, las claves detrás de su victoria; desconcierto entre los republicanos

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EEUU.

WASHINGTON.- Dos escenas después del debate entre Kamala Harris y Donald Trump dejaron en claro cuál fue el desenlace del duelo de anteayer. Harris celebró, eufórica, desde un escenario ante un grupo de seguidores con un discurso corto y combativo. "Hoy fue un buen día. Mañana tenemos que

trabajar. Quedan 56 días, ¡tenemos muchotrabajo por hacer!", arengó. Trump hizo algo nunca visto para un candidato: apenas terminó el debate, fue a la sala de prensa a hablar con los periodistas, un último intento de centrifugar una derrota a esa altura inocultable. "Si ganó, ¿por qué está acá?", le preguntó un periodista. "Creo que fue una gran noche", ensayó Trump. Continúa en la página 2

### La inflación de agosto subió a 4,2%, más de lo esperado

PRECIOS. El mercado pronosticaba un 3,9%; las tarifas impulsaron el alza

Por encima de lo esperado debido a los aumentos en las tarifas, la inflación en agosto subió a 4,2%. Así, rebotó frente al piso de 4% que había logrado en julio. El Gobierno espera que la rebaja del impuesto PAIS aplicada este mes vuelva a encauzar el proceso a la baja de la inflación, que entusiasma a Javier Milei. El IPC del Indec acumuló así 94,5% en el año y 236,7% en los últimos doce meses. El dato impactó en el nivel de ingresos que una familia necesita para no ser pobre: \$939.887. Página 18



#### Otro paro amenaza a 30.000 pasajeros

AEROLÍNEAS. Comenzará mañana al mediodía y se extenderá hasta el sábado

Página 22

#### EL ESCENARIO

Kicillof y el "conchabo vip" a Capitanich

> Luciano Román LA NACION-

> > Página 29

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La carrera hacia la Casa Blanca | LAS CONSECUENCIAS DEL CHOQUE EN FILADELFIA

## Fortalecidos tras el debate, Harris y los demócratas no bajan la guardia

Una estrategia acertada, los traspiés de Trump y la colaboración involuntaria de los moderadores apuntalaron una clara victoria de la vicepresidenta en el primer choque de cara a las presidenciales de noviembre próximo

#### Viene de tapa

En la noche más importante de su carrera política, Harris superó la prueba. Y con margen de sobra. Tras unarranqueen el que se la viotensa, un tanto nerviosa, Harris dominó el debate, marcó el tono y el ritmo, guio la discusión y acorraló a Trump en casi todos los temas-trastabilló con la economía, donde aún muestra dificultades para enarbolar respuestas convincentes-, se mostró ágil, rápida de reflejos, mordaz, lo buscó hasta con su mirada y sus gestos, y desplegó una estrategia letal, minuciosamente preparada: sacar de quicio a Trump.

El debate entre Harris y Trump ofreció otro momento crucial en unas elecciones presidenciales históricas en Estados Unidos, y les brindó a ambos candidatos quizá la última oportunidad para quebrar el virtual empate que marcan las encuestas en la carrera por la Casa Blanca. Un día después, los demócratas festejaban con cautela, a puño cerrado, mientras los republicanos lamentaban una oportunidad perdida, un contraste que expuso el resultado del duelo.

• LA ESTRATEGIA DE HARRIS

#### Harris había llegado al debate en Filadelfia mucho más urgida de un triunfo y una buena noche que Trump. Luego de una breve luna de miel-salto en popularidad, avalancha de donaciones, respaldos, voluntarios-, las últimas encuestas le habían dado a su campaña un baño de realidad: la pelea por la Casa Blanca está ajustadísima, y se decidirá por márgenes mínimos. Con apenas ocho semanas hasta la elección, Harris enfrentaba el desafio de darse a conocer y convencer al rincón escéptico del electorado de que es la persona adecuada para liderar al país. En su campaña aspi-

El punto de quiebre llegó a la media hora, al hablar sobre inmigración. Es el tema predilecto de Trump, y un punto débil en el historial de Harris. Pero Harris pivoteó a otro tema, altamente sensible para Trump: sus rallies. Los criticó, dijo que eran aburridos, agotadores, y que Trump nunca hablaba de la gente. Una trampa, y un aguijón al corazón trumpista. Trump mordió el anzuelo, se desvió del tema, defendió sus mítines con frases oxidadas, y ya no hubo vuelta atrás.

raban a que el debate la ayudara a

alcanzar el "techo alto" que le ven

como candidata.

Muy preparada para su primer debate presidencial, Harris terminó de hacer pie, encontró su ritmo, y de ahí en más golpeó cada vez que pudo con un repertorio de dardos, sin pausa. Trump nunca pudo desencajarla, nunca la puso a la defensiva: Harris pareció tener listo un ataque y un contraataque para cada tema, en cada momento.

Harris logródiferenciarse, marcó el contraste de visiones que buscaba, pero, por sobre todo, logró evitar que Trump la dejara mal parada, y



Harris llega a Nueva York, ayer, para participar de la conmemoración del 11 de Septiembre KENA BETANCUR/AFP

la denostara ante los miles de indecisos que miraron el debate. Misión cumplida.

#### OLAMALANOCHE DE TRUMP

Uno de los interrogantes previos al debate era si Trump –proclive a improvisar y seguir su instinto y a correr los límites de lo imaginarioiba a mantener su compostura, tal como lo hizo en su choque con Joe Biden, al que dominó con amplitud. No ocurrió. Desde el momento en el que Harris atacó sus mítines de campaña, Trump quedó descolocado y nunca se recuperó. Su mejor momento fue al principio, cuando atacó a Harris por la inflación, la llamó "marxista", dijo que "no tiene plan, copió el plan de Biden". Pero ese momento se diluyó, y después, al hablar sobre aborto, la inmigración, la inseguridad, o la política exterior, los intentos de Trump por sacar ventaja quedaron desactivados por los contraataques de Harris. Nunca la incomodó, ni siquiera en sus puntos débiles, como sus cambios de posturas, o forzarla a que defendiera el gobierno de Biden.

Los asesores y aliados de Trump

Insistieron antes del debate en que Trump debía concentrarse en los temas, evitar los ataques ácidos o irse por las ramas. Fue exactamente lo que hizo, hasta perderse incluso en historias tildadas de teorías conspirativas, como cuando afirmó que inmigrantes indocumentados se comen los perros, gatos, las mascotas de la gente, o que Harris quiere "hacer operaciones de cambio de género a extranjeros ilegales en prisión".

Trump no supo sacar ventaja con los dos temas más favorables, la economía y la inmigración, y apenas dejó propuestas concretas. "Tengo conceptos de un plan", llegó a decir, al hablar del acceso a la salud. Harris, en cambio, esquivó el terreno pantanoso y aprovechó al máximo el eje sobre el acceso al aborto, su arma más fuerte, y una de las mayores vulnerabilidades de Trump. Fue su mejor tramo. Y además quedó muy en evidencia que Trump extrañó a Biden. "Es importante recordarle al expresidente -dijo Harris, ante una delasmenciones de Trumpa su jefeque no está compitiendo contra Joe Biden, está compitiendo contra mí".

Como evidencia de su mala noche,

Trump sugirió ayer que no volverá a debatir con Harris, aun cuando insistió una y otra vez en que había ganado ampliamente.

#### **O**ELROLDELOSMODERADORES

Harris tuvo dos aliados imprevistos durante todo el debate: los moderadores de la cadena ABC, los periodistas David Muir y Linsey Davis, A diferencia de sus colegas de CNN en el primer debate entre Biden y Trump, que solo se abocaron a hacer las preguntas. Muir v Davis hicieron fact checken vivo, marcando las mentiras o falsedades de Trump y aportando contexto a las respuestas. Ese trabajo de los moderadores terminó por enfurecer más a Trump y favoreció a Harris, y levantó alta polvareda: de un lado de la grieta celebraron que los periodistas dejaran a Trump en evidencia, pero del otro lado, y desde la campaña de Trump, fueron duramente criticados. Un debate inagotable sobre el rol de la prensa en una campaña presidencial.

"Estos moderadores son un fracaso vergonzoso y este es uno de los debates más parciales e injustos que he visto. Debería darte vergüenza ABC", fustigó en X la comentarista Megyn Kelly, una de las voces más escuchadas por la derecha norteamericana. "Fueron tres contra uno", dijo, furiosa, en su comentario en su canal de YouTube sobre el debate, al que denostó: dijo que fue injusto, que los moderadores buscaron hundir a Trump.

"Generalmente, cuando una campaña ataca a los moderadores de un debate, saben que perdieron", chicaneó David Axelrod, antiguo estratega de Barack Obama.

El propio Trump cargó contra los moderadores en una entrevista con Fox & Friends, al afirmar que el debate estuvo "arreglado", y que fueron "terribles", y "tres contra uno". Igual, insistió en que ganó: "Creo que hice un gran trabajo".

#### O ¿CAMBIA EL PANORAMA?

Los análisis, las lecturas y las encuestas del debate fueron unívocos: Harris ganó, Trump perdió. Pero el impacto del choque en la campaña o el resultado de la elección del 5 de noviembre es mucho menos nítido.

En 2016, Trump perdió todos sus debates contra Hillary Clinton y ganó igual. En 2004, George W. Bush tuvo malos debates contra John Kerry, y también ganó. La carrera está virtualmente empatada, tal como la misma Harris reconoció apenas terminó el debate, y la elección está para cualquiera. Los demócratas tienen que sacar una ventaja de al menos cuatro o cinco puntos en el voto popular para ganar el Colegio Electoral, y una amplia mayoría de los norteamericanos cree que el país va por el camino equivocado. Las frases surrealistas de Trump sobre la inmigración, virales, fueron ridiculizadas por sus detractores, pero tienen eco en su base de votantes. Y Trumpes, ahora, más popular de lo que era en 2020 o en 2016. De hecho, Harris y Trump están empatados en los sondeos de imagen.

Uno de los interrogantes antes del debate era cuál de los dos lograría posicionarse como el candidato del cambio. Harris buscó diferenciarse de Trump, y también de Biden, intentó aparecer como una líder nueva, fresca, de una generación diferente, abanderada del cambio en una elección en la que los norteamericanos quieren un cambio. Pero si logró convencer de eso a los votantes o no es una interrogante abierto. Y Trump ha demostrado, sobradas veces, que es un político fuera de serie, capaz de superar cualquier obstáculo, derrota, ataque, polémica, drama o escollo.

Un sondeo de Reuters entre votantes indecisos mostró resultado mixto. Y una votante indecisa de Pensilvania, que se perfila como el más crítico de los estados en disputa, dejó a la vista después del debate en un focus group organizado por CNN el desafío latente para Harris y los demócratas: "A la luz de los hechos—dijo—, mivida era mejor cuando Trump era presidente". • LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 3

## ¿Quién lee mejor la psiquis de los norteamericanos?: el que lo haga sellará la presidencia

**EL ANÁLISIS** 

Peter Baker THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK → I Estados Unidos de Donald → Trump es un lugar sombrio, un país invadido por inmigrantes depredadores que se quedan los con puestos de trabajo de los norteamericanos y se comen a sus perros y sus gatos, un país devastado económicamente, humillado internacionalmente, y al borde del precipicio de una apocalíptica Tercera Guerra Mundial.

El Estados Unidos de Kamala Harris es un lugar fatigado, pero con esperanza, una nación harta del caos de los años de Trump y hastiada de tanto drama y divisiones, un país avergonzado de su expresidente corrupto y quedado en el pasado que podría ir a la cárcel, un país que anhela una nueva generación de di-

Esas dos imágenes de Estados Unidos que pudimos ver desplegadas en el primer y posiblemente único debate presidencial entre Harris y Trump encapsulan la apuesta de uno y otro candidato en esta campaña electoral tan reñida. Trumpapuesta a la bronca y Harris, al agotamiento. Trump está tratando de reempaquetar y volver a vender su latiguillo sobre "la carnicería de Estados Unidos" ocho años después, mientras que Harris apela a quienes han dejado o quieren dejar eso en el pasado.

La gran pregunta es cuál de los dos está leyendo mejor la psiquis de los norteamericanos a ocho semanasdequeconcurranaemitirsu voto. Hace dos décadas que las encuestas reflejan que para la mayoría de los norteamericanos su país va por mal camino, un largo período de insatisfacción que Trump ha sabido canalizar exitosamente a lo largo de toda su carrera política. Pero Harris argumenta que es Trump quien quiere llevar al país por un camino descendente que no lleva a ninguna parte.

"Ella está destruyendo este país", lanzó Trump en determinado momento del debate del martes, y recicló esa misma frase en distintos formatos 13 veces más: ella o los demócratas destruyen el país, destruyen la economía, destruyen al sector energético.

#### Un pueblo "agotado"

"Demos vuelta la página y avancemos", dijo por su parte Harris. Y durante sus intervenciones dio vuelta páginas o habló de avanzar al menos cinco veces más. "Francamente, el pueblo norteamericano està agotado de escuchar siempre el mismo viejo discurso", agregó.

Las elecciones son, por supuesto, una cuestión de contrastes, y el contraste entre los candidatos que compiten en esta elección es tan marcado como cualquier otro en la historia moderna, no solo en líneas ideológicas, culturales, demográficas, generacionales o de temperamentos, sino

Con Trump, siempre todo es en los extremos, y articula una visión

también desde una visión de base.

maniquea de todo o nada donde Estados Unidos es virtualmente un paraíso cuando él está en el poder y se va al infierno cuando él no está. "Cuando Trump era presidente no teníamos problemas", dijo, atribuyéndole esa afirmación a un autócrata europeo. Y ahora que ya no está en el cargo, agregó Trump, "el mundo entero está explotando" y "somos un país en decadencia".

El discurso de Harris ofrece sutileza y matices en un entorno político que no siempre valora ni lo uno ni lo otro. Se jacta de avances, no de perfección, promete seriedad, no ombliguismo. "Lo que sí ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro país; un liderazgo que crea en lo que es posible y que aporteun sentido de optimismo sobre lo que podemos lograr, en vez de seguir denigrando siempre al pueblo norteamericano".

La visión del expresidente está construida parcialmente sobre una base de ficciones. Mucho de lo que dijo a lo largo de una hora y media sobre el escenario en Filadelfia es falso, engañoso o aparentemente inventado de la nada, así que haría falta un equipo de verificadores de datos trabajando toda la noche para comprobartodo eso. La delincuencia está "por las nubes", dijo, salvo

El discurso de Harris ofrece sutileza y matices en un entorno político que no siempre valora ni lo uno ni lo otro

que los datos oficiales registran que en realidad está cerca de su nivel más bajo en décadas. Harris y el presidente Joe Biden "liquidaron" la industria petrolera, pero resulta que la producción de petróleo de Estados Unidos hoy alcanza máximos históricos.

Lo más sorprendente fue la decisión de Trump de aferrarse a una extraña historia sobre inmigrantes haitianos que supuestamente secuestraban y devoraban mascotas en Springfield, Ohio, un rumor de internet desmentido por las autoridades locales. "Se están comiendo a los perros", afirmó.

"La gente que llegó se está comiendo a los gatos. Se los comen... se comen a las mascotas de la gente que vive ahí". Cuando David Muir, uno de los moderadores, señaló que no había ninguna prueba de ello, Trump se encogió de hombros y dijo que lo había oído en la televisión, así que debía ser cierto.

No es una maniobra nueva, aunque parece más brusca que nunca. Trump hizo su debut en su primera campaña presidencial en junio de 2015 con una confusa declaración sobre supuestos violadores mexicanos que cruzaban la frontera en masa, y un año y medio después

asumió la presidencia con su famosa promesa de detener la "masacre de Estados Unidos". El riesgo, como sostuvo Harris, es que casi una década después a los votantes pueda parecerles un relato obsoleto.

#### Vaguedades

Harris eludió algunas preguntas, respondióa otras con vaguedades y a veces incluso tergiversó la verdad, perosiempre mantuvo el foco puesto en Trump. Los estadounidenses, dijo, están cansados "de tanto menosprecio y tanto insulto", aunque también le devolvió algunos de los insultos favoritos del propio Trump: dijoqueera "unavergüenza" ylollamó "débil".

Haciendo suva otra de las frases habituales de Trump, dijo que "los líderes mundiales se rien de Donald Trump", yagregó que los dictadores "son capaces de manipularte con halagos y favores", y que los enemigos como el presidente Vladimir Putin "te comen crudo".

Tal vez los comentarios más ácidos de Harris fueron por la obsesión de Trump con el tamaño de la multitud que asiste a sus actos de campaña, y dijo que la actuación del expresidente en esos mítines se habíavueltotan aburrida que "la gente empieza a irse antes de tiempo por cansancio y aburrimiento".

"Donald Trump en realidad no tiene ningún plan para ustedes dijo Harris mirando a cámara-, porque está más interesado en defenderse a sí mismo que en cuidarlos a ustedes".

Nada parecía molestar tanto a Trump como el comentario sobre sus adorados actos de campaña, y permitió que ese tema lo distrajera de una discusión sobre la inmigración ilegal, una de las principales vulnerabilidades políticas de Harris. "Lagente no se va de mis actos", insistióel expresidente. "Hemos hecho los actos de campaña más grandesymás increíbles en la historia de la política, y eso es porque la gente quiere que le devuelvan su país".

Harris lo sacó de quicio repetidamente, lo irritó y lo puso a la defensiva. De hecho, los jueces lo han reprendido y los fiscales lo han acusado, pero nadie en años había criticado a Trumpen la carayen un escenario público como lo hizo ella. Sus oponentes en las primarias republicanas fueron indulgentes con él, y Biden fue espectacularmente ineficaz cuando tuvo que enfrentarlo en el debate del 27 de junio, antes de abandonar la carrera.

En cambio, la exfiscal Harris le apuntó una y otra vez con calma y confianza a los puntos sensibles de Trump, y presentó su alegato político contra un candidato que fue condenado por 34 delitos graves, acusado otras tres veces, declarado responsable de abuso sexual en un juicio civil y de fraude empresarial en otro, y que trató de anular una elección que perdió. Trump frunció el ceño durante gran parte de la velada: se negaba a sostenerle la mirada.

Traducción de Jaime Arrambide

## Fin del misterio para las *swifties*: Taylor anunció su apoyo a la aspirante demócrata

"Podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", publicó en Instagram

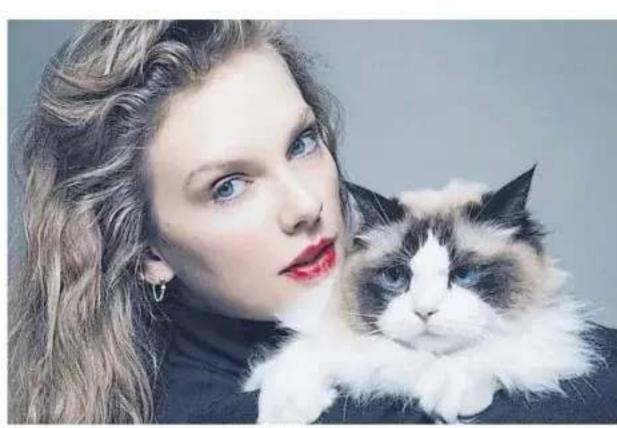

Taylor Swift y su gato Benjamin Button

INSTAGRAM

WASHINGTON.- La superestrella del pop Taylor Swift apoyó a Harris en una publicación de Instagram poco después de que terminara el debate con Donald Trump, el respaldo más codiciado dentro del mundo de las celebrities por su gran poder de movilización.

"Votaré por Kamala Harris y Tim Walzen las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda", escribió la joven, que en las elecciones de 2020 apoyó a Biden y desató una fuerte reacción de Trump.

"Creo que es una líder talentosa y de mano firme, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, que ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fertilidad asistida y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas", escribió la estrella pop a sus 283 millones de seguidores en Instagram.

Swift firmó el mensaje como "Taylor Swift, la mujer de los gatos sin hijos", una frase que utilizó el compañero de fórmula de Trump, J. D. Vance, mientras criticaba a Kamala Harris y las mujeres que no tienen hijos biológicos. La cantante acompañó el posteo con una foto en la que está abrazando a su gato Ragdoll llamado Benjamin Button.

Swift comenzó su texto al mencionar que había visto el debate presidencial de anteanoche y alentó a los votantes a investigar qué opinan y qué proponen los dos candidatos sobre los principales temas de la campaña.

Además, mencionó que recientemente se utilizó la inteligencia artificial para mostrar falsamente que ella apoyaba a Trump para estas elecciones, lo cual la llevó a ser "muy transparente" sobre su postura ante los comicios de noviembre.

"He investigado y he tomado mi decisión. Su investigación es toda suya y la elección es suya. También quiero decir, especialmente a los votantes primerizos: ¡recuerden que para votar deben estar registrados!

También creoque es mucho más fácil votar temprano. En mi historia incluiré enlaces donde registrarse y encontrar fechas e información para la votación anticipada", publicó la cantante hacia el final del posteo.

El apoyo de Swift era muy esperado por los demócratas. Ella ha adoptado una postura más política durante los últimos años y se ha vuelto más franca en temas como el acceso al aborto. Pero el momento preciso fue una sorpresa.

Taylor Swift tiene muchas seguidoras fieles entre las mujeres jóvenes, un grupo demográfico clave en las elecciones de noviembre.

Además, su romance con Travis Kelce, jugador estrella de los Kansas City Chiefs, cautivó al mundo del fútbol americano y la cultura. La cantante está cerrando una vertiginosa gira internacional que agotó estadios en todo el mundo.

Pero Karoline Leavitt, vocera de la campaña de Trump, desestimó el respaldo como "más evidencia de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la elite rica".

En la mañana de ayer, en un diálogo telefónico con el programa Fox & Friends, de la cadena Fox News, Trump dijo que Taylor Swift "probablemente pagará en el mercado el precio" de pedir públicamente el voto para Harris en las elecciones del 5 de noviembre.

Trump, quien dijo no seguir la carrera de Taylor Swift -por una "cuestión de edad"-, dijo que la artista es "muy progresista".

"No soy fan de Taylor Swift... Ella es muy progresista. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado", dijo Trump. En 2020, Swift había apoyado a Joe Biden y desatado el enojo del mag-

"En realidad, me gusta mucho más la señora Mahomes", dijo Trump, en referencia a Brittany Mahomes, quien está casada con el mariscal de campo del mismo equipo de Kelce, Patrick Mahomes, y quien habló de apoyar al expresidente. •

Agencias Reuters y DPA

#### La carrera hacia la Casa Blanca | LA MIRADA DE LA PRENSA

## Los medios destacaron a Harris, pero evitaron hacer pronósticos

La prensa norteamericana y los analistas coincidieron en que la demócrata tuvo un mejor desempeño que el magnate, aunque desconocen si tendrá impacto en el voto

WASHINGTON.-En un evento lleno de tensiones, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump se enfrentaron ayer en su primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Ambos candidatos se dirigieron a una audiencia nacional con propuestas, ataques personales y discursos que resaltaron las divisiones políticas del país. El debate fue moderado por ABC News y abarcó temas como la economía. el derecho al aborto, la política exterior y el liderazgo de cada uno en tiempos de crisis.

Bajo el título "Harris ataca a Trump con claridad, provocando réplicas con retórica ardiente", el Washington Post destacó que Harrisatacó de manera contundente a Trump, lo que provocó respuestas igualmente agresivas del expresidente. Resaltaron cómo el debate marcó un cambio significativo en la dinámica de la carrera. Según su análisis, Harris dominó la discusión, aunque se cuestiona si esto influirá en un margen tan estrecho de votantes.

Con el título "En un debate feroz, Harris tienta a un Trump a la defensiva", The New York Times se centró en la estrategia de Harris frente al exmandatario. Según el análisis del diario, en lugar de enfocarse en sí misma, Harris convirtió el debate en un referéndum sobre Trump.

Fox News presentó una cobertura mixta bajo títulos como "Hubo un claro ganador del debate, pero no crean que esta elección ha terminado". El medio sugirió que, aunque algunos opinan que Harris tuvo un mejor desempeño, no está claro si este debate será decisivo.

CNN, por su parte, tituló: "Harris intentó sacar a Trump de su juego. El tomó el anzuelo repetidamente". El medio resaltó los esfuerzos de Harris por desestabilizar a Trump. Además, también destacó el apoyo público de Taylor Swift hacia Harris como un evento significativo. Según los analistas de CNN, el debate no pudo haber sido mejor para Harris, aunque la participación futura de Trump en más debates que votarian por Trump o se inaún es incierta.

En su portada, con el título "El mundo ahora puede ver a Kamala Harris en su trabajo más poderoso", el portal Politico enfatizó la capacidad de Harris para manejar preguntas difíciles y al mismo tiempo desafiar agresivamente a Trump, posicionándola como una figura fuerte en la contienda. La nota subrayó que Harris demostró tener el control en un debate

The Wall Street Journal tituló su cobertura "Harris tienta a Trump en un debate presidencial feroz" v destacó cómo Harris logró incomodar a Trump.

En su apertura tras el debate, USA Today le otorgó el premio de ganadora a Harris con un título "Harris ofrece una actuación contundente frente a Trump" y en su artículo principal destacó que "se mostró segura y preparada" durante el debate, mientras que Donald Trump "pareció más agresivo y a la defensiva".

#### Encuestas

Aún no se han publicado todas las encuestas completas, pero los primeros sondeos "rápidos" tras el debate muestran una ligera ventaja para Kamala Harris en la percepción de los votantes sobre el desempeño en el debate.

Una encuesta instantánea de CNN indicó que una mayoría de espectadores (seis de cada diez) consideró que Harris tuvo una mejor actuación que Trump, y destacó su capacidad de argumentación y su dominio sobre los temas discutidos. Sin embargo, la diferencia es pequeña, y algunos analistas sugieren que el impacto real del debate solo se verá en las semanas siguientes.

Los expertos señalaron que Harris ganó el debate, pero algunos votantes indecisos no están tan seguros. Durante semanas, estos votantes han estado pidiendo más contenido, y tal vez por eso no fue casualidad que las primeras palabras de la vicepresidenta Kamala Harrisdurante el debate presidencial del martes fueran: "Soy en realidad la única persona en este escenario que tiene un plan".

Una encuesta de Reuters reveló que, aunque Kamala Harris fue percibida como la ganadora del debate presidencial por muchos, el evento no logró convencer a un segmento clave de votantes indecisos. De las 10 personas entrevistadas por Reuters antes del debate, seis afirmaron después clinaban a respaldarlo, tres decidieron apoyar a Harris y una se mantuvo indecisa.

Los resultados sugieren que Harris aún enfrenta desafíos para ganar el apoyo de votantes que están preocupados por la economía y el alto costo de vida. •

Agencias AP, AFP y Reuters



Harris, Biden, Bloomberg, Trump y Vance, ayer en Manhattan

## Los moderadores de ABC, duros con Trump y callados con Harris

**EL ESCENARIO** Michael M. Grynbaum THE NEW YORK TIMES

FILADELFIA los 15 minutos del debate presidencial, el expresiden-do una respuesta indirecta sobre su postura sobre el derecho al aborto cuando hizo una declaración sin base en la realidad: que un gobernador había tolerado la ejecución de bebés después del nacimiento.

Linsey Davis, una de las moderadoras de ABC News, no dejó pasar esa oportunidad. "No hay ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de su nacimiento", dijo Davis con total naturalidad.

Poco después, volvió a ocurrir. Cuando Trump hizo una declaración descabellada sobre los inmigrantes que comían perros y gatos en un pueblo de Ohio, el otro moderador, David Muir, señaló que ABC había llamado al administrador de la ciudad y se enteró de que no había informes creibles de que se hubiera hechodañoa las mascotas. "Lagente en la televisión dice: 'Se llevaron a mi perro y lo usaron como alimento", dijo Trump. "No lo tomo de la televisión", respondió Muir. "Lo tomo del administrador de la ciudad".

En el contexto de 105 minutos de intenso debate en Filadelfia, estos intercambios fueron fugaces, pero marcaron un cambio-al menos por una noche-en el equilibrio de poder entre Trumpylos numerosos periodistas que han luchado, o han dejado de intentarlo, para construir chequeos de datos en torno al bombardeode afirmaciones infundadas que lanza regularmente en televisión.

Con un tono calmado y autoritario, Muir y Davis ofrecieron un modelo de verificación de hechos en tiempo real que ha estado ausente en muchos debates presidenciales recientes. El retrato apocalíptico de Trump de un Estados Unidos asediado por la delincuencia migratoria fue respondido con cortesía por Muir: "Como saben, el FBI dice que los delitos violentos en general están disminuyendo en este país".

"¡No incluyeron las ciudades con los índices de criminalidad más altos! ¡Fue un fraude!", replicó Trump.

"Presidente Trump, gracias", dijo Muir antes de continuar.

Casi no hubo momentos de tensión entre los moderadores y la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y los presentadores de ABC se saltaron varias oportunidades de seguir con ella sobre temas dificiles, como la caótica retirada de Afganistán por parte de la administración Biden y las posiciones cambiantes de Harris sobre el fracking y la frontera sur.

Pero, según un recuento, Trump pronunció más de dos docenas de falsedades a lo largo de la velada, mientras que los comentarios objetivamente cuestionables de Harris fueron más engañosos que flagrantemente falsos. Esa discrepancia no impidió que los aliados de Trump, incluso antes de que terminara el debate, acusaran a ABC de parcialidad. Donald J. Trump Jr. se refirió a los moderadores como "piratas informáticos". En Fox News, la pre-

sentadora partidista Laura Ingraham declaró que "el objetivo de ABC era ayudar a Kamala Harris" y Sean Hannity calificó a ABC News de ser "el mayor perdedor del debate".

No está claro si esos ataques tendránéxitoono. Muires, en términos de audiencia, la personalidad de noticias de televisión más popular del país. Su noticiero, World News Tonight, llega a muchos más estadounidenses que los programas presentados por estrellas de la televisión por cable partidarias como Hannity y Rachel Maddow, de Msnbc.

En la previa del debate, Trump había atacado a ABC News, calificándola de "la peor" y "la más desagradable", y había sacado a colación su demanda pendiente que afirma que uno de los presentadores de la cadena, George Stephanopoulos, dañó su reputación. Pero Trump y su campaña también aceptaron las reglas básicas de ABC para el debate y se mostraron satisfechos con la elección de los moderadores.

En el escenario, la reacción de los moderadores pareció agravar la frustración de Trump. Después de que terminó la transmisión, el propio Trump promocionó un eslogan que rápidamente había ganado fuerza en la derecha politica. "¡Tres contra uno!", escribió en una publicación en Truth Social.

Su ira parecía presagiar un conflicto mayor entre ABC News y los partidarios de Trump en los próximos días. Ayer, el expresidente incluso dijo que "deberían quitarle la licencia" a ABC por cómo moderaron el debate. "Creo que perdieron mucha credibilidad", señaló.

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 5

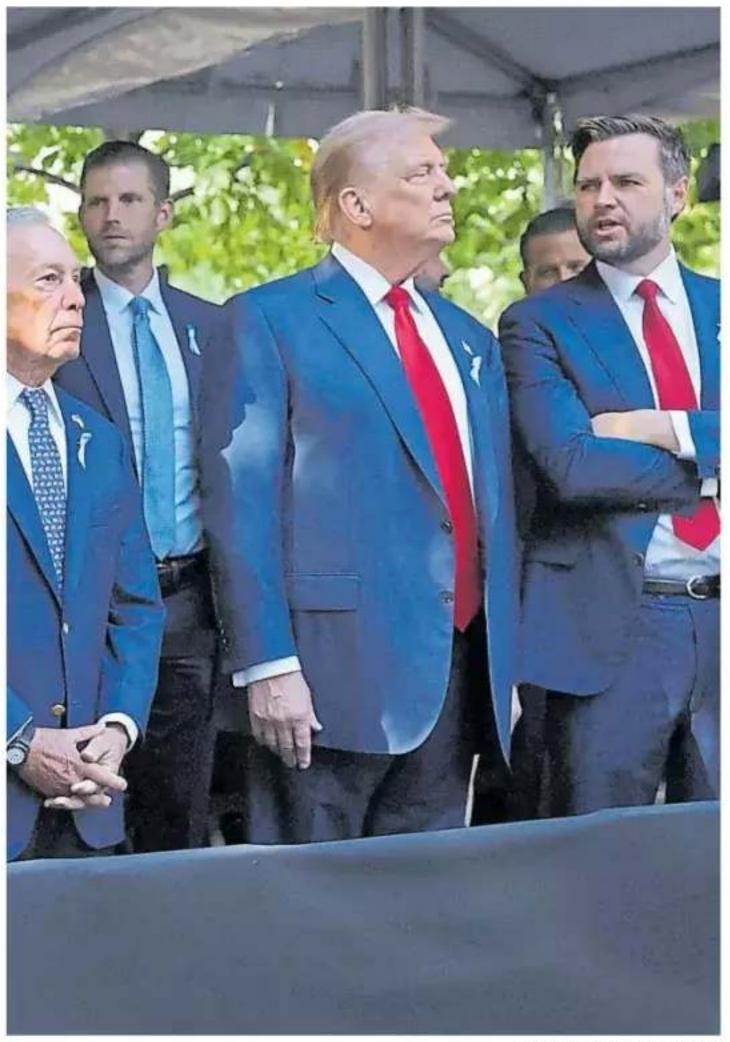

MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY

## Los candidatos se cruzaron en los actos por el 11 de Septiembre

Horas después del tenso debate, Harris y Trump volvieron a saludarse en la ceremonia en Nueva York

NUEVA YORK.- Estados Unidos recordó las vidas que se cobró y las que cambió el ataque de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001, en un aniversario marcado por la campaña presidencial en el que el presidente Joe Biden, su vice y actual candidata Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump estuvieron juntos ayer en la Zona Cero de Nueva York, horas después de un tenso debate presidencial.

Harris y Trump volvieron a encontrarse en la solemne ceremonia, celebrada en el National September 11 Memorial & Museum, en Nueva York.

Durante el evento, los dos candidatos -que horas antes se habían lanzado fuertes acusaciones- se saludaron frente a las cámaras con un apretón de manos que no pasó inadvertido para los presentes. El intercambio fue cordial; aunque no se alcanzó a oír lo que Trump le dijo, Harris respondió repetidamente con un "gracias".

Elaniversario de los ataques terroristas que en 2001 dejaron casi 3000 víctimas en Estados Unidos cae en plena campaña de elecciones presidenciales, y esta vez llega en un momento especialmente particular.

Trumpy su compañero de fórmula, el senador J. D. Vance, llegaron al lugar a las 8 y posaron para sacarse fotos con algunos de los asistentes. Harris llegó con Biden una media hora más tarde, entre vítores de "¡Kamala!" de algunos miembros del público.

Biden y Trump se estrecharon la mano, y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg apareció para facilitar un apretón de manos entre Harris y Trump. Luego, los rivales presidenciales se situaron a solo metros de distancia, con Biden y Bloombergentre ellos, mientras la ceremonia comenzaba con el sonar de una campana y un minuto de silencio.

En una entrevista en Fox and Friends, Trump había anunciado que a sistiría a los actos conmemorativos junto a su candidato a vicepresidente, Vance. Durante la conversación, se le mencionó que Harris y el presidente Biden también estarían presentes y se le preguntó: "Estarán juntos en el mismolugar. ¿Tiene algo que decirles?".

Trumprespondió: "Nolosé. Noestoy seguro. Mira, todo el mundo deberia estar muy enojado por lo mal que han dirigido este país". A continuación, el expresidente desvió la conversación hacia una de sus habituales críticas sobre la inmigración.

El evento de conmemoró los ataques en Nueva York y Washington y la caída de un avión en Pensilvania que dejaron casi 3000 muertos.

Agencias AP y Reuters

## "Comegatos": qué esconde la fake news de Trump sobre un pueblo del estado de Ohio

Autoridades de Springfield refutaron las afirmaciones falsas sobre los migrantes haitianos que impulsaron el crecimiento de la zona

SPRINGFIELD, Ohio. – Rose Joseph y Banal Oreus siguieron caminos diferentes desde Haiti hasta esta ciudad industrial del medio oeste que de repente se encuentra en el centro del debate de la carrera presidencial de Estados Unidos.

Joseph llegó en 2022 después de haber arribado a Florida dos años antes para escapar de la violencia de Haití, viajando al norte con la esperanza de encontrar buenas perspectivas laborales. Oreus, después de pasar por Brasil, Portugal y México durante un período de ocho años, se sintió atraido por Springfield en 2023 gracias a familiares y amigos que ya habían encontrado su camino hasta allí.

"La primera motivación fue el trabajo y las oportunidades laborales", dijo Joseph, ahora empleado de un almacén de Amazon.

La llegada de Joseph, Oreus v otros 15.000 in migrantes haitianos en los últimos tres años ha transformado esta ciudad de 58.000 habitantes ofreciendo cierta promesa de recuperación económica junto con dificultades de crecimiento.

También ha colocado involuntariamente a Springfield en el centro de una conversación nacional sobre inmigración, economía y raza con el candidato republicano Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, haciendo circular lo que la policía local y los funcionarios de la ciudad dicen que son acusaciones falsas de crímenes y actos atroces cometidos por haitianos.

Después de medio siglo de declive, los datos muestran que la rápida recuperación demográfica ha tenido un impacto notable en Springfield.

#### Ciudad en retroceso

Durante décadas, Springfield había sido otra ciudad del medio oeste cada vez más pequeña y con un futuro incierto. La población se redujo a menos de 60.000 en 2014, desde más de 80.000 en 1960.

Por esa época, Springfield elaboró un plan estratégico para atraer negocios. Los líderes de la ciudad destacaron la asequibilidad de la ciudad, sus programas de desarrollo laboral y su ubicación, justo entre Columbus y Dayton, y accesible a dos rutas interestatales.

En 2017, Topre, un importante fabricante de autopartes japonés, eligió Springfield para una nueva planta en una parte decadente de la ciudad que había sido el sitio de International Harvester, un fabricante de equipos agrícolas que alguna vez fue el mayor empleador.

Para 2020, Springfield había atraído a empresas de servicios alimentarios, empresas de logística y un fabricante de microchips, entre otras, creando aproximadamente 8000 nuevos puestos de trabajo y optimismo para el futuro.

Pero pronto no hubo suficientes trabajadores. Muchas personas jóvenes en edad de trabajar habían caído en la adicción. Otros evitaron por completo el trabajo de rutina y de nível básico, dijeron los empleadores.

Los haitianos que escucharon que el área de Springfield contaba con empleos manuales bien remunerados y un bajo costo de vida llegaron en masa, y los empleadores estaban ansiosos por contratar y capacitar a la nueva fuerza laboral. Tenían credenciales de seguro social y permisos de trabajo, gracias a un programa federal que les ofrecía protección temporal en Estados Unidos. Algunos llevaban años viviendo en lugares como Florida, donde hay una próspera comunidad haitiana.

McGregor Metal, una empresa familiar en Springfield que fabrica repuestos para automóviles, camiones y tractores, se quedó sin trabajadores después de invertir millones para impulsar la producción. La empresa necesitaba ope- Alquileres y servicios radores de máquinas, conductores de montacargas e inspectores de calidad, afirmó el director ejecutivo Jamie McGregor.

"Los haitianos estaban allí para cubrir esos puestos", dijo. Los inmigrantes representan ahora alrededor del 10% de su fuerza laboral. "Vienen a trabajar todos los días. No causan drama. Llegan a tiempo", dijo,

Entre los haitianos recientemente en el segundo turno, que se extendió hasta la 1, se encontraba Daniel Campere, operando un soldador robótico que fabrica componentes de ejes para camiones Toyota.

Los haitianos llegaron de otras zonas de EE.UU., como Florida, en busca de oportunidades laborales disponibles por falta de mano de obra en la ciudad

Campere, que llegó a Estados Unidos en 2013, durante años se ganó la vida transportando trabajadores entre los campos de tomates de Florida y Georgia. Entonces unos amigos que se habían mudado a Springfield lo instaron a intentarlo.

Comenzó en McGregor en junio de 2021 y ahora gana 19 dólares la hora. Ha podido comprar una casa en Miami, que alquila. En Springfield, comparte casa con otros tres hombres haitianos, quienes juntos pagan 2400 dólares de alquiler. "Pagamos facturas e impuestos como todos los demás", aseguró.

#### Panorama matizado

Los datos de la experiencia de Springfield de los últimos años ofrecen un panorama matizado del impacto del rápido crecimiento demográfico.

Con la llegada de los haitianos, la inscripción en Medicaidy en los programas federales de asistencia alimentaria y bienestar social aumentó, al igual que los accidentes de tránsito, incluido un accidente el año pasado que mató a Aiden Clark, de 11 años, e hirió a otros 26 niños cuando un haitiano sin licencia de conducir estadounidense se estrelló contra un autobús escolar. El incidente despertó la ira de los locales contra los inmigrantes.

Lo que no ocurrió, según entrevistas con una docena de funcionarios locales, del condado y de la policía de la ciudad, fue un aumento general de los delitos violentos o contra la propiedad. Los salarios no se desplomaron, sino que aumentaron a un ritmo anual de más del 6% durante más de dos años, con un número creciente de puestos de trabajo vacantes en un mercado laboral que hasta hace poco se mantenía ajustado.

En el Centro de Salud Comunitario Rocking Horse, una clinica subsidiada por el gobierno federal que no rechaza a nadie, un aumento de haitianos ha provocado que una consulta que normalmente duraba 15 minutos se haya prolongado hasta 45 minutos debido a la barrera del idioma.

"Perdimos productividad. Tuvimos un enorme agotamiento del personal", dijo el Yamini Teegala, director ejecutivo.

Se contrató y capacitó a seis hablantes de creole haitiano para ayudar a los recién llegados. Pero los gastos en servicios de traducción aumentaron a un estimado de 436.000 dólares este año desde 43.000 dólares en 2020, dijo.

En tanto, casi 350 nuevos estudiantes se inscribieron en la escuela primaria y secundaria la primera semana de clases, la mayoría de ellos hijos de inmigrantes.

El distrito escolar ha contratado alrededor de dos docenas de maestros certificados para enseñar inglés como segundo idioma y varios intérpretes de creole haitiano, gracias a fondos federales y estatales relacionados con la pandemia. Los estudiantes inmigrantes han aumentado la matrícula después de años de disminución y han enriquecido el ambiente de aprendizaje, dijo Pam Shay, directora de programas federales.

Springfield, como muchas ciudades, también está luchando contra la escasez de viviendas asequibles para familias de bajos ingresos, y la afluencia de haitianos no ha ayudado.

Los alquileres locales aumentaron al tercer ritmo más rápido entre las ciudades del país desde mayo de 2022 hasta fines de 2023, al 14,6% anualizado, según muestran los datos de Zillow, aunque el mercado también parece estar normalizándose.

Pero los problemas de vivienda de Springfield son anteriores a la llegada de los haitianos. Estudios realizados por el Greater Ohio Policy Center concluyeron que la falta de inversión y de aplicación de las normas a lo largo de los años, junto con la disminución de la población, dejaron viviendas vacías y en mal estado. •

Agencias Reuters v AFP

## El Senado aprobó la reforma judicial de López Obrador

POLÉMICA. Pese a las masivas manifestaciones de opositores, la Cámara alta votó la controvertida iniciativa que habilita la elección popular de magistrados, incluida la Corte



Los senadores oficialistas festejan la sanción de la polémica reforma judicial

CÉSAR SÁNCHEZ/AFP

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de México aprobó en la madrugada de ayer una polémica propuesta de reforma del Poder Judicial, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta controversial enmienda constitucional hará que todos los jueces sean elegidos por el voto popular, un cambio que los críticos temen politice la rama judicial y ponga en peligro la democracia mexicana.

En una sesión maratónica que duró más de 12 horas, y que debió ser suspendida por la interrupción de manifestantes en el edificio del Senado, el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados lograron los dos tercios finales de los votos necesarios para aprobar la reforma, que ha provocado protestas, una huelga de trabajadores judiciales y volatilidad en el mercado.

La iniciativa se había aprobado la semana pasada con facilidad en la Cámara baja, donde Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. El Senado era el mayor obstáculo para la propuesta, que requería deserciones de legisladores opositores para salir adelante.

La propuesta necesita ahora la ratificación de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido en el gobierno tiene el apoyo necesario tras sus buenos resultados en elecciones recientes.

"Los jueces, con honrosas excepciones (...), están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país", afirmó ayer el presidente en su habitual conferencia de prensa. También afirmóque el máximo tribunal se encuentra al servicio de los mayores grupos criminales y de ser un aliado de sus adversarios políticos. El presidente mexicano se

manifestó contra los detractores de esta reforma y afirmó que "México dará un ejemplo al mundo", porque el Poder Judicial, así como se encuentra ahora, solo está subordinado a los poderes económicos y "no imparte justicia". Según sus dichos, para él resulta "importantísimo terminar con la corrupción y la impunidad", y eso se logrará con la legitimidad de jueces "elegidos por el pueblo".

#### Una traición

Uno de los cambios de posición que hicieron posible la aprobación de la reforma llegó anteayer desde el opositor Partido Acción Nacional (PAN), cuando un legislador que antes se había posicionado en contra pidió una baja médica, y su padre, un exgobernador, sugirió que votaría a favor. El legislador regresó a su escaño para dar a la propuesta el último voto que necesitaba.

Miguel Angel Yunes fue tildado de traidor por su bancada.

"Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos dijeras 'los voy a traicionar'', le espetó el senador y presidente del PAN Marko Cortés a Yunes padre, desde el presidio.

"¡Cobarde y traidor eres tú!", le respondió Yunes.

Más tarde, ya en la sede improvisada a la que se tuvo que trasladar la sesión por las protestas, apareció el propio Miguel Ángel Yunes hijo para confirmar su voto favorable a la reforma.

"Ni cobarde ni traidor, salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto y para responder a quienes en lo últimos días y también hoy me han agredido. He sido objeto de un linchamiento público", dijo Yunes desde el estrado.

Anteanoche, apenas unas horas después de que Morena pareciera haber conseguido los votos necesarios, manifestantes con tubos y cadenas irrumpieron en la cámara. Al menos una persona se desmayó.

Los disconformes dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas, Ingresaron ondeando banderas de México y pancartas en contra de la reforma, yalgunos senadores de la oposición se les sumaron mientras gritaban consignas dentro del Senado. Fuera del recinto, otros estallaron en júbilocuando los noticieros anunciaron que el Senado tomaría un receso.

Entre ellos se encontraba Alejandro Navarrete, un empleado del Poder Judicial de 30 años de edad, quien dijo que personas como él que trabajan en los tribunales acudieron para exigir al Senado que rechazara la propuesta, "sabiendo el peligro que presenta la reforma".

"Decidieron traicionar a su nación yvenderse por cualquier capital político que les ofrecieron, nos sentimos obligados a entrar al Senado", dijo Navarrete, mientras ondeaba una bandera de México. "Nuestra intención no esviolentar, no pretendemos lastimarlos. Pero pretendemos dejar establecido que la sociedad mexicana no va a permitir que nos lleven rumbo a una dictadura".

Pero poco después, el Senado volvió a reunirse en otro lugar y retomó el debate sobre la propuesta. La primera votación a favor llegó poco después de la medianoche.

Empleados judiciales y estudiantes de derecho han protestado contra el proyecto durante semanas.

Detractoresyanalistasafirmanque la medida, la cual haría que los jueces sean elegidos por voto popular, pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno.

López Obrador - un populista que ha tenido marcadas diferencias desde hace tiempo con los organismos reguladores independientes, que ha ignorado fallos judiciales y lanzado fuertes críticas contra jueces-asegura que su plan acabaría con la corrupción, al facilitar sancionar a los magistrados. Sus detractores afirman que la medida perjudicará al Poder Judicial, llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia y permitirá que cualquier persona con un título en derecho se convierta en juez, e incluso facilitaría que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos.

La propuesta genera preocupación entre los inversionistas, e incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió al plan como un "riesgo" para la democracia y una amenaza económica.

Agencias AP y Reuters

## El Congreso español reconoció a González como presidente

VENEZUELA. La propuesta del Partido Popular (PP) no será aprobada por Sánchez, que busca una negociación con el régimen chavista

MADRID.-El Congreso de España, a solicitud de la oposición de derecha, adoptó ayer una propuesta para reclamar al gobierno que reconozca la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia frente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio en Venezuela, un reconocimiento que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rechaza.

La propuesta fue adoptada por 177 diputados frente a 164, y es simbólica, porque no obliga al Ejecutivo de Sánchez a reconocer a González Urrutia, exiliado en España desde el fin de semana, como presidente. La moción fue apoyada por Vox, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC); no participaron los diputados de Junts, el

partido de Carles Puigdemont, que se ausentaron por una celebración en Cataluña.

Tras la aprobación de la propuesta, los diputados de la derecha estallaron en aplausos en el hemiciclo, en cuyo palco de invitados se encontraban opositores venezolanos como Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, quien agradeció la medida del Congreso.

Presentada por el primer partido de la oposición, el Partido Popular (PP), la proposición reclama "reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales" y "por tanto, como presidente electo y le- celebración de las elecciones, ha gítimo de Venezuela".

Asimismo, reclama al gobierno de Sánchez "liderar el reconocimiento de Edmundo González en

las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela".

Aunque la iniciativa no tenga efectos prácticos, "el resultado de la votación proporciona otra victoria simbólica al PP en su estrategia de evidenciar las debilidades parlamentarias del Ejecutivo de Pedro Sanchez", analizo El País.

El gobierno de Pedro Sánchez, el único competente para realizar este reconocimiento, insistió hoy en que no dará este paso.

"El gobierno de España, desde la sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro", explicó el mandatario español.

"Y hacemos algo muy importante: trabajar por la unidad en la Unión Europea para que ese trabajo nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano", insistió.

Sánchez afirmó que conceder el asilo al opositor venezolano es un gesto de humanidad, un compromiso civil humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que por desgracia están sufriendo la persecución y la represión", declaró.

La propuesta en el Congreso comenzó a debatírse el martes, cuando cientos de venezolanos se manifestaron a las puertas del Congreso, coreando eslóganes contra el presidente Maduro y a favor de María Corina Machado.

Durante el debate, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, dijo que la iniciativa sirve "para impulsar la transición", y pidió a Sánchez que "trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro".

Por su parte, la diputada socialista Cristina Narbona recordo, en nombre del gobierno, el precedente de Juan Guaidó, "al que reconocimos y no tuvo ninguna utilidad".

María Corina Machado agradeció a los congresistas españoles por la medida y aseguró que la oposición venezolana obtuvo "otra gran victoria más". •

Agencias AP, AFP y Reuters

EL MUNDO | 7 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El dramático relato de dos argentinos que fueron secuestrados por Hamas

conflicto. Clara Marman estuvo cautiva durante 53 días en Gaza, y su esposo, Luis Har, 129; ayer dieron una charla en la ciudad

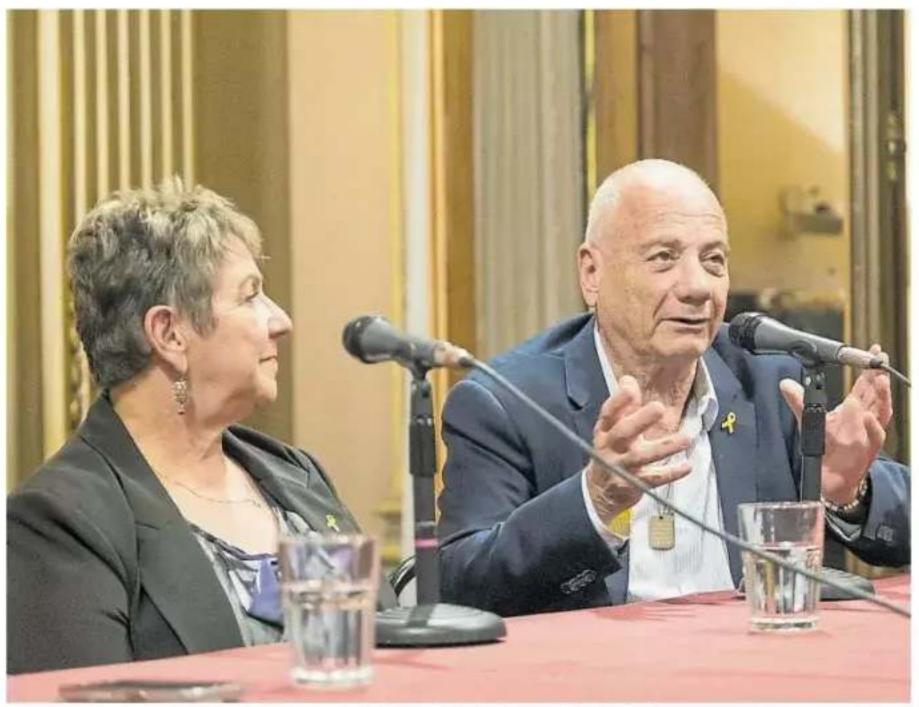

Clara Marman y Luis Har estuvieron en la Casa de la Cultura de la Ciudad

DIEGO SPIVACOW/AFV

#### Camila Súnico Ainchil

LA NACION

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) realizó ayer en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires el "Encuentro con argentinos secuestrados por Hamas". Allí, Clara Marman y su esposo, Luis Har, sobrevivientes del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en Israel, compartieron sus experiencias ante un público visiblemente conmovido.

La periodista Carolina Amoroso, moderadora del encuentro, presentó a Marman y a Har. Ellos fueron secuestrados durante el ataque masivo de Hamas a Israel. En un ambiente de profundo respeto, Clara y Luis relataron sus historias.

Marman recordó la noche del 6 de octubre del año pasado, un día antes del ataque que indignó al mundo. "Estábamos todos reunidos. Mi hermana había venido de Jerusalén. Y mi sobrina de 17 años estaba con nosotros, y pensábamos disfrutar de un tranquilo fin de semana", relató, con la voz quebrada.

A su lado, Har, en silencio, apoyaba su brazo en el respaldo de la silla de ella para brindarle apoyo, mientras hacía una pausa para recomponerse y continuar su testimonio.

El 7 de octubre del año pasado, alrededor de las 6.30, las alarmas comenzaron a sonar. "Nos refugiamos en la habitación de seguridad", contó Clara. "Sabíamos que algo estaba pasando, pero no imaginábamos la magnitud", agregó.

Sus palabras generaron una gran empatía en el público, que seguía con atención cada detalle. A medida que avanzaba el relato, ella y Luis recordaron cómo las alarmas continuaban sonando y, a través de mensajes de WhatsApp y las noticias en televisión, empezaron a comprender que un ataque masivo estaba en marcha.

Horas después, los terroristas de Hamas ingresaron en su casa. Luis narró cómo los atacantes rompieron los vidrios y forzaron la entrada, mientras ellos permanecían en la habitación de seguridad. "Clara nos dijo que nos mantuviéramos abrazados en una esquina. Sentimos las balas pasar cerca, pero nos quedamos juntos. Fernando, el hermano de Clara, recuerda el calor de las balas pasando cerca", relató Luis, en un tono firme que contrastaba con la emoción del momento.

El público estaba visiblemente afectado por el testimonio. Clara, por momentos, tenía que detenerse para tomar aire y recomponerse. Fue entonces cuando Luis intervenía para completar las partes de la historia y, en un gesto constante, colocaba su brazo detrás de ella, para reafirmar su apoyo.

#### Hacia Gaza

Después de que los terroristas los sacaron violentamente de su hogar, fueron trasladados a la Franja de Gaza, junto con otros miembros de su familia. Clara contó que los llevaron en una camioneta. Allí, permanecieron durante varias horas antes de ser conducidos a través de túneles subterráneos. "Nos pusieron en una casa. Los días pasaban lentamente, sin noción del tiempo", recordó.

Durante 53 días, estuvo en cautiveriojunto a su pareja, su hermano Fernando, su otra hermana y su sobrina, hasta que fue liberada en una de las rondas de intercambio organizadas entre Israel y Hamas.

Luis, por su parte, permaneció en cautiverio durante 129 días. "No sabíamos si íbamos a salir con vida, pero nos apoyábamos en la esperanza de que cada día era un día menos de cautiverio", confesó.

Y relató cómo se aferró a la idea de mantenerse fuerte para proteger a su familia, especialmente a Mía, su sobrina de 17 años, "Hacía-

mos todo lo posible para que ella no quedara sola con los terroristas. Nos cuidábamos entre todos", explicó. Su relato conmovió profundamente a los asistentes, que intercambiaban miradas de solidaridad y asombro.

El rescate fue narrado con un nivel de detalle que mantuvo a todos los presentes en vilo. "Cuando escuchamos que los soldados israelíes venían a rescatarnos, sentí que todos mis miedos desaparecían", contó Luis.

El público reaccionó con aplausos espontáneos ante sus palabras, mientras Har describía cómo fue sacado de la casa donde estaba cautivo y llevado en helicóptero a un lugar seguro.

El encuentro tuvo como objetivo visibilizar no solo el secuestro de argentinos en el ataque del 7 de octubre del año pasado, sino también generar conciencia sobre el creciente antisemitismo a nivel mundial.

Durante el encuentro, Marman y Har hicieron hincapié en que el ataque no fue solo contra Israel, sino contra todo Occidente. "No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir", afirmó Luis. Con firmeza, Clara lanzó un llamado a la acción: "Nunca más es ahora". Esa frase resonó en toda la sala.

Luis, por su parte, destacó la importancia de no guardar silencio ante estas situaciones: "No podemos permitirlo de nuevo".

El encuentro concluyó con un largo aplauso del público, que se levantó para agradecer el coraje de ambos al compartir su dolorosa experiencia. El matrimonio permaneció unos minutos más en la sala, mientras hablaban con algunas personas que se acercaron a saludarlos y agradecerles por su testimonio. Luis, siempre cercano a Clara, la acompañó mientras ambos dejaban el salón, visiblemente emocionados, pero con la convicción de que su mensaje había llegado. ●

## El Papa llegó a la rica Singapur, última etapa de su maratónica gira

CONTRASTE. Francisco finaliza en la lujosa ciudad-Estado, ya sin el acompañamiento de grandes multitudes, el viaje más largo de su pontificado

Elisabetta Piqué ENVIADA ESPECIAL

SINGAPUR.- De un paísaje rural de palmeras, casas bajas, casi nula iluminación y gallos cantando al amanecer, a la opulencia de rascacielos de diseño de vanguardia y al frenesí y futurismo del mayor centro financiero de Asia.

Después de Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, países donde la pobreza sigue estando dramáticamente a la vista, el papa Francisco llegó ayer a Singapur, uno de los países más ricos del mundo. Se trata de la última etapa del viaje más largo del pontificado, en el cual, a los 87 años, Jorge Bergoglio ha demostrado una asombrosa resistencia fisica y enorme entusiasmo al pisar países en "los confines" del mundo.

En un contraste casi shockeante con las últimas dos etapas-Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, dos de los países más pobres del planeta-, el Papa aterrizó en el tercer centro financiero más importante del globo después de Nueva York y Londres, famoso por su lujo asiático, valga la redundancia, y magnates.

El Papa fue recibido en esta ciudad-Estado de casi seis millones de habitantes -en un territorio equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires-, por el ministro de la Cultura, de la Comunidad y de la Juventud, en una ceremonia discreta porque salió directamente del avión por el "jet bridge" de la parte delantera. Y en un clima muy distinto al de júbilo y fervor vivido en la escala precedente, Timor Oriental, el país más católico de Asia en proporción a su población, si no, más bien, de indiferencia. En una jornada gris, medio lluviosa, temperatura siempre tropical, de 31 grados y humedad del 67%, se dirigió luego directamente al centro de retiros San Francisco Javier, de la Compañía de Jesús, donde residirá durante esta visita porque la nunciatura no tiene espacio suficiente. Allí, al margen de descansar, tuvo un encuentro privado con jesuitas. La actividad oficial comenzará hoy.

No sorprendió que no hubiera gente en las calles. Una de las características de Singapur, un rincón del mundo secularizado, en efecto, es su multiculturalidad y multirreligiosidad: el 74% por ciento de su población es de origen chino; el 13,5% es malayo y el

9%, indio. En cuanto a la religión, la mayoría de la población es budista (33%), seguida por cristianos protestantes (18%), musulmanes (15%), taoístas (11%), hinduistas (5%) y católicos (3,5%); el restante 17% es no religioso. De todos modos, la visita es una oportunidad para mostrarse al mundo.

"Hay enorme expectativa porque es un gran evento internacional e incluso los no católicos están muy interesados, tanto es así que muchos amigos míos que no son católicos me llamaron para saber más, muy entusiasmados", dijo a LANACION Wai Kit Loeng, periodista local del Channel NewsAsia.

Coincidió el padre Francis Lim, superior de los jesuitas en esta zona del mundo, que destacó que, si bien el papa Francisco es "popular entre la minoría católica, también es considerado entre la opinión pública un líder internacional importante por su compromiso por la paz, la armonía y la justicia".

Aunque es un país sin materias primas, gracias a un ambicioso programa de modernización e industrialización emprendido por Lee Kuan Yew, "padre fundador" del país -considerado por algunos un dictador- y luego por su hijo Lee Hsien Loong, Singapur se convirtió en uno de los cuatro "tigres asiáticos" (junto a Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur). En 2004 Lee Hsien Loong, con un estilo pragmático y casi sin oposición, logró no solo un equilibrio étnico y religioso en esta pequeña ciudad-Estado, sino también lanzarla al estrellato financiero y al prestigio internacional. Esto, gracias a una gestión del Estado basada en el concepto de "democracia guiada", elaborado por los fundadores, con una administración fuertemente centralizada que apunta al orden y al bienestar, liberal en lo económico, pero con un fuerte aporte público. Gracias a esto, hoy Singapur tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo, con muy buena educación y salud. Es el cuarto país de renta per cápita del mundo, tiene una de las tasas más altas de propietarios de inmuebles y un sistema de transporte espectacular, con tecnología de vanguardia. También se destaca por imponer reglas muy estrictas -tiene pena de muerte, algo que el Papa pide normalmente aboliry, según Transparency International, es uno de los países menos corruptos del mundo. •



El Papa saluda a voluntarios en Singapur

VINCENT THIAN/AP

pocomás de nuevemeses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció ayer en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.

"Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori", informaron sus hijos en un comunicado.

Fujimori se encontraba "delicado" de salud desde hacía una semana. Así lo manifestó el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba "pasando por un momento muy difícil".

Desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer de lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.

El sacerdote que visitó al exmandatario pasadas las 13 de ayer fue a darle los santos óleos.

Horas antes de confirmarse el fallecimiento del expresidente, la presidenta de la república, Dina Boluarte, a través de su cuenta de X, expresó su "preocupación" por la salud de Fujimori e hizo "votos por su pronta recuperación". "Extendemos a su familia nuestra solidaridad y fuerza", agregó.

Fuentes cercanas al Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte "seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería". Es decir, le rendirá honores de Estado a Fujimori.

Un decreto establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, "se izará a media asta el pabellón nacional en los edificios públicos y se decretará duelo oficial el día de la inhumación en consideración a su alta investidura".

La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.

#### La última carta

En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a *El Comercio*, anunció su decisión de retornar a la política activa.

"Hoy me reafirmo en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.

Después de la publicación de esta carta, la líder de Fuerza Popular adelantó que su padre sería el candidato presidencial de su partido en las elecciones generales de 2026.

"Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino [...] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta", dijo entonces Keiko Fujimori.

No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el exjefe de Estado estaba impedido de postularse.

"Él no es inocente; la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel", expresó Quiroga.

"El indulto lo único que hace es

Gobernó Perú entre 1990 y 2000; fue condenado a prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta

1938-2024

## Alberto Fujimori. Un *outsider* sin límites para buscar el poder eterno

Sebastián Ortiz Martínez El Comercio/GDA



Fujimori asumió la presidencia en julio de 1990







La última foto con Keiko y Kenji

liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente", manifestó Amprimo.

#### Un gobierno autoritario

Fujimori, apodado "el Chino", nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo.

A partir de un fuerte ajuste económico, se redefinieron las funciones del Estado y el mercado asumió un nuevo y fundamental papel en la economía de Perú, siguiendo con las recomendaciones del Consenso de Washington, que proponía una reforma tributaria, una rigurosa disciplinafiscal, la firme liberalización financiera y comercial, el establecimiento de un tipo de cambio competitivo, la privatización de empresas, la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, entre otras.

Si bien llegó a estabilizar la vida económica y permitió la reinserción de Perú en el sistema financiero internacional, así como la privatización de las compañías del Estado, aumentó la actividad económica informal.

Por otro lado, la reducción del Estado y la liberalización de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, el FMI aplaudió las medidas de Perú y garantizó la financiación de préstamos. La inflación comenzó a caer y empezó a llegar capital de inversión extranjera.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas

Armadas.

Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.

AFP

#### Reelección

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en

primera vuelta con más del 50% de los votos.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesory jefe de los servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos.

El 17 de diciembre de 1996, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomó como rehenes a unas 800 personas pertenecientes a la jerarquía política, social y económica peruana en la residencia del embajador de Japón en Perú.

Los secuestradores denunciaron la grave situación de violaciones de los derechos humanos en las cárceles peruanas y exigían la liberación de varios presos del MRTA.

La crisis finalizó en abril de 1997, cuando en una acción sorpresiva, mediante una operación militar, fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos en la embajada.

Fujimori usó el éxito de la operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción y debilitamiento.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que durante el gobierno de Fujimori se privatizaron empresas públicas por unos 7000 millones de dólares, pero al final de esa gestión solo se encontraron 500 millones de dólares en el Tesoro Público.

En 2000, Fujimori fue reelegido presidente por segunda vez. Esa elección fue calificada por Transparencia Internacional como "un fraude estructural".

En septiembre de ese año, tras la difusión del primer "vladivideo", el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observaba a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pasara a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.

Dos meses después, el Chino renunció a la presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005. En 2007 fue extraditado a Perú desde Chile.

#### Cuatro condenas

El exjefe de Estado fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.

Según el fallo –emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín–, Fujimori, Montesinos y el excomandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una "guerra de baja intensidad" y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de 15 millones de dólares a un médico, y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario Expreso. •



## +INFORMACIÓN LOS JUEVES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

+ VERDAD
A LA NOCHE
CON ESTEBAN TREBUCO



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Aunque una mayoría insistió con el proyecto original, a la oposición le faltaron 13 votos para llegar a los dos tercios de los presentes que se requieren para rechazar el veto.

#### Tensión entre poderes | VICTORIA PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO



El recinto de la Cámara baja, ayer, en el momento de la votación; de espaldas, el presidente Martín Menem

DIPUTADOS

# Jubilaciones: el oficialismo frenó la ofensiva opositora contra el veto de Milei

Fue en la Cámara de Diputados, donde con ayuda de radicales y provinciales bloqueó los dos tercios que se requerían para la insistencia; fuerte polémica por cambios de posturas

#### Laura Serra y Delfina Celichini

En una sesión cargada de tensión en la Cámara de Diputados, el oficialismoy sus aliados lograron torcerle el brazo a un amplio sector de la oposición, que no pudo reunir los dos tercios de los votos para insistir en la ley que pretendía una mejora en los haberes jubilatorios y que fue vetada por el presidente Javier Milei. La votación arrojó 153 votos a favor de insistir con la norma, frente a 87 negativos y 8 abstenciones.

Al momento de votar había 248 diputados presentes, por lo cual los opositores necesitaban reunir 166 voluntades para alcanzar los dos tercios. Con el resultado de esta votación, el veto queda firme y el Congreso no tendrá la posibilidad de volver a insistir en la norma en lo que resta de este año parlamentario. Así lo establece la Constitución. "Son 87 héroes", sostuvo en agrade-

cimiento Milei (ver aparte).

El oficialismo, en alianza con Pro. un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales, logró reunir poco más del tercio de las voluntades que necesitaba para blindar el veto presidencial. Para consolidar este número fue clave el aporte de los cinco diputados radicales que el martes se retrataron con Milei -Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat-, como también la abstención del bloque de Innovación Federal, cuyos integrantes responden a los gobernadores de Rio Negro, Misiones y Salta.

Los ocho integrantes de esa bancada, al igual que los cinco radicales, habían votado a favor de la ley en la sesión del 3 de junio pasado, solo tres meses atrás. Sin estos apoyos, el veto se caía.

"Hoy los jubilados perdieron. No ganaron ustedes, no perdimos nosotros. Perdieron los jubilados, que no encuentran una solución. Sobre

cómo consiguieron el número, me voy a eximir de hablar. La verdad es que las imágenes, las fotos en la Rosada, los acuerdos degradan cada vez más la política", asestó Juan López, de la Coalición Cívica.

La ley vetada establecía una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero que no fue reconocida por el Gobierno. Asimismo, ratificaba la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual se actualizan los ingresos de los jubilados por inflación.

Además, proponía un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) y el índice de precios al consumidor.

La sesión se desarrolló en un clima de tensión dentro y fuera del recinto, donde tenía lugar una manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda. Oficialistas y opositores pulsearon por los votos hasta último momento. El quorum se alcanzó con la presencia de todos los bloques, incluidos los cinco radicales que quedaron en boca de todos en Diputados.

Esta deserción de un puñado de radicales a favor del Gobierno provocó un cimbronazo en el bloque que comanda Rodrigo de Loredo y se reflejó en el debate en el recinto con cruces entre los correligionarios que están más cercanos y más distantes del Gobierno.

#### "Buscan desestabilizar"

El tucumano Campero, con un discurso provocador, reivindicó su apoyo al Presidente. "Este veto obligaba al Gobierno a emitir o a endeudarse, y eso generaba inflación, y esa inflación es lo que ustedes buscan para desestabilizar al Gobierno", enfatizó, apuntando al kirchnerismo en uno de los momentos más calientes de la sesión.

La santacruceña Roxana Reyes, si bien no fue de la partida de radicales que acudieron a la Casa Rosada, también sinceró su acercamiento al oficialismo. A la hora de votar se ausentó del recinto.

"Es falaz el argumento del equilibrio fiscal que esgrime el Gobierno: estamos discutiendo 15.000 pesos promedio de aumento jubilatorio, una docena de empanadas. No quiebran las finanzas del Estado y el Gobierno lo sabe a la perfección", enfatizó Rodrigo de Loredo, quien al cabo de la sesión recibió una nota en la que se le reclamaron sanciones para los diputados díscolos.

El jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, recogió el guante. "Si aquellos que votaron a favor en junio hoy rechazaran el veto, hay chances (de insistir en la ley). Si aquellos que en nombre del peronismo llegaron a esta banca rechazaran el veto, hay chances", enfatizó, en alusión a los tres diputados del peronismo de Tucumán convertidos en aliados oficialistas.

El debate arrancó con la jura de Nancy Ballejos (Pro), diputada de Entre Ríos que reemplaza al radical Pedro Galimberti, nombrado por el Poder Ejecutivo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un cargo bien remunerado. Sorprendió con su discurso opositor Lourdes Arrieta, quien se fue del bloque de La Libertad Avanza en medio de un escándalo. De todos modos, optó por la abstención.

Endefensa del Gobierno, el jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, retrucó las críticas radicales. "Hubiesen votado nuestro dictamen en lugar de haberse puesto de socios con el kirchnerismo", acicateó. A su vez, el titular de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, acusó a la oposición de "usar a los jubilados como carne de cañón". •

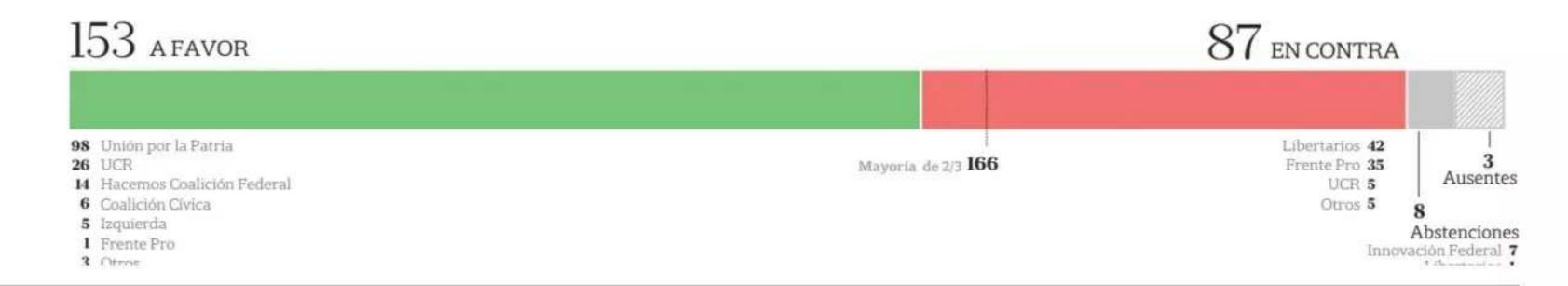

## Una sesión en la que todos perdieron algo

#### **EL ESCENARIO**

Laura Serra LA NACION

unque el presidente Javier Milei celebre a cuatrovientos el respaldo de un tercio de la Cámara de Diputados al veto a la ley jubilatoria, todos -empezando por los jubilados e incluido el oficialismo-perdieron.

El Gobierno se alzó con un triunfo pírrico que exhibe, de un lado de la moneda, a un presidente que, en nombre del pragmatismo, se vio forzado a hacer de tripas corazón y retratarse con dirigentes de la casta de la que tanto abjuró para cooptar los votos que le permitieron blindar su veto. Se trata de una tarea que siempre esquivó y delegó en sus funcionarios con tal de preservar su imagen.

El otro lado de la moneda expone a un oficialismo que arriesga en el altar del equilibrio fiscal una caída en las encuestas por el costo político de mostrarse insensible frente a los jubilados. Se lo advirtieron los diputados aliados de Pro a Karina Milei-el alter ego del Presidente-cuando se reunieron en la Casa Rosada el lunes pasado.

"El veto a la ley jubilatoria va a traer costo. También el veto a la ley de financiamiento a las universidades, cuando lo apruebe el Senado. ¿Otra vez vamos a tener que poner la cara por ustedes?", reprocharon.

Pese a su condición de aliados incondicionales del Gobierno, los diputados de Pro mascullan que poco ha sido el rédito obtenido.

Por segunda vez debieron deponer sus banderas en defensa de los jubilados que supieron enarbolar cuando el kirchnerismo hizo lo mismo que ahora los libertarios licuar los haberes con la inflación- y soportar los reproches de sus exsocios de Juntos por el Cambio. La incomodidad del momento se reflejó en la adustez de sus rostros en la sesión.

Fue la misma incomodidad que exhibieron cuando, por mala praxis política del Gobierno, el radical Martín Lousteau les birló en alianza con el kirchnerismola presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ocuando se desayunaron con el decreto de Milei que mutiló la ley de acceso a la información pública, un emblema de la gestión macrista.

Si algún consuelo podría llevarse el bloque que conduce Cristian Ritondo de la sesión es que el radicalismo la pasó bastante peor. Promotor entusiasta de la ley luego vetada, el bloque que conduce Rodrigo de Loredo quedó como el chivo expiatorio del fracaso opositor con el transfuguismo de cinco

diputados que se sumaron a las fuerzas del cielo y trocaron sus banderas en defensa de los jubilados por el del equilibrio fiscal. Algunos lo hicieron por convicción; otros, más pragmáticos, en busca de cobijo en las listas libertarias del año próximo.

La ruptura de la bancada no se formalizó, pero ni falta hace. De Loredo quedó en la mira de Martín Lousteau, el jefe del partido, sobre quien también recaen todo tipo de suspicacias de sus correligionarios por sus ambigüedades en la relación con el kirchnerismo.

El Gobierno, sin demasiado esfuerzo, aprovechó la balcanización del centenario partido para arrebatarle un puñado de legisladores, todos ellos del interior del país, que no toleran la visión "porteñocéntrica" que pretende imponer Martín Lousteau, a quien ven enrolado en un juego político propio.

#### Todo o nada

Ante el desbande de su bloque, De Loredo intentó salvar la ropa con la propuesta "sui generis" de rescatar del veto total el artículo que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado.

Esta vez no contó con el salvavidas del kirchnerismo, volcado a la estrategia de votar "a todo o nada". Al final se llevó nada, el oficialismo logró blindar el veto y el Congreso se quedó sin la posibilidad de volver a insistir en la ley en lo que queda del año parlamentario.

Los kirchneristas no lograron voltear el veto, pero, al menos, se quedaron con los discursos en defensa de los jubilados que la oposición dialoguista, con sus dobleces, no pudo sostener.

En el juego de la grieta con el oficialismo, los kirchneristas pretenden erigirse como los actores exclusivos. Siguen la senda que les marcó Cristina Kirchner los últimos días con los cruces epistolares que mantuvo por las redes con el propio presidente Milei.

La historia continuará este fin de semana con la reaparición pública de la expresidenta en Merlo y una disertación sobre la economía bimonetaria: una bandeja servida para la réplica de Milei cuando, el domingo, presente el proyecto de presupuesto 2025.

En la antesala electoral, oficialismo y oposición exhiben un estado de liquidez tal que los límites que antes parecían claros ahora se difuminan. Los libertarios podrán exhibir hoy una victoria parlamentaria, aunque rasguñando apenas un tercio de la Cámara de Diputados. Se necesita mucho más que eso para aprobar las futuras leyes. •

## De Loredo no apartará a los legisladores del bloque que apoyaron al oficialismo

Más allá de la presión de Manes y Lousteau, el jefe de la bancada busca evitar una fractura; acusaciones cruzadas por la votación

Matías Moreno

Pese a la fuerte presión que ejercieron en las últimas horas los sectores que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes, el jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, no apartará a los cinco legisladores que se reunieron con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y decidieron apoyar ayer el veto total de la ley que aumentó las jubilaciones, pese a que, en junio, habían votado a favor cuando la reforma recibió la media sanción en la Cámara baja.

Después de una tensa cumbre de la bancada del radicalismo, que se realizó antenoche, en la antesala de la sesión convocada por la oposición para rechazar el veto presidencial, De Loredo y sus aliados internos enfriaron la posibilidad de avanzar con el corrimiento de los legisladores que optaron por cambiar el sentido de su voto y cooperar con el gobierno de Milei, quien considera que la norma sancionada por el Congreso busca destruir el equilibrio fiscal y desestabilizar su programa económico.

Setrata de Pablo Cervi (Neuquén), Martin Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Tournier (Corrientes). También colaboraron con el oficialismo Gerardo Cipolini (Chaco), cercano al gobernador Leandro Zdero, y Roxana Reyes (Santa Cruz), quienes se ausentaron en el momento de la votación.

El giro de los diputados radicales, uno de los pilares de la estrategia defensiva que tejió la Casa Rosada para sostener el veto en la Cámara baja y reunir los 87 votos negativos, provocó una ola de repudios y críticas en las filas de la UCR. La Convención Nacional, a cargo de Gastón Manes, advirtió que podría haber sanciones -- una "suspensión preventiva"-para los legisladores.

Tras la tensa sesión en Diputados, los representantes de Evolución Radical e integrantes del grupo de Manes reclamaron a De Loredo que habilite un "replanteo" y "reordenamiento" del bloque y separe a los legisladores que se dieron vuelta y no insistieron con la ley que aumentaba las jubilaciones. En un comunicado, los acusaron de haber roto "un acuerdo unánime" y de haber causado "un daño sobre la credibilidad" del radicalismo frente a la ciudadanía. Y amenazan con impulsar una suspensión temporal de las afiliaciones partidarias.

Enfrentado a Lousteau y Manes por el posicionamiento frente al gobierno libertario, De Loredo des-



La bancada de la UCR mostró posturas diferentes

cartó de plano la chance de apartar a los legisladores que en ese momento se disponían a modificar su voto. Ya está habituado a sufrir fugas por izquierda o derecha durante las votaciones, por lo que prefirió hacer equilibrio y evitar una división en la bancada. "No hacemos macartismo", afirmaron en su entorno.

La pulseada de fondo es por la presidencia de la bancada. Al forzar las cinco salidas, los detractores de De Loredo quedarían a tiro de correrlo de la jefatura. Sin embargo, no lograrían llegar al número para removerlo. Por ahora apuestan por un operativo desgaste.

Pesea que les reprochó su actitud, De Loredo les dio cobertura a los diputados que colaboraron con el oficialismo. Ellos, en tanto, ratificaron que permanecerán en la bancada radical. Anteayer, al calor de la bronca por la foto de Milei con los diputados radicales en un despacho oficial de la Casa Rosada, Fernando Carbajal, Pablo Juliano, dos laderos de Manes, yel jujeño Jorge Raúl Rizzotti, cercano a Gerardo Morales, presionaron para que los díscolos se fueran del bloque antes de que avance un proceso formal para la expulsión, o que el Tribunal Nacional de Etica de la UCR evalúe su situación.

Pero Arjol, Campero y el resto de los diputados que visitaron a Milei en la Casa de Gobierno llegaron a la cumbre con el "cuchillo entre los dientes" y lanzaron una ofensiva contra sus detractores apenas escucharon los primeros reproches. Apuntaron contra Lousteau por el sugestivo silencio del comité nacional de la UCR respecto de la candidatura del controvertido juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema. También cuestionaron el acuerdo que trenzó el jefe de la UCR con el kirchnerismo pa-

ra presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Por último, le enrostraron al sector más combativo que el entrerriano Pedro Galimberti había renunciado antes de la sesión en la que se trataría el veto a la ley de jubilaciones para asumir como Delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. De esa forma, el oficialismo sumó otro empujón en su cruzada por sostener el veto, ya que Galimberti fue reemplazado por Nancy Ballejos (Pro), quien decidió acompañar la posición del oficialismo.

Los díscolos argumentaron que no estaban a favor de redoblar la apuesta después de que Milei firmara el veto. Lo consideraban un "hecho nuevo". Es decir, ahora compartían el diagnóstico oficial: creen que la ley podría afectar la estabilidad del plan fiscal de Milei, sobre todo el artículo vinculado a la deuda de la Anses con las cajas previsionales de las provincias, y complicar la batalla contra la inflación. "No queremos voltear al Gobierno como el kirchnerismo; pretendemos que al país le vaya bien", argumentaron.

Los radicales que cambiaron su postura apuestan a preservar un buen vinculo con Milei y cooperar con el Gobierno. El nexo con el Poder Ejecutivo fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien comenzó a involucrarse en la gestión política del oficialismo. Bullrich tiene llegada a Campero, quien integro sus listas en Tucumán en 2023. Por ahora, no abrieron una discusión con la Casa Rosada sobre la posibilidad de sumarse a un eventual interbloque del oficialismo.

"No voy a ser partícipe de una desestabilización de los kirchneristas que han perdido la memoria", exclamó Campero en el recinto, ayer, para justificar el viraje de su voto.

#### Tensión entre poderes | EL DETALLE DE LA VOTACIÓN

## Los 28 diputados que cambiaron su postura y le dieron a Milei un triunfo clave para blindar el veto

Radicales y macristas, pero también peronistas, actuaron distinto de la sesión de junio, cuando se sancionó por amplia mayoría la ley para mejorar los haberes previsionales

#### Pro



María Eugenia Vidal

**Nancy Ballejos** 

DIPUTADA



Silvia Lospennato DIPUTADA



Belén Avico DIPUTADA



**Anibal Tortoriello** DIPUTADA



Paula Omodeo DIPUTADA (CREO)

UCR



Martín Arjol DIPUTADO



**Luis Picat** DIPUTADO



Mariano Campero DIPUTADO



**Federico Tournier** DIPUTADO

El Gobierno salió airoso de una dura batalla gracias

a la ayuda de los radicales que pasaron de apoyar el

aumento a rechazarlo. Se trata de Mariano Campero,

Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat.

También colaboraron con el oficialismo Gerardo Ci-

polini (Chaco), cercano al gobernador Leandro Zde-

ro, y Roxana Reyes (Santa Cruz), quienes se ausenta-

ron en el momento de la votación. Galimberti había

respaldado la suba, pero renunció a su banca.



Pablo Cervi DIPUTADO



Roxana Reyes DIPUTADA



Gerardo Cipolini DIPUTADO

Elia Fernández

DIPUTADA

DIPUTADO

Pro, el principal aliado del Gobierno, le dio un apoyo vital a Milei para sostener el veto. En junio, siete integrantes del bloque se habían ausentado en el momento de la votación: María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Héctor Baldassi, Belén Avico, Ana Clara Romero, Héctor Stefani y Aníbal Tortoriello. Frente a la instrucción de Macri de colaborar con la Casa Rosada, Vidal, Lospennato, Avico y Tortoriello modificaron su postura y respaldaron el veto de Milei. En cambio, Baldassi, Romero y Stefani volvieron a faltar. El larretista Álvaro González fue el único que cambió su voto y rechazó la decisión de Milei. En tanto, Nancy Ballejos (Entre Ríos) reemplazó al radical Pedro Galimberti y se alíneó con los intereses del oficialismo. •

#### Unión por la Patria



Fabiola Aubone DIPUTADA

Si bien la bancada de Unión por la Patria pudo sostener su apoyo al aumento de los haberes jubilatorios, sorprendió la ausencia de Fabiola Aubone, de San Juan, quien había votado a favor de la reforma en junio. •

#### Libertario



Rocio Bonacci DIPUTADA

Después de la crisis en el seno del bloque por la visita a los represores, el oficialismo pudo ordenar a su tropa. Rocío Bonacci hizo un aporte clave con su apoyo al veto. En junio se había ausentado.

#### Legisladores que responden a los gobernadores aliados



Pamela Calletti DIPUTADA



Yamila Ruiz DIPUTADA



DIPUTADA



El oficialismo logró reunir poco más del

tercio de las voluntades que necesitaba

para blindar el veto presidencial porque consiguió el respaldo de goberna-

dores aliados, como el radical Gustavo

Valdés (Corrientes) o Marcelo Orrego

(San Juan). Mientras que Valdés aportó

el voto de Tournier, el sanjuanino logró

Moreno y Picón pasaran de la absten-

más se movieron para auxiliar a Milei

fueron Alberto Weretilneck (Río Negro),

Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo

Sáenz (Salta), quienes ejercen influencia

sobre la bancada de Innovación Federal,

cuyos ocho integrantes habían votado a favor de la ley en la sesión del 3 de junio

pasado. Ayer optaron por la abstención.

Sin estos apoyos, el veto se caía.

ción al rechazo del aumento.



Yolanda Vega



**Pablo Outes** DIPUTADO

Sin embargo, los mandatarios que habían ausentado de la votación.



**Daniel Vancsik** DIPUTADO



En tanto, el gobernador de Tucu-

mán, Osvaldo Jaldo, reforzó su apoyo a la Casa Rosada en una votación crucial

para los libertarios. Es que Gladys del

Valle Medina, Elia Fernández y Agustín

Fernández, integrantes de la bancada

Independencia, rechazaron el intento

de la oposición de insistir con la ley de

movilidad jubilatoria. En junio, los tres

legisladores que responden a Jaldo se

El cambio de posición de 28 diputa-

dos permitió que los que insistían con

la ley llegaran solo a 153 votos, 13 me-

nos de lo que necesitaban para los dos

tercios que exige la Constitución como

umbral mínimo para rechazar un veto

presidencial. Otros 12 modificaron su

postura en contra de los intereses del

Gobierno.



Carlos A. Fernández DIPUTADO



María Moreno



Nancy Picón



**Agustín Domingo** DIPUTADO



Alberto Arrúa DIPUTADO



DIPUTADA

DIPUTADA



Agustín Fernández

Gladys del Valle DIPUTADA



POLÍTICA | 13 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



La convocatoria tuvo su pico a las 13 y comenzó a decaer cuando se conoció la derrota opositora



El atacante de Carla Ricciotti, de LN+

CAPTURA



FABIÁN MARELLI El fotógrafo Fabián Marelli, afectado por el gas

SOL VÁZQUEZ

## La votación desató incidentes en la calle, con 12 heridos y tres detenidos

Efectivos federales y porteños desalojaron la manifestación en respaldo de los jubilados, que se había desarrollado en paz hasta que se conoció la victoria del oficialismo en el recinto

#### Federico González del Solar LA NACION

La manifestación que abroqueló desdetempranoa un muyamplio espectro de organizaciones políticas, sociales y gremiales en las afueras del Congreso, en su mayoría asociadas al kirchnerismoy a la izquierda, dio un vuelco abrupto con la noticia de que el oficialismo finalmente se anotaba una victoria dentro del recinto con la ratificación del veto al aumento para los jubilados. Los insultos dieron paso al desafuero, con corridas, piedrazos y una avanzada policial que, a fuerza de gas pimienta y un operativo escalonado entre las distintas fuerzas, puso fin a una movilización marcada hasta ese mo-

mento por la calma. El SAME reportó doce personas heridas y asistidas tras el choque de las fuerzas de seguridad con los manifestantes. Tresfueron trasladadasa hospitales:unhombrede25añoscon convulsiones, uno de 42 años con una heridadebaladegomayotroconuna herida cortante. El resto de los heridos presentan traumatismos leves, heridas por caídas y crisis nerviosas. Desde el Ministerio de Seguridad reportaron tres detenidos por agresión y resistencia a la autoridad.

El punto de quiebre se dio a las 15.40, cuando a la calle llegó la noticia de la votación adversa para los manifestantes. Los cánticos contra el Gobierno comenzaron a ganar volumen. Seis minutos después, un grupo de manifestantes logró vencer el vallado que resguardaba la entrada del Congreso sobre la avenida Rivadavia y el clima de la manifestación se rompió de súbito. Algunos alcanzaron a golpear la puerta que el Congreso tiene sobre esa avenida, pero un cordón de uniformados, en apenas segundos, avanzó e hizo retroceder a este grupo más exaltado –alrededor de 150 personas, según



Manifestantes incendiaron basura frente al Congreso MARIANO BLANC



Choque con la policía

los cálculos del Gobierno-, dando inicio a una avanzada policial que recuperó el control de la calle y ter-

minó con la desconcentración.

Manifestantes y trabajadores de prensa debieron ser asistidos tras ser rociados en el rostro con gas pimienta (ver aparte). Lo mismo sucedió con una niña de diez años. La filial argentina de Amnistía Internacional cuestionó el hecho. El Gobierno



N. SUÁREZ Polémica por una nena N. SUAREZ

critico que los manifestantes llevaran a una menor."Madre irresponsableyviolenta", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que el gas que recibió la nena no provino de la policía sino de una manifestante.

Los desmanes tras la victoria del oficialismo motivaron un rápido y contundente despliegue de las fuer-

zas de seguridad afectadas al operativo que, con la Prefectura Naval a la cabeza, avanzaron sobre la avenida Callaoy desplazaron al grueso de los manifestantes apostados en la intersección con Rivadavia. Según los datos del Gobierno, participaron del operativo más de 700 uniformados.

De manera escalonada, las distintas fuerzas fueron plantando filas de efectivos a medida que el cuerpo motorizado y el camión hidrante se abrían paso por la avenida para despejarla. Un nuevo foco de conflicto surgióa 200 metros del Congreso: los manifestantes alcanzaron a prender fuego pequeños montículos de basura. Hubo forcejeos varios y algún enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Para las 16.30, sin embargo, el tránsito sobre Callao se había normalizado.

La convocatoria había tocado su cenit a las 13, cuando a los primeros jubilados y organizaciones de izquierda se sumaron los gremios de la CGTyLa Cámpora. El gobernador Axel Kicillof, rodeado de ministros e intendentes bonaerenses, fue uno de los rostros salientes del kirchnerismo. "Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarsey morir", dijo Rodolfo Aguiar, a la cabeza de la columna de ATE.

Cerca de las 15, cuando era casi un hecho que la oposición no podría torcer el veto, la movilización comenzó a mostrar los primeros síntomas de decaimiento. Jubilados de las distintas ramas sindicales-CTA y Suteba, entre otras-ya habian pasado por el escenario improvisado en la Plaza del Congreso y algunos grupos sindicales importantes como Camioneros -encabezado por Pablo Moyano- ya habian iniciado la retirada. "Se vendieron", se repetía con desánimo en los alrededores del Congreso, en alusión al puñado de radicales que cambiaron sus votos.

#### Periodistas agredidos durante la manifestación

La cronista Ricciotti y el fotógrafo Marelli recibieron golpes y gas

En medio de los disturbios en las inmediaciones del Congreso, la cronista de LN+ Carla Ricciotti fue agredida por un manifestante que se desplazaba en bicicleta por la avenida Rivadavia en compañía de otras personas.

La periodista hablaba detrás de cámara sobre una menor de edad que había estado expuesta a gas pimienta cuando recibió un golpe por la espalda. Inmediatamente después del ataque, Ricciotti increpó al sujeto al grito de "¿cómo me vas a pegar así?" y "¿a vos te parece pegarme como me pegaste?".

Lejos de disculparse por su actitud, el agresor justificó su accionar al decir que a la cronista "le gusta que les peguen a los chicos".

Pasado el peligro, la cronista relató en vivo: "Este hombre me pegó de atrás. Estábamos relatando, mostrando lo de la nenita que había sido damnificada por los gases. Vino de atrás con la bicicleta y, con su puño, me pegó en la espalda. Después me empujó con la bicicleta. Me insultó e insultó al camarógrafo".

En la marcha también fue agredido el fotógrafo de LA NAcion Fabián Marelli. Un policía le arrojó gas pimienta a poca distancia, lo que afectó gravemente al profesional y debió ser asistido por personal médico.

'Me tiraron directamente a los ojos, todavía me arde", comentó Marelli, cuando intentaba recuperarse del gas pimienta que había recibido.

Elcronista del canal TN, Manu Jove, también fue golpeado por la espalda cuando se encontraba realizando la cobertura de los incidentes. El agresor lo golpeó y después escapó. •

#### Tensión entre poderes | LA REACCIÓN EN LA CASA ROSADA

## El Gobierno respiró aliviado por el resultado de la votación y la marcha

"87 héroes les pusieron un freno a los degenerados fiscales", expresó Milei

#### Cecilia Devanna

LA NACION

El Gobierno celebró y respiró aliviado al lograr mantener el veto sobre la ley de movilidad jubilatoria, que la oposición buscó rechazar, sin suerte, en la Cámara de Diputados. Fue en el medio de una jornada caliente, en la que a la situación en el recinto se le sumó la tensión con los manifestantes puertas afuera en medio de un operativo especial que se preparó ante la información de que podría haber serios desmanes.

La victoria del oficialismo y sus aliados llegó luego de que la oposición no logró reunir los dos tercios de los votos. Con el resultado de esta votación escrito, el veto del pre- mienza con los contactos del jefe sidente Milei queda firme y el Con- de ministros, Guillermo Francos. greso se quedará sin posibilidad de volver a insistir en la norma.

Poco después de conocerse el resultado, el mandatario emitió un mensaje en su cuenta de la red social X y reconoció el trabajo de los legisladores que inclinaron la balanza en favor del Gobierno, y poco después la posición fue ratificada por un comunicado de la Oficina del Presidente, en el mismo sentido. "La Oficina del Presidente destaca la labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas", señaló el comunicado.

Para torcer la voluntad de la oposición y terminar de sellar la suerte de la administración libertaria tuvo un rol fundamental el quiebre de la Unión Cívica Radical (UCR). Las primeras señales de eso se dieron en el correr del martes, cuando los diputados Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Cervi se reunieron y se fotografiaron con Milei en la Casa Rosada.

Allí valoraban el proceder de los radicales y se alejaban de cualquier

sombra de negociaciones detrás de la votación. "El veto por jubilaciones no se cambia por algo del presupuesto universitario", decian en relación con la votación hoy en el Senado. "No hay canje ni toma y daca", insistian.

En esa línea incluso también se referían al encuentro que ayer mantuvo el mandatario con senadores de la oposición dialoguista. "No se está negociando nada", insistían. Y apuntaban a que el hecho de que el mandatario encabece esos encuentros con legisladores, algo que no había hecho prácticamente hasta ahora, tiene que ver con "un proceso de trabajo que se viene haciendo" y que co-

La presencia de Milei en los encuentros con los dialoguistas era reclamada por parte de la dirigencia y tuvo su punto de quiebre el viernes 30 de agosto, cuando recibió al primer grupo de diputados y jefes de bloques aliados. Fue también luego de la serie de tres derrotas que el oficialismo recibió en la semana del 21 de agosto respecto del DNU que amplía el presupuesto de la SIDE, la titularidad de la Comisión Bicameral de Inteligencia y precisamente la movilidad jubilatoria.

El propio mandatario se expidió pocodespués de la votación, a través de su cuenta de X. "Hoy 87 héroes les pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávitfiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", escribió Milei. Y completó: "Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirles a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es INNE-GOCIABLE VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".



Los legisladores fueron recibidos en la Casa Rosada

PRESIDENCIA

## El Presidente también se involucró en las negociaciones del Senado

Recibió a referentes de los bloques en la sede del Gobierno; volvió Francos

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Mientras todas las miradas apuntaban a la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei convocó ayer a los jefes de bloque propios y aliados a la Casa Rosada.

Desde las 10, por espacio de casi tres horas, y junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el Presidente discutió la próxima agenda legislativa con el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy) más Luis Juez (Pro-Córdoba), Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) y los peronistas Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal-Corrientes), Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), Edgardo Kueider (PJ-Entre Ríos), Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social-Tucumán).

El encuentro también marcó el regreso de Francos tras su internación. "Fue una reunión de trabajo, muy cordial, el Presidente escuchó y también nos dio explicaciones sobre las medidas que fue tomando", comentaron a LA NACION fuentes con acceso a lo conversado.

Entre café y medialunas, Milei

de su "pelea por bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal". También dio sus razones para vetar la reforma jubilatoria, tema central de la sesión que se desarrolla en Diputados. "No los llamamos para convencerlos de nada", expresaron muy cerca del Presidente para explicar el espíritu con el que el Gobierno pensó la convocatoria, un día después de la foto de Milei con cinco diputados radicales que expresaron su apoyo al veto presidencial a la actualización de las jubilaciones.

La agenda en el Senado es, al igual que en Diputados, complicada para el oficialismo. Para hoy está previsto el tratamiento de la ley de financiamiento universitario, impulsada por la oposición y que el Presidente prometió vetar si es que lograra su aprobación en el Congreso.

Como contrapartida, el oficialismoimpulsa la boleta única de papel (BUP), una iniciativa rechazada por actores claves como el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés. También en representación del oficialismo participan la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los vicejefes de gabinete

dio un panorama de la economía, José Rolandi y Lisandro Catalán.

Según testigos de lo conversado, la votación en el Senado fue uno de los temas tratados, aunque de manera "residual", según dos de los presentes. Eso sí: se acordó establecer como prioridad la aprobación de la boleta única, y establecer un "vínculo constructivo" de aquí en más. Cuando Milei abandonó el Salón de los Científicos, donde se desarrolló el encuentro, los ministros y los senadores continuaron con el debate fino del temario. "La pelota quedó del lado de los senadores", explicó una fuente parlamentaria.

En una mañana repleta de reuniones, también llegó a la Casa Rosada el senador Bartolomé Abdala, cuestionado por el propio oficialismo por reconocer en un programa televisivo que tiene unos 15 asesores. "No voy a hablar", dijo Abdala al cruzarse con los periodistas, antes de dirigirse al despacho del subsecretario Eduardo "Lule" Menem, subordinado de Karina Milei. También llegó el gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, quien esperaba a Catalán para discutir obras para su provincia, todos con un ojo puesto en la sesión de la Cámara baja. •

## El oficialismo postergó la ofensiva contra el DNU de la SIDE

Quedó fuera del temario de la sesión prevista para hoy en la Cámara alta; se debatirán la boleta única y el financiamiento universitario

#### Gustavo Ybarra LA NACION

En lo que puede considerarse un triunfo del Gobierno, que logra ganar tiempo por segunda semana consecutiva, el oficialismo y los bloques dialoguistas del Senado decidieron postergar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que incrementó en \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE.

Así, el Senado discutirá hoy, a partir de las 14, los proyectos de boleta única de papel y de financiamiento universitario, iniciativa esta última que el presidente Javier Milei prometió vetar como ya lo hizo con la recomposición a los jubilados.

El argumento que le permitió

a la vicepresidenta Victoria Villarruel empantanar el tratamiento del DNU fue un inédito pedido del Poder Ejecutivo de convocar a una sesión secreta para que el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, concurrieran al recinto de la Cámara alta a brindar explicaciones sobre el destino de los fondos invectados en la Secretaría de Inteligencia por el Gobierno.

La propuesta del Ejecutivo lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e ingresó a la Cámara alta minutos antes de que se celebrara una tormentosa reunión de jefes de bloque en la que el kirchnerismo manifestó su enérgico rechazo a postergar el tratamiento

del decreto. De hecho, al término del encuentro, los líderes de Unión por la Patria anunciaron que insistirán con discutir el rechazo del DNU. Les contestaron que, al no estar contemplado en el plan de labor de la sesión, tendrán que reunir el voto de los dos tercios de los presentes para poder tratarlo sobre tablas. El cruce de opiniones promete mañana un debate caliente.

A pesar de no prosperar, la propuesta del Gobierno de enviar a Neiffert, Bullrich y Petri logró su cometido, al darles al oficialismo y a los bloques de la oposición dialoguista un nuevo argumento para, al menos por una semana, evitar que el Congreso derogue el DNU, que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El logro, aunque parece efimero, no es menor. De sufrir un revés en la Cámara alta, el decreto de necesidad y urgencia quedará sin efecto, aunque las medidas adoptadas mientras estuvo vigente estarían cubierta de cierta legalidad. Si el Senado finalmente lo rechazara, sería la primera vez que un instrumento de este calibre termine repudiado por ambas câmaras desde que se reglamentó el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, en 2006.

El reglamento de la Cámara alta establece en su artículo 18 que "con carácter excepcional pueden ser secretas" las sesiones en cuatro supuestos, uno de los cuales contempla la posibilidad de que se celebren 'por pedido del Poder Ejecutivo".

Los otros tres son cuando se trate un tema que a criterio de la Cámara tenga el carácter de secreto, por resolución fundada de la presidencia del cuerpo, es decir de Victoria Villarruel; y a pedido justificado de cinco o más senadores.

Según pudo saber LA NACION, la jugada de la sesión secreta se terminó deacordaren la Casa Rosada, durante el encuentro que Milei y Bullrich mantuvieron ayer por la mañana con Villarruel y un grupo de senadores encabezados los presidentes de las bancadas oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy); de Pro, Luis Juez (Córdoba); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), de Cambio Federal y de Unidad Federal, los peronistas Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes). •

POLÍTICA | 15 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Caputo definió los límites de las tasas que cobran los municipios

RESOLUCIÓN. El Gobierno quiere acotar el cobro de "cargos ajenos" en las facturas de luz, gas y combustibles, entre otros servicios; no afecta los impuestos nacionales y provinciales

Sofía Diamante

LA NACION

La Secretaría de Comercio cumplió con el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, y publicó ayer la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro en las facturas de bienes y servicios de "cargos ajenos" a la naturaleza de esos bienes o servicios. La medida alcanzaría desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las ventas de combustibles hasta las "ecotasas" que cobran los hoteles en zonas turísticas. A su vez, en las boletas de agua, gas y electricidad tampoco se podrán cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales, como aplican algunas distribuidoras.

La resolución no alcanza a los impuestos nacionales y provinciales que se cobran en proporción al servicio, como el 21% de IVA o el que establecen las provincias sobre el consumo eléctrico. El gobierno de Axel Kicillof, por ejemplo, subió la alícuota de 0% a 4% este año, que se cobra en las boletas.

La resolución tampoco incluye a las tasas que les cobran los municipios de manera directa a los comercios, como la de seguridad e higiene, que generó la queja generalizada de los supermercados y mavoristas, cuando el intendente de Lanús, Julián Álvarez, la aumentó de 2,76% a 6% sobre la facturación de los hipermercados. Tampoco tendrá injerencia en las tasas por publicidad y propaganda o el ABL, que se traslada de manera indirecta al usuario final a través de un mayor costo del servicio.

En otras palabras, según explicaron en el Gobierno, quedarán prohibidas todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido.

Se descuenta que la medida será judicializada, ya que fue instrumentada a través de una resolución, que, aunque apela a la ley nacional de defensa del consumidor -que regula la relación entre el proveedor y el usuario final-, limita competencias



El ministro de Economía, Luis Caputo

ordenanzas municipales. Apenas Caputo adelantó la medida, provincias y municipios alertaron sobre la inconstitucionalidad de avanzar con una decisión administrativa so-

bre el orden federal y la autonomía

avaladas por leyes provinciales y

municipal.

En electricidad, por ejemplo, la ley 10.740 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1991, habilita a los municipios a convenir con las distribuidoras la percepción de la tasa del alumbrado público en las facturas de luz. Al tener poca morosidad y ser el último servicio que

los hogares dejan de pagar, muchos gobiernos locales y empresas contratan a las distribuidoras eléctricas para que sumen a las boletas el costo de otros servicios e impuestos.

Las distribuidoras, igualmente, deben pedir autorización luego a su ente regulador para sumar la tasa externa al servicio en las boletas de electricidad. Aunque en la práctica no se utiliza, en 1996, la resolución 151 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) obligó a las distribuidoras a instrumentar un formato para que los usuarios puedan manifestar su voluntad de no pagar dicha tasa en las facturas.

El ENRE, sin embargo, tiene alcance solo sobre las distribuidoras de Edenor y Edesur, que brindan el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El resto de las distribuidoras son reguladas por los entes provinciales.

El servicio eléctrico en el Partido de la Costa, por ejemplo, es regulado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Caputo publicó una boleta de un usuario de Mar de Ajó para explicar los servicios que ya no podrán facturarse co-

mo parte del servicio, por serajenos a la prestación.

En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. Incluso sucedió que un juzgado obligó a la distribuidora eléctrica Edenor que incluya en la boleta el cobro de una cuota alimentaria por un valor de \$80.000 a un usuario demandado por incumplir dicho pago.

"Siempre estuvo la opción de deshacer los convenios entre los municipios y las distribuidoras eléctricas, pero eso genera rispideces con los intendentes, que después se podrían tomar venganza política en el planeamiento urbano de las elecciones", dice en reserva un conocedor del sector eléctrico, para explicar por qué nunca se limitó el cobro de tasas externas al servicio.

Las estaciones de servicio también comenzaron a librar una batalla con los municipios por el aumento de las tasas viales que cobran sobre la venta de nafta y gasoil. Si bien es un gravamen que comenzóa aplicarse a mediados de 2000, sobre todo en el corredor norte del AM-BA, en el último año se generalizó a todos los municipios y como porcentaje del precio de venta, ya que antes era un monto fijo en pesos que quedó licuado con la inflación.

"Nos estamos juntando con los asesores para ver este tema, porque algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Todavía no tenemos claro cómo nos impacta, es medio gris el tema. Vamos a pedir una aclaración al Ministerio de Economía", dijeron en la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra).

En el sector todavía tienen el recuerdo fresco de cuando la Corte Suprema falló a favor del municipio de Quilmes y en contra de la sestaciones deservicio de Axion en un juicio que obligó a las empresas a pagar tasas de seguridad e higiene sobre la base de los ingresos brutos del contribuyente, siemprey cuando el resultado no sea "irrazonable", "desproporcionado" o "disociado" de los servicios prestados por la comuna.

"La resolución publicada en el Boletín Oficial también indica que el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la ley 24.240 y sus modificatorias de defensa del consumidor y normas reglamentarias. Asimismo, se informa que la medida entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y tiene un plazo de adecuación de treinta días", dijeron en la Secretaría de Comercio, que lidera Pablo Lavigne. •

## Los intendentes del PJ buscan definir una estrategia común

Anoche se reunían jefes comunales peronistas que no descartan ir a la Justicia; rechazo del ente bonaerense que regula la electricidad

Javier Fuego Simondet LA NACION

Los intendentes peronistas de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires se reunieron anoche, en el distrito de Merlo, para analizar una estrategia con la cual reaccionar a la resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, que prohíbe que cobren tasas municipales en las boletas de servicios públicos.

Al cierre de esta edición, algunos de los intendentes que participaban de la reunión eran, además del anfitrión, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández (Moreno), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Lucas Ghi (Morón), entre otros.

Los jefes comunales buscaban definir una interpretación común de los efectos de la resolución ministerial y no descartaban avanzar

con una presentación judicial, según pudo saber LA NACION en la previa del encuentro.

La definición de Caputo generó alarma en los distritos bonaerenses y varios intendentes justicialistas se pronunciaron en contra. "Podría ser un gran caos", dijo Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown. Consideró que si la resolución de Caputo se aplicara sobre la tasa de alumbrado público, que en muchos distritos bonaerenses se cobra con la factura electrica, podrían producirse "apagones".

Para Julio Alak, intendente de La Plata, la decisión del Gobierno es "una muestra más de egoísmo", que demuestra que "no tiene una mirada holística del Estado argentino y de sus instituciones".

Una tasa central que la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires cobran en una boleta

de servicio público es la de alumbrado, que se incluye en las facturas de prestadoras de energía eléctrica como Edesur, Edenor y Edelap. Se trata de un cobro que se rige por una ley provincial (la 10.740) y que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) defendió en un comunicado oficial que difundió ayer.

El organismo bonaerense -que preside Diego Rozengardt y controla los servicios de Edelap, EDEN, EDES, EDEA y 200 cooperativas o sociedades de economía mixtaseñaló que "el marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la ley 11.769 en su artículo 78 prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación". Y destacó: "Dada su vinculación con el servicio público de distribución de energía eléctrica, el consumo por alumbrado público puede ser incorporado en la factura como prestación del servicio de acuerdo a lo regulado por la ley provincial 10.740". El Oceba subrayó que "la norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción".

Según pudo saber la nacion de fuentes del sector eléctrico, la tasa de alumbrado público municipal se cobra con la boleta del servicio eléctrico en los 12 distritos del conurbano bonaerense que tienen a Edesur como prestadora (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Berazategui, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Quilmes).

También utilizan el mismo sistema distritos con cobertura de Edenor, como San Martín. Tigre, San Con la colaboración de Fernando, José C. Paz, Escobar, Itu-

zaingó, San Miguel o Morón, entre otros. San Isidro no cobra así la tasa de alumbrado público, pero sí incluye en la boleta de Edenor un "canon" por el uso del espacio público, vigente desde la gestión municipal anterior, de Gustavo Posse, explicaron a La NACION desde la comuna que conduce Ramón Lanús.

La Plata y Ensenada, dos de los seis municipios en los que el servicio eléctrico lo provee Edelap, también cobran la tasa de alumbrado público con las facturas de la luz domiciliaria.

El cobro de la tasa de alumbrado enganchado de la boleta de energía eléctrica les permite a los intendentes garantizarse una tasa de cobrabilidad más alta que la que obtendrían con la boleta municipal. •

María José Lucesole

## Definen el futuro del juez acusado de violencia de género

**DENUNCIA.** La Cámara de Casación, máximo tribunal penal, se reúne hoy para decidir sobre el caso de Hornos; se espera que informen de su situación al Consejo de la Magistratura



El camarista Gustavo Hornos

ARCHI

#### Hernán Cappiello

La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema, se reunirá hoy en pleno para decidir sobre uno de sus integrantes, el juez Gustavo Hornos, denunciado por violencia de género por una expareja.

Los camaristas no son "jueces de jueces", por lo que el plenario podría, de máxima, notificar al Consejo de la Magistratura sobre la situación de Hornos.

Una vez informado, el Consejo puede resolver si corresponde o no sancionarlo o someterlo a juicio político.

Sin embargo, la llave del caso la tiene el fiscal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la investigación en la causa penal contra el juez Hornos.

Si el fiscal decide que hay elementos para impulsar la acción, puede que los colegas de Hornos manden su caso al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, si el fiscal entiende que no hay elementos para una investigación penal, y pide archivar el caso, todo quedaría en la nada.

Hornos es uno de los tres jueces que deben decidir si confirma, eleva, disminuye o revoca la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad.

El juez fue denunciado en la Oficina de Violencia de Género por una expareja. La mujer dijo que la tocó en los genitales y mencionó supuestas intimidaciones.

Sin embargo, en ningún momento requirió instar la acción penal.

No obstante, en la Oficina de Violencia de Género enviaron el caso a un juez de instrucción y a una jueza civil.

La magistrada Paula Marinkovik dispuso una medida de restricción para que el juez Hornos no se acerque a menos de 200 metros de la denunciante y que evite todo contacto físico y digital.

El juez penal Alfredo Godoy, en tanto, se declaró incompetente y mandó el caso a la Justicia Federal porque entendió que está afectada la actuación institucional de Hornos como juez federal.

La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos que la delegó en el fiscal Guillermo Marijuan.

Hoy vence el plazo para que dictamine cómo deben seguir las actuaciones.

Si los colegas de Hornos infor-

man del asunto al Consejo de la Magistratura, allí una comisión de asignaciones decidirá si es un caso que debe tratar la Comisión de Disciplina, donde se sanciona a los jueces con multas por faltas leves.

También puede resolverse que lo trate la Comisión de Acusación, donde se analiza si corresponde destituir al magistrado mediante un juicio político. El caso puede entrar en una comisión y terminar en otra, y viceversa.

El abogado radical Miguel Piedecasas preside la Comisión de Acusación y el abogado kirchnerista Héctor Recalde, encabeza la Comisión de Disciplina.

El presidente de cada comisión es quien marca el ritmo de las investigaciones.

Se dispone que un consejero sea el instructor y que, tras una breve investigación, decida si promueve el archivo del caso o que se vote una sanción.

El kirchnerismo tiene al camarista Hornos en la mira, pues le reprocha los fallos dictados en contra de Cristina Kirchner en numerosos expedientes y una visita que realizó en la Casa Rosada cuando era presidente Mauricio Macri.

Por eso es que el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, recusó ahora al juez Hornos en la causa Vialidad.

La expresidenta también pidió que se aparte porque está acusado de violencia de género y argumentó que tiene que resolver en un caso que tiene como acusada a una mujer.

Otras recusaciones contra Hornos, presentadas en el pasado, fueron rechazadas.

Lo más probable es que los otros dos jueces que deben votar, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechacen esta recusación, ya que es muy restrictivo el código en cuanto a los motivos por los que corresponde apartar al juez natural de la causa donde debe resolver.

En tanto, el juez Hornos no tiene previsto pedir licencia de su cargo, por más que la denuncia en su contra siga adelante y deba enfrentar una investigación en el Consejo de la Magistratura.

## Fernández presentó fotos y pidió investigar lo que hizo Yañez tras los supuestos golpes

La abogada del expresidente aportó las imágenes y solicitó indagar a la ex primera dama sobre un viaje



El expresidente quiere desacreditar a su exmujer

ARCHIVO

#### Hernán Cappiello y Cecilia Devanna

En el marco de la causa por los hechos de violencia de género denunciados por Fabiola Yañez, la defensa de Alberto Fernández presentó un escrito con prueba documental y le pidió al fiscal del caso, Ramiro González, que ordene nuevas medidas para avanzar con la investigación.

El material audiovisual que la defensa de Fernández presentó en el expediente está compuesto por fotos y videos de actividades oficiales de Yañez de junio de 2021, cuando habría recibido uno de los golpes en su ojo por parte del entonces presidente. En tanto, entre las medidas de prueba se busca poner especial atención en la agenda pública y privada de la exprimera dama durante esos días.

Cerca de la defensa, a cargo de Silvina Carreira, consideraron que los registros audiovisuales "resultan de sumo interés para la causa, porque se trata de material obtenido en los registros oficiales de los equipos audiovisuales en el marco de la cobertura de Presidencia de la Nación".

El material, que buscan que se incorpore como prueba documental, aporta imágenes del rostro de la entonces primera dama en actividades desarrolladas los días 20, 23 y 27 de junio de 2021. El último de ellos es considerado "de especial importancia porque se trata de imágenes tomadas 12 horas después de la comunicación" que mantuvo Yañez con el entonces titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, por chaty telefónicamente, el 26 de junio de ese año.

Saavedra declaró como testigo el jueves 5: dijo haber visto el moretón que Yañez tenía en su ojo, aunque más leve que lo que se vio en imágenes, y aseguró que Yañez y Fernández le dijeron que había sido producto de un "golpe involuntario".

La defensa sostendrá también que las imágenes fueron tomadas menos de 48 horas antes de que la testigo María Florencia Aguirre, esteticista de la ex primera dama desde hace varios años y quien declaró este martes en la causa, "haya indicado haber visto supuestamente a la señora Yañez". En su declaración, Aguirre sostuvo que vio el moretón en el ojo, que Yañez le dijo que "fue Alberto sin querer" y que ella no le creyó, porque no parecía "un sin querer".

Fuentes de la defensa de Fernández agregan que el material fotográfico aportado "es en alta calidad y eso permite hacer un análisis de plano detalle (zoom)". Resaltan que "la información es pública" y las imágenes están "en internet". Y advierten que "lo que no se puede obtener en fuentes abiertas son fotografías e imágenes de alta calidad que permiten el análisis y la pericia posterior por parte de los especialistas".

El material fue aportado en un pendrive que se certificará en la fiscalía y del cual se dejará registro en el expediente, completaron a LA NACION fuentes de la defensa del exmandatario.

#### Nuevas medidas de prueba

Entre las medidas de prueba que le pidió a González la defensa de Fernández está ahondar "en detalle" en todos los aspectos que conciernen a la agenda pública y privada de Yañez durante el período investigado en base a los dichos de la ex primera dama en su declaración como testigo desde Madrid, España, donde reside

España, donde reside. Fuentes del estudio de Carreira completaron que consideran "imprescindible", a la par de eso, "determinar dónde estuvo, con quién estuvo y qué hizo la primera dama en Misiones entre el 23 y el 26 de junio de 2021", en referencia a un viaje de Yañez a la provincia donde vive su familia. "Todos pueden ser potenciales testigos muy pertinentes para la causa", dicen en la defensa de Fernández. En ese sentido apuntan que "si ella determinó en el video del 22 de junio estar golpeada en el ojo y luego estuvo cuatro días lejos de Olivos, hay que saber dónde estuvo, con quiénes y llamar como testigos a todos los que estuvieron con ella", dijeron.

#### CRISTINA KIRCHNER REAPARECE MAÑANA CON UN DISCURSO

Después del documento de ocho hojas que publicó para criticar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, la expresidenta Cristina Kirchner reaparecerá el viernes con un discurso.

Invitada por la Universidad Nacional del Oeste, la mandataria recibirá un doctorado honoris causa y dará una clase magistral.

Se trata de la metodología que adoptó como parte de su acción política del último tiempo, incluso cuando secundo a Alberto Fernández en la gestión. "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido", es el nombre de su disertación, que llegará no solo luego de su cruce virtual con Milei, sino también en medio de las fuertes divisiones que atraviesa el peronismo bonaerense y de la disconformidad que generaron en el mundo de la CGT sus cuestionamientos al sindicalismo.

"El viernes nos vemos en Merlo", anunció un rato después la dirigente de Unión por la Patria. La nueva charla de Cristina Kirchner aparece asimismo en un contexto legislativo particular: ayer el kirchnerismo fracasó en su intento de insistir con la suba de las jubilaciones. El desembarco de la jefa kirchnerista está pautado a las 16 en el campus universitario emplazado en el partido bonaerense de Merlo, y habrá movimiento de intendentes y militancia, según pudo confirmar LA NACION. El anfitrión será el jefe comunal Gustavo Menéndez, que arreglaba los detalles con su equipo para la jornada de final de semana. Funcionarios de primera línea de la gobernación en las primeras horas de ayer recién se enteraban de la actividad.

## Elisa Carrió le ganó un juicio civil a Aníbal Fernández, tras llamarlo mafioso

CRUCE. La fundadora de la Coalición Cívica había vinculado al exministro al narcotráfico; el proceso llevó 12 años

Tras 12 años de litigio, la líder de sidencial del actual gobierno". la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le ganó un juicio civil al exministro del kirchnerismo Aníbal Fernández, a quien había acusado de estar "ligado con las mafias del narcotráfico".

La Justicia rechazó una demanda de Fernández y respaldó la inmunidad parlamentaria de los legisladores para expresarse.

El fallo de primera instancia es de la jueza en lo Civil Pilar Rebaudi Basavilbaso, titular del juzgado número 79, que decidió rechazar la demanda de Fernández y le impuso el pago de las costas del proceso.

Carrió, mientras era diputada nacional, había aludido al entonces ministro con frases "como el poder trafica en la Argentina", "Aníbal Fernández se encuentra ligado con las mafias del narcotráfico", "grupos mafiosos ligados al narcotráfico solventan los gastos de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires" y "financiaron la campaña pre-

Fernández dijo que eran fabulaciones que desestabilizaban las instituciones.

Elisa Carrió contestó la demanda e invocó la inmunidad parlamentaria para expresarse prevista en la Constitución nacional, "ya que las declaraciones que le atribuye son opiniones o discursos, emitidos en el desempeño del mandato como legisladora de la Nación".

La demanda se extendió también al entonces diputado Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica.

Carrió fue diputada entre el 10 de diciembre de 2009 y el 29 de febrero de 2020, y Morán, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2011.

La Constitución, en su artículo brio político". 68, establece que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

La jueza dijo que la inmunidad



La exdiputada Elisa Carrió

ARCHIVO

parlamentaria tiene fundamentos históricos y que es un "atributo inseparable de la función representativa política".

También advirtió que es "una inmunidad funcional", y no el intento de establecer impunidad o privilegios personales. Su función es contrarrestar "los efectos deplorables que rompen el equili-

"Para que el Congreso de la Nación Argentina pueda funcionar libre e independientemente, tiene que encontrarse protegido por garantías que se denominan derechos, inmunidades y privilegios parlamentarios. Garantías que a

su vez cuentan con respaldo constitucional para que los miembros del Poder Legislativo puedan expresarse libremente y desarrollar sus deberes como representantes sorio". del pueblo", abundó.

Citando a la Corte Suprema en fallos recientes, dijo la jueza que esta inmunidad parlamentaria es de "carácter absoluto".

que "esta inmunidad debe inter- sa judicial durante más de doce pretarse en el sentido más amplio y absoluto porque, si hubiera un medio de burlarla impunemente, él se aplicaría con frecuencia por los que intentasen coartar la libertad de los legisladores dejando

anulado su privilegio y frustrada la Constitución nacional en una de sus más sustanciales disposiciones y el privilegio habría sido ilu-

Por último, la jueza Pilar Rebaudi Basavilbaso dijo que lamentaba los 12 años que lleva el proceso: "Lamento como ciudadana y, como magistrada, que las partes La magistrada también sostuvo hayan sido sometidas a una cauaños con producción de diversos medios de prueba, cuando como lo expuse a mi criterio la norma constitucional [...] aquí analizada no merece otra interpretación que la absoluta".



## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$993,41  | ▼ (ANT:\$994,23)   |
|-----------|-----------|--------------------|
| CCL       | \$1245,78 | ▼ (ANT: \$1249,13) |
| Mayorista | \$958,50  | ▲ (ANT: \$958,00)  |

Paralelo \$1285,00 A (ANT: \$1280,00) | Real Turista \$1564,80 = (ANT: \$1564,80) \$1056,17 A (ANT: \$1055,81) Euro

\$169,72 A(ANT:\$169.32) Reservas 27.219 ▼ (ANT: 27.245) en millones de US\$

#### Costo de vida | EL IMPACTO EN LOS BOLSILLOS

## La inflación de agosto fue de 4,2%, superior a la esperada por el mercado

Por las tarifas, la suba de los precios se aceleró frente al piso de 4% que había mostrado en julio; acumuló 94,8% en lo que va del año y 236,7% en doce meses; esperan una caída para septiembre por la rebaja del impuesto PAIS

#### Francisco Jueguen

LA NACION

En un número por encima de lo esperado, con un dato núcleo en leve aceleración en el último bimestre y con un impacto de los aumentos de tarifas de agua, luz y gas, el IPC del Indec fue de 4,2% en agosto. De esta manera, el número rebotó frente al pisode4% que había logrado en julio pasado. Ahora, el Gobierno espera que la rebaja del impuesto PAIS a comienzos de este mes logre volver a encauzar la bandera de la baja de la inflación que enarbola Javier Milei.

Con el dato mensual de agosto, se vuelve a las variaciones de precios que se visualizaban en mayo (4,2%). En lo que va del año, se acumuló un alza de 94,8%, mientras que en doce meses el indicador mostró un avance de 236,7%. La inflación núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, mostró un incremento del 4,1%. Se trata del segundo mes consecutivo en la aceleración de este indicador clave que siguen el Gobierno, el Banco Central (BCRA) y el mercado.

La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en alquiler de la vivienda y gastos conexos, suministro de agua y electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron educación (6,6%), por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza, y transporte (5,1%), por los incrementos en el transporte público. El capítulo de alimentos y bebidas mostró un avance de 3,6%, por debajo del nivel general.

"Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron prendas de vestir y calzado (2,1%) y bienes y servicios varios (2,3%)", según informó el Indec.

En un mensaje austero, en el Ministerio de Economía repasaron los datos del Indec sin dar explicaciones a la aceleración mensual, sobre todo ante el avance de la núcleo, aunque remarcaron que agosto fue el cuarto mes de desaceleración en la medida anual en la comparación contra igual mes del año anterior.

"Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad decorto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Este análisis es coherente con una continuidad en el proceso de desinflación, con la media móvil de tres meses de la variación del IPC nacional ubicándose, junto a la del mesanterior, en el menor nivel desde febrero de 2022, y la de seis meses, resultando la más baja desde marzo de 2023", dijeron.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central esperaba una inflación para este mes de 3,9%, por lo que el dato finalmente estuvo tres décimas por



Los alimentos y bebidas aumentaron un 3,6%, por debajo de lo que mostró el nivel general

encima de lo esperado. El mercado incluso preveía ya una reducción al

3,5% para septiembre, que se mantendría en octubre. Y luego una rebaja mayor, al 3,2%, en noviembre y un pequeño rebrote estacional en diciembre (3,6%). Ahora los analistas recalcularán. Los expertos no veían aún claramente la posibilidad de que el índice de precios se logre alinear con el 2% de devaluación oficial

mensual que promueve el BCRA. La inflación en la ciudad de Buenos Aires había marcado un avance del 4,2% en agosto la semana pasada, por lo que ya acumulaba un alza de 243,1% en el último año. El dato porteño, que suele ser siempre superior al IPC del Indec, había mostrado en agosto un cambio de tendencia-una desaceleración-frente a los dos meses previos.

La inflación para 2024 rondará, según estimaron en el mercado, entre 122,9% y 123,7%. Son casi 90 puntos menos que lo que dejó el cuarto kirchnerismo, representado por Alberto Fernández y Cristina Fernández fue de 210%. Kirchner en 2023 (211%).

La última vez que el presidente Javier Milei habló de la inflación lo hizo justamente haciendo un contraste con el modelo que impulsaba la exvicepresidenta. "Se olvidó de decir que una de las formas de combatir la inflación era mentirla". cuestionó en el congreso del IAEF

en Mendoza, haciendo alusión a la manipulación de datos del Indec. Milei sostuvo que la inflación promedio del primer período del "régimen kirchnerista, con Néstor Kirchner a la cabeza, fue del 10%", mientras que "en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación saltó al 20%

La indumentaria estuvo esta vez entre lo que menos aumentó en el mes

La aceleración de la inflación núcleo fue subrayada por los especialistas

promedio", en su segundo mandato "la inflación promedio trepó al 30%", y en el gobierno de Alberto

"Si usted el déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, genera inflación señora", dijo el Presidente luego. Justamente, anteayer el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que en agosto iba a sumar un nuevo mes de "equilibrio" en las cuentas. Hasta junio, el Gobierno logró medio año de superávit fiscal. En julio,

fue primario y no financiero. Ahora se habría sumado a agosto, según dijoel titular de la cartera de Hacienda en el streaming -el segundo- oficial del Ministerio de Economía.

ARCHIVO

El ministro dijo además que el Gobierno dejó de emitir y que, en rigor, el crecimiento de la base monetaria responde a que "vuela" el crédito y a que crece la demanda de pesos, justamente gracias a la baja de la inflación en la Argentina.

"En un momento, la cantidad de dólares va a ser más grande que la cantidad de pesos y así vamos a poder cerrar el Banco Central. Y así se va a terminar el cáncer de la inflación en la Argentina", cerró Milei.

"El dato de inflación del 4,2% para agosto fue levemente superior al esperado por los analistas, impulsado por aumentos en alquileres, servicios públicos, educación y transporte, en línea con lo previsto en un proceso de reacomodamiento de precios relativos y ajustes salariales", estimo el economista Fedey ahora, en agosto, llegó a 4,1%. rico Domínguez.

"Para septiembre, podemos esperar un número más cercano al 3%, impulsado por la baja del impuesto PAIS y de los dólares financieros. En una economía bimonetaria, la baja del dólar paralelo y del dólar financiero tiene un impacto significativo sobre los formadores de precios. En diciembre de 2023, el REM proyectaba una inflación del 213% para 2024, cifra que estimo podría terminar rondando el 120%", agregó el experto.

"El congelamiento de la base monetaria amplia, el superávit fiscal, la no emisión por pasivos monetarios, la baja en los dólares financieros, la normalización del flujo de importaciones, la baja del impuesto PAIS y un mayor reacomodamiento de precios relativos son todos factores que contribuyen a la reducción de la inflación", cerró.

"El dato de inflación de agosto se sostuvo en línea con los tres meses previos. La incidencia intermitente de estacionales y regulados se conjuga con una inflación core que suma el segundo mes al hilo en aceleración", afirmó Melisa Sala de LCG.

"El Gobierno tiene como objetivo que la inflación perfore el 1% mensual antes de fin de año. No lo vemos como el escenario más probable. Seguimos pensando que bajar la inflación de 4%/5% mensual a niveles de 1%/2% representa un desafío mayor que el de reducirla desde los niveles de 20% que dejó la devaluación de diciembre. La estabilización de la inflación core mostrando un freno en la desaceleración confirma en parte nuestra idea".

"Por ahora, la demanda en niveles bajos colabora poniendo límites a las correcciones de márgenes, pero una recuperación de la actividad aumentará el desafío. A su vez, haber relegado el objetivo de acumular reservas al de desinflar más rápido podría generartensiones cambiarias, desencadenando un sendero de desinflación máserrático que el esperado. En efecto, la tasa de inflación implícita en los títulos públicos se ubica por encima del 3,1% mensual para septiembre y octubre, todavía lejos del objetivo del Gobierno", completó la especialista, que cree que en septiembre computarán los aumentos nuevamente de naftas, prepagas, subas postergadas de electricidad y gas y en boletos de trenes (en el GBA).

"Nossorprendió", afirmó Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, sobre el dato de inflación que difundió el Indec. "Pensábamos que iba a perforar el 4% en agosto. No es bueno por la famosa convergencia. Ahora, el tipo de cambio oficial se mueve al 2% mensual y la inflación se aleja. Además, no solo se aceleró al nivel general, sino la núcleo", agregó el especialista, que recordó que fue 3,7% en mayo y junio; 3,8% en julio

"La núcleo ya se había amesetado, pero ahora ya podemos decir que se aceleró. Así que esto es obviamente una complicación, sobre todo por esta idea de la convergencia [con el ritmoal que se mueve el tipo de cambio oficial] y cuanto más se demora la inflación en converger al tipo de cambio oficial, más apreciación cambiaria vas acumulando". •

ECONOMÍA 19 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### QUÉ DIJERON LOS **ECONOMISTAS**

Los especialistas dieron su opinión sobre el leve rebote que mostró la inflación



"Nos sorprendió. Pensábamos que [el IPC] iba a perforar el 4% en agosto. No es bueno por la famosa convergencia. Ahora, el tipo de cambio oficial se mueve al 2% mensual y la inflación se aleja"



Melisa Sala

"El Gobierno tiene como objetivo que la inflación perfore el 1% mensual antes de fin de año. No lo vemos como el escenario más probable. Bajarla de 4%/5% a 1%/2% es un desafío mayor que hacerlo desde el 20%"

## A Milei también se le niega "el tres adelante" que ansiaba Massa

EL ESCENARIO José Luis Brea LA NACION

abrá que esperar al menos un mes más para que aquel anhelo del exministro de Economía Sergio Massa se haga realidad, aunque más no sea en otro gobierno. Pasaron ya 17 meses y el ansiado "tres por delante" que buscaba la administración kirchnerista en la inflación mensual se hace desear. El IPC de agosto no logró perforar-como se esperaba-el de hecho, creen que en la núcleo 4% de julio, que por ahora seguirá de agosto pesó una recomposición siendo la cifra más baja del año. Y lo más importante: la inflación núcleo cortó un trimestre de estancamiento, pero al alza, al marcar un sorpresivo 4,1%, casi en línea con el 4,2% general.

El veranito cambiario explica en gran parte la estabilidad del índice de precios al consumidor en torno del 4% desde hace cuatro meses. El dólar blue y los financieros han venido bajando desde récords nominales históricos de más de \$1400 y hasta \$1500 a mediados de julio a menos de \$1300 en la actualidad, pero esa calma no alcanzó como para que agosto mostrara un mejor número que julio.

En su gran objetivo, el Gobierno está dispuesto a sacrificar reservas con mecanismos como la intervención en el CCL y el dólar blend, algo que inquieta por igual a los mercados y al Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Economía mira el IPC, los otros dos, las reservas y el riesgo país, el indicador que debe bajar para que la Argentina se pueda endeudar a tasas razonables. Si aun así se interrumpe la escalera descendente, los cuestionamientos a la estrategia libertaria crecerán.

#### La última milla

Parece haber llegado el tramo más arduo del plan la "última milla" rumbo a índices acordes con los de otros países de la región. La corrección pendiente de precios relativos y la indexación en varios rubros harán que ese camino se haga cada vez más empinado. Y uno de los precios que más dudas despiertan es el del tipo de cambio. Distintas señales muestran que, si bien todavía no se alcanzaron niveles alarmantes de atraso cambiario, ahí hay un problema.

En algunos rubros hay inflación en dólares. El índice de servicios de mano de obra intensiva que releva el Ieral, de la Fundación Mediterránea, con datos oficiales del ente estadistico porteño y del Banco Central, muestra que si bien la inflación general se desacelera, la de ítems como medicina, reparaciones del hogar, educación y servicio doméstico, entre otros, se mantiene permanentemente por encima del índice general. Volvió a suceder en agosto. Es decir, hay un encarecimiento de esos servicios en moneda dura. Además, faltan más ajustes en

las tarifas, con sus efectos directos e indirectos en los precios, como ya se vio también el mes pasado.

No es lo único que pone dudas sobre el esquema cambiario y, por ende, sobre la inflación futura; también la creciente demanda de dólares por la regularización del comercio exterior y las primeras señales de repunte económico que el Gobierno festeja, pero que también podrían ser un dolor de cabeza por una mayor necesidad de dólares para atender a la producción y el turismo. Algunos economistas, de márgenes posibilitada por una mayor demanda en general. Otros, en cambio, responsabilizan a las subas por encima del promedio de alimentos como la carne, los lácteos y el aceite. El punto de inflexión en la desaceleración inflacionaria habría sido en la segunda quincena.

#### El humor social, en la mira

El enamoramiento con los mecanismos cambiarios que le permiten al Gobierno mantener el dólar y la inflación bajo control se explica desde el intento de que mejore el humor social cuando ya asoma en el horizonte el año electoral.

Más allá de algunos indicadores económicos que están mostrando un tenue repunte, como la recuperación de los salarios privados formales, y mejoras intermensuales en la actividad industrial, la construcción y las ventas de motos, por ejemplo, la mayor parte de la gente sigue golpeada por la situación económica.

Según el último informe de Social Mood de la consultora Moiguer, "la caída del poder adquisitivo marca la agenda". Más de la mitad de la gente encuestada (52%) consideró que la capacidad de consumo de su hogar es peor o mucho peor que un año atrás. Además, el 69% dijo que los ingresos de su hogar están por debajo de la inflación y el 59% declaró que en algunos de los últimos meses se quedó sin dinero y no pudo llegar a fin de mes, cifra que saltó al 71% en el nivel socioeconómico bajo.

¿Alcanzará con bajar algunos escalones en la "escalerita" de la inflación para mejorar el ánimo de la sociedad? Hoy parece que solo es suficiente para sostener la paciencia. La expectativa negativa, siempre de acuerdo con el mismo estudio, se mantiene firme desde el segundo trimestre del año y la positiva cayó 8 puntos porcentuales de julio a agosto. ¿Qué pasará si además la inflación deja de retroceder?

Con todo, más alla del gusto a poco del dato de agosto, septiembre podría mostrar un IPC más bajo por el impacto de la reducción del impuesto PAIS. Los analistas creen que ese recorte podría ser de hasta casi un punto y medio porcentual, y entonces sí: el Gobierno podrá retomar su relato triunfal y, al mismo tiempo, cumplirle el sueño a Massa.

## La Argentina tuvo el índice de precios más alto de la región

Con el 4,2% mensual en agosto superó incluso a Venezuela

Melisa Reinhold LA NACION

En agosto, la inflación volvió a acelerarse y se ubicó en un 4,2% mensual. Aunque la cifra está lejos del 25,5% que llegó a marcar en diciembre del año pasado, la Argentina sigue teniendo una dinámica de precios única a nivel global y se destaca en la región por tener una inflación interanual de tres dígitos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un avance del 94,8% en lo que va del año y del 236,7% frente agosto de 2023.

Estas cifras resultaron las más altas de América Latina: superan incluso a Venezuela, país que hace años tuvo episodios hiperinflacionarios y hoy, tras una debacle económica, tiene menos inflación que la Argentina. Allí, el costo de vida se encareció un 2,8% mensual y 52% interanual, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una entidad independiente del Gobierno. "Estos aumentos generales de precios están ocurriendo en un contexto en el cual el Banco Central ha intervenido significativamente el mercado cambiario para estabilizar el tipo de cambio oficial y donde no ha habido un ajuste del salario mínimo en el sector público", explicó el OVF. En tanto, para la autoridad

monetaria de ese país, la inflación fue del 1,4% frente al mes anterior y del 35,5% en el último año.

En el resto de los países de la región, la inflación suele medirse en términos interanuales, porque la variación mensual no supera el 1%. La única excepción de agosto, además de la Argentina y Venezuela, fue Bolivia. Allí, los precios subieron un 1,58% mensual, pero en los últimos doce meses acumularon un avance del 5,19%.

En Venezuela, la inflación fue de 2,8% mensual, la segunda más alta de la región

La Argentina es el único país con una cifra interanual de tres dígitos

En cambio, del otro lado del Río de la Plata, el índice de precios en Uruguay marcó un avance del 0,29% mensual y del 5,57% interanual. En Chile, mientras tanto, la variación fue del 0,3% en comparación con julio y del 4,7% frente agosto del año anterior.

En otros países vecinos, el mes pasado hubo estadísticamente deflación. Fue el caso de Brasil, donde los precios retrocedieron un 0,02% mensual, algo que no ocurría desde junio de 2023. La variación interanual fue del 4,24%. También ocurrió en Paraguay, donde el Banco Central informó que la inflación fue negativa en 0,2% frente a julio, yacumula un alza del 4,3% en doce meses.

En Perú, los precios treparon 0,28% mensual en agosto y 2% anual. Mientras que en Colombia el dato sorprendió a los analistas, luego de que el índice no registrara variaciones: la inflación fue del 0,00% frente a julio. Sin embargo, el costo de vida aumentó 6,12% en el último año, la tercera inflación más alta de la región. En Ecuador, la suba fue del 0,22% mensual y 1,28% en doce meses.

Si se observa el centro del continente, en México la inflación se desaceleró al 0.01% mensual en agosto y la interanual fue del 4,99%, el cuarto valor más alto de la región. En tanto, Honduras tuvo en el octavo mes del año un aumento de precios del 0,43% frente a julio y del 4,99% al compararlo con agosto de 2023. En Costa Rica, el índice de precios al consumidor avanzó 0,22% mensual y apenas 0,31% anual.

Por último, El Salvador tuvo una deflación del 0,39% mensual en agosto y una suba de precios del 1,17% interanual. Una situación similar se registró en Guatemala, donde los precios se contrajeron 0,06% mensual, mientras que la variación anual fue positiva en

## Una familia necesitó en agosto \$939.887 para no ser pobre

La valorización de la canasta básica total se encareció 4.4% en el mes. según informó el Indec

La inflación golpea el bolsillo de los argentinos y se traslada a las estadísticas de pobreza e indigencia. Si bien la dinámica de los precios se desaceleró con respecto a los números de principios de año, en los últimos meses el alza del costo de vida se amesetó en torno al 4%. Y esa misma tendencia se observa en la evolución de los umbrales de la indigencia y la pobreza, que escalan mensualmente al ritmo del encarecimiento de los bienes y ser-

vicios más elementales. En agosto, con una inflación del 4,2% mensual, la canasta básica alimentaria (CBA) se encareció un 3,9%, 0,3 puntos porcentuales por encima de la suba que mostró en el mes la categoría de alimentos y bebidas. Para un hogar de cuatro integrantes-dos adultos y dos menores-, se ubicó en \$421.474.

Se trata de un valor que se de-

termina a partir de los requerimientos calóricos mínimos para la subsistencia, y se utiliza para definir el umbral estadístico de la indigencia. En términos absolutos, ese mismo grupo familiar necesitó \$15.766 más que en julio para poder evitar caer en la indigencia.

En términos interanuales, más que se triplicó y acumula una suba del 222,7%: en agosto de 2023, esa misma canasta alimentaria se estimaba en \$130.590. Es decir que, en un año, subió en \$290.883.

La canasta básica total (CBT), que además de los alimentos básicos comprende el consumo de otros bienes y servicios no alimentarios, como ropa, transporte o salud, se encareció en agosto un 4,4%, una cifra que se ubica 0,2 puntos por encima de la inflación promedio que registró el Indec en el mes. Luego de seis meses de desaceleración, la CBT marcó en agosto su segundo mes consecutivo en el que sube su encarecimiento mensual (había sido del 2,6% mensual en junio y 3,1% en julio).

Este número, que define estadís-

ticamente el umbral de la pobreza, llegó el mes pasado a \$939.887 para ese mismo grupo familiar hipotético de cuatro integrantes (hogar "tipo 2" en la definición del Indec).

Entérminos absolutos, esa canasta se encareció unos \$39.239 en un mes (era \$900.648 en julio).

En la comparación interanual, también más que se triplicó: según las estimaciones del Indec, el costo de la CBT creció un 230,1% desde agosto de 2023. En ese mes, el organismoestadístico había estimado el valor de la CBT en \$284.687. Es decir que, en 12 meses, el ingresomínimo requerido para una familia de cuatro integrantes que vive en el Gran Buenos Aires se elevó en \$655.199.

En la ciudad de Buenos Aires, las estimaciones del ente estadístico porteño ubicaron a la canasta básica alimentaria en \$536.493 en agosto. Son \$14.891 más que en julio, lo cual implica un encarecimiento del 2,9% en el mes. En tanto, la CBT, que además de alimentos, considera otros bienes y servicios no alimentarios, se ubicó en agosto en \$966.228. •

#### Costo de vida | REAJUSTE DE INGRESOS

## Los haberes jubilatorios de la Anses subirán en octubre el 4,17%

MOVILIDAD. El haber mínimo será de \$244.321, y el máximo, de \$1.644.046; hay incertidumbre, como cada mes, por el pago del bono

#### Silvia Stang LA NACION

Los haberes previsionales gestionado por la Anses subirán en octubre el 4,17%. La jubilación mínima será de \$244.321 (sin bono) y la máxima, de \$1.644.046 en bruto. En términos netos, tras restar el aporte al PAMI, los importes serán de \$236.991 y \$1.552.733, respectivamente.

El porcentaje del reajuste replica la inflación de agosto, que fue informada ayer por el Indec. El aumento alcanza a quienes cobran jubilaciones y pensiones del sistema contributivo general, y también a quienes perciben pensiones no contributivas o prestaciones por hijo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de \$87.790, aunque el monto cobrado mensualmente es el 80% y en octubre será, por tanto, de \$70.231; la percepción del 20% restante se efectiviza una vez al año y está condicionada a que se demuestre el cumplimiento de obligaciones vinculadas con la escolaridad y el cuidado de la salud.

Los importes consignados son aproximados, ya que no fueron todavía oficializados. Las cifras definitivas dependen del redondeo del índice (en este caso se utilizaron dos decimales, que es la práctica asumida en los últimos incrementos).

El reajuste mensual de los ingresos previsionales y sociales según la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se hace en función de lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 274, de marzo último. La suba es para todos los haberes, más allá del importe.

Más allá de ese aumento según la inflación, no se conoce aún qué ocurrirá el mes próximo con el bono que les paga a quienes perciben los montos más bajos pagados por el sistema. Con los ingresos de septiembre se está abonando por estos días un refuerzo de hasta \$70.000 a quienes tienen un haber bruto de hasta \$304.540. Si para octubre se dispusiera un refuerzo del mismo importe, que está congelado desde marzo, entonces para quienes tienen la prestación mínima la suba delingresototalnoseráde4,17%, sino de un porcentaje más reducido; de 3,23%. Si se decidiera no pagar un bono, quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional recibirían en octubre menos dinero que en los meses previos.

El adicional o refuerzo alcanza cada mes a los jubilados del haber mínimoya los que tienen un ingreso de hasta la cifra conformada por ese importe básico más el propio bono. En septiembre, por ejemplo, quien tiene un haber de \$280.000, recibe un plus de \$24.540. Con un ingreso previsional superior a \$304.540 (solo por este mes, esa cifra esel ingreso mínimo garantizado) no se percibe adicional, según la regla que había definido el gobierno anterior y que replica mes a mes la gestión actual.

El índice de actualización de octubre se conoció el mismo día en que la Cámara de Diputados debatiósobre las jubilaciones, tras el veto presidencial a la ley que previó una suba de 7,2% para los haberes retroactiva a abril, entre otros puntos. Un



Los haberes se reajustan mensualmente por inflación

grupo de legisladores buscó insistir con la norma, pero no se logró llegar a una mayoría de al menos dos tercios, con lo cual el veto quedó en pie. Esa ley disponía también que rigiera un ingreso mínimo garantizado atado al valor de una canasta básica de consumo.

Además, el texto había incluido una cláusula por la cual los haberes tendrían una suba anual condicionada a que los salarios crecieran, en un determinado período, más que los precios. Y también un emplazamiento a la Anses para transferirles fondos a las provincias con cajas previsionales deficitarias, y para que se les pagara lo adeudado, en algunos casos desde hace muchos años, a los jubilados que tienen sentencias firmes, derivadas de juicios iniciados a causa del mal cálculo del haber inicial o de la insuficiente o nula actualización de los montos.

La ley fue rechazada por el Poder Ejecutivo por falta de previsiones sobre el financiamiento de las obligaciones que le iban a ser impuestas al Estado. El veto fue completo y hasta incluyó un artículo que solo ratificaba la modalidad de reajustes fijada por DNU y que el Gobierno ya está aplicando (reajustes por IPC y con frecuencia mensual).

Con el reajuste de octubre, el aumento nominal de los haberes en lo que va de 2024 llegará a 131,15%. Pero, para quienes menos cobran ese porcentaje es bastante más bajo; el ingreso conformado por el haber mínimo más el bono acumulará un alza de 97,4%, en el supuesto de que se pague un bono de \$70.000.

En los primeros ocho meses del año, según el Indec, la inflación fue de 94,8%. En ese período los haberes jubilatorios propiamente dichos (sin bono) subieron nominalmente un 113,3%, mientras que el ingreso conformado por el básico más el refuerzo tuvo un alza de 83,8%. En el primer caso, el poder de compra respecto de diciembre resultó un 9,5% más alto en el octavo mes de este año (comparado contra el ín-

dice de precios del Indec, que no necesariamente refleja el gasto de cada hogar). Por el contrario, para los haberes más bajos (y a causa del congelamiento del bono), la capacidad adquisitiva fue un 5,6% más reducida. En ambos casos, la comparación es contra un período en el que los ingresos estaban muy deteriorados: solo en 2023, quienes cobran el haber mínimo perdieron un 14,2% de su poder de compra, y el resto de los jubilado, un 32,3% (quienes nunca percibieron refuerzo), o un 37,4% (quienes tuvieron un plus hasta agosto del año pasado y luego dejaron de cobrarlo).

Una condición que siempre tuvo el cobrodel bono es que solo se debe percibir una prestación de hasta un haber mínimo: si se tiene jubilación y pensión, no hay plus. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, aproximadamente el 50% de los jubilados y pensionados del sistema contributivo cobró en junio el bono (el monto completo o un importe menor). Se trata de alrededor de 3 millones de personas.

Elíndice de 4,17% para octubre alcanza a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que el mes próximo será de \$195.456. Estos beneficios estarían alcanzados por el bono de \$70.000, si se

confirmara su pago.

Además, tendrán un reajuste de 4,17% las prestaciones por hijo a cargo dediferentes grupos de trabajadores, desocupados y jubilados. En el caso de los empleados bajo relación de dependencia, según cuál sea el ingreso familiar del hogar donde viven los chicos, la asignación por hijo menor de 18 años será, aproximadamente, de \$43.896; de \$29.607; de \$17.904, o de \$9234.

También aumentan, en el caso de los asalariados, las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PA-MI, que suman en total el 17% del salario bruto.

#### Fallan contra La Rioja en EE.UU. por el impago de un bono

pagar US\$39,9 millones

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.-El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló aver a favor de los bonistas que acudieron a la Justicia norteamericana después de que el gobierno de La Rioja defaulteara el pago de capital e intereses de un bono emitido para financiar un parque eólico que vendió hace un tiempo. La Justicia ordenó a la administración de Ricardo Quintela cancelar US\$39,9 millones luego deque un grupo de acreedores pidiera un juicio sumario hace dos semanas. La Rioja es la primera provincia en entrar en cesación de pagos en la era libertaria.

El 26 de agosto pasado, en una nota a la dirección de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, el ministro de Finanzas provincial, Jorge Quintero, indicó que no pagaría ni el capital ni los intereses de sus bonos internacionales con vencimiento en 2028. Allí dijo que estaba en "proceso de negociación con los acreedores".

El 24 de febrero pasado, la provincia, que emitió cuasimonedas (conocidos como "chachos"), debía abonar US\$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue colocado en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Después, tampoco pagó los intereses.

En el mismo mes, el gobierno de Quintela (quien aspira a presidir el PJ nacional) argumentó que enfrentaba "desafios económicos sin precedentes" debido a "la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio".

En abril pasado, el grupo de bonistas AHG emplazó a la provincia a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días, pero no tuvieron novedades. Por entonces eran US\$26,3 millones. En el texto presentado ante la justicia de Estados Unidos, los bonistas—representados por el estudio Quinn Emanuel y Urquharty Sullivan—señalan que el distrito tiene un "historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras".

Los bonistas ya calificaron al incumplimiento de "oportunista" y señalaron que la provincia no pagó "a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos". En 2021, La Rioja fue la última en conseguir una reestructuración de deuda.

Este año, en febrero, "se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US\$16 millones de capital adeudado", subrayaron los acreedores hace unos días.

Además, sostuvieron que el default es "particularmente escandaloso" porque La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos de los bonos verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco SA y vendió completo Vientos de Arauco Renovables –por US\$171 millones– a Pampa Energía SA. Aun así, no pagó.

El 15 de agosto los bonistas indicaron que La Rioja fue, en agosto de 2020, una de los primeros distritos en defaultear. ●

#### EN PRIMERA PERSONA

Empresarios: cuando la desesperación deja paso a la preocupación

Juan Carlos de Pablo

-PARA LA NACION-

ás de medio siglo de interactuar frecuentemente con dueños y altos ejecutivos de empresas me acredita para plantear el siguiente testimonio: cuando no venden. los empresarios se desesperan; mientras que cuando venden, se preocupan. La distinción no sorprende, pero desde el punto de vista de las decisiones es muy importante porque, para una empresa, la demanda es el comienzo de todo. ¿Qué sentido tiene producir, retener personal, acopiar materias primas, etc., cuando no se espera vender? De ahí la desesperación.

Cuando aparecen los pedidos, particularmente aquellos que son "en firme", la desesperación se transforma en preocupación.

Preocupaciones, en plural, porque en la Argentina son de lo más variadas, por lo que megustadecir que en nuestro país quien se aburre es porque está mal informado. ¿Conseguiré las materias primas, y a qué precio?; ¿se cortará el suministro de energía eléctrica?; ¿sufriré algún paro inesperado de mi personal o como consecuencia de aquellos que están fuera de mi control?; ¿me alcanzará el financiamiento?, etc.

El empresario que vende está lleno de preocupaciones, pero se siente mucho mejor que cuando no vende y está desesperado.

Porque el desafío que plantea la existencia de demanda encolumna las energías.

Pues bien, desde hace un buen número de semanas, la interacción con empresarios es nítida: hay cada vez menos desesperados y más preocupados.

#### La caída de la actividad se frenó allá por abril y mayo pasados

En el plano numérico, lo que hoy está ocurriendo con el nivel de actividad recién se conocerá dentro de 30/45 días. Pero la contundencia es notoria y no solo habla de que, en el total, la caída se frenó allá por abril y mayo pasados, sino que la recuperación viene adquiriendo velocidad.

#### Recuperación

Es fácil generar interesantes preguntas retrospectivas y también prospectivas. Les dejo las primeras a los futuros historiadores. En cuanto a las segundas, referidas a la sostenibilidad de lo que se está observando, la velocidad futura, etc., contesto que, con precisión, solo Dios lo sabe.

Pero esta nunca es la cuestión, porque, como bien se dijo, "la cuestión no es qué va a pasar, sino qué hacemos, dado que no sabemos lo que va a pasar".

Sin exagerar, y estando muy atento, juéguese a favor de la continuidad de la recuperación, no sea cosa que esta se produzca y usted les regale a sus competidores el aumento de la demanda.

¿Se puede equivocar? Claro, pero también se puede equivocar si opera al revés. •

## La luz será más cara para los que tengan equipos viejos

ENERGÍA. Grandes usuarios sufrirán alzas de hasta 15% si no renuevan

Sofía Diamante

LA NACION

"Se viene una primavera caliente y un verano mucho más caliente todavía. Se esperan días con seis horas de calorintenso, contemperaturas medias por arriba de los 25 grados. Sobre todo, se espera que en la última semana de febrero y en la primera de marzo haya temperaturas medias por arriba de los 30 grados". El pronóstico del tiempo no viene del Servicio Meteorológico Nacional, sino del equipo de funcionarios de energía, que ven con preocupación la posibilidad de que haya cortes de luz en el verano.

Según los informes de meteorólogos que llegan desde EE.UU., que tienen satélites con los que anticipan los efectos climáticos, en los próximos meses se van a combinar dos factores que preocupan en el Gobierno: las altas temperaturas y la baja hidraulicidad, que afectará la generación eléctrica de las centrales hidroeléctricas.

Para fines de febrero, en el ENRE estiman que se llegará a una demanda récord de electricidad de 30.700 MW, superando ampliamente el récord anterior del 1º de febrero pasado, cuando se alcanzaron los 29.653 MW.

"En el río Paraná están apurando el dragado, porque si no los buques que van al puerto de San Lorenzo van a tener dificultad para navegar. Se espera una pequeña Niña o Niña completa", dicen en el Gobierno, proyectando una nueva sequía para los próximos meses.

Ante esta situación, en la Secretaría de Energía empezaron a implementar algunas medidas de corto plazo para preparar el sistema de la mejor manera posible. El ENRE publicó ayer la resolución 628/2024, que obligará a los comercios, industrias y grandes usuarios residenciales (consorcios en su mayoría) a actualizar los equipos que miden el factor de potencia.

"El factor de potencia representa el cociente entre la potencia efectivamente utilizada por el usuario, denominada potencia activa, y la potencia total suministrada al mismo, denominada potencia aparente, que circula a través de las redes de distribución y provoca pérdidas de energía en estas últimas", explicó la resolución. La modernización de los equipos, por lo tanto, permitirá reducir las pérdidas de potencia y de energía en las redes de distribución.

Los usuarios que deberán cambiar el equipo de corrección de factor de potencia automático son aquellos a los que les llega en la boleta de Edenor y Edesur una mención al respecto. La resolución publicada por el ENRE ayer encarece la penalidad para aquellos que tengan un excedente de potencia reactiva (la diferencia entre lo suministrado de electricidad y lo utilizado). Por lo tanto, los usuarios tendrán 60 días para readecuar sus equipos o, en caso contrario, podrán tener un aumento en el costo del servicio de hasta 15%, de manera escalonada, a partir de octubre a diciembre de 2025.

"Estamos rascando el fondo de la olla, porque tuvimos muchos años sin inversiones y con una explosión del consumo debido a que la tarifa era muybaja. Nos regalaron limones e hicimos limonada. Ahora resulta que se agotaron los árboles de limones y poner la producción a la altura del consumo que queremos cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Las obras de inversión en infraestructura de electricidad llevan largo período de ejecución, tanto en generadores como en líneas de transpor-

te y distribución. Esta es una medida de cortísimo plazo para poder sacarle más jugo a lo que tenemos, porque la ampliación de lo que tenemos que hacer va a llevar tiempo y dinero", explicaron en el ENRE.

Lo recaudado por las penalizaciones que se apliquen a los usuarios que no modernicen sus equipos se destinará a un fideicomiso recientemente creado que financiará, a su vez, la instalación de medidores inteligentes en el AMBA.

El viceministro coordinador de Energía v Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, admitió anteayer que "va a ser un verano complicado", y explicó: "Esa es otra consecuencia de hacer las cosas mal durante décadas. Tenemos una restricción en el sector eléctrico, sobre todo en transmisión, pero también este verano vamos a tener en generación, que va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica. Hay un comité trabajando en mitigación, con medidas que sean de mercado, que tengan que ver con remunerar al sector privado, que es el que sabe lo que hay que hacer. Lo estamos gestionando, pero las soluciones de fondo van a tomar tiempo". •

## Con Impsa, avanza la primera privatización de la era Milei

cambio. Pese a las demoras, el Gobierno volvió a ganar velocidad en su ruta privatizadora. Se trata de la cesión de acciones de Impsa, empresa que fue fundada por la familia Pescarmona. La Ley Bases habilitó al Estado nacional a desprenderse del 63,7% de los papeles que tiene y ahora es el turno de Mendoza, que posee el 21,2% de los títulos de la compañía.

"No debería haber problemas", aseguró una fuente oficial con relación al tratamiento que la Legislatura mendocina brindará a la cesión de acciones que posee la provincia. Incluso, desde la gestión del gobernador Alfredo Cornejo hicieron notar el contraste con las dificultades que atraviesa el Gobierno con Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas, y comentaron: "Quisieron privatizar y no lo hicieron o no pudieron, ahora la primera privatización va a salir de Mendoza".

Así, la paulatina retirada del Estado de Impsa vuelve a ganar velocidad luego de la prórroga que había solicitado la empresa Arc Energy para presentar su oferta formal de capitalización de la compañía. En un primer momento, lo iba a hacer en agosto, pero tras la solicitud de extensión de plazos, aseguran que el próximo lunes realizarían la presentación formal de la oferta.

El 5 de julio Arc Energy y representantes del Ejecutivo nacional y de Mendoza firmaron una carta de

intención que dio inicio a este proceso. Según informaron desde la compañía norteamericana, "la idea es quedarse con el total de la empresa". En consecuencia. desde ese momento comenzó la etapa de due dilligence y mejoramiento de la oferta. Esto significa que Impsa empezóa compartirle información de la compañía para que su potencial nuevo dueño evalúe su estado y, sobre la base de sus deudas, proyectos, cantidad de empleados y cuestiones judiciales, formalice una propuesta para adquirir su control.

Tal como indicaron actores en este proceso, la oferta que originalmente iba a presentar Arc Energy se encontraba alrededor de los US\$30 millones. •

## Remates

#### **Judiciales**

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. Nº39, a cargo de la Dra. María Victoria Pereira, Secretaria Única a cargo del Dr. Gabriel Pablo Pérez Portela, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 5to., comunica por dos días en autos "SAME WAY SA C/ SENABRE GRACIELA CRISTINA S/EJECUCION HIPOTECARIA", Expte 34802/2013, que el martillero ANTONIO ERNESTO PIERRI subastara el día 25 de Septiembre de 2024 a las 10:15hs. en Jean Jaures 545, Capital Federal, lo siguiente: Un inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, con frente a la calle San Salvador 5144, entre calles Fleming y Av. Los Plátanos, Barrio "Las Avenidas", unidad funcional 7, nomenclatura catastral: Circ. VI, Sec.L, Manz. 31, Parc. 5, matricula 165168 UF/C: siete (045).- Superficie total 87,22 m2,- El acceso general al inmueble cuenta con reja metálica con capacidad de acceso para vehículos, cuenta con espacio para estacionar vehículos. Se desarrollan varias unidades independientes sobre el lateral izquierdo, y otra en la planta superior al frente. La Unidad Funcional Nº 7 ejecutada en estos autos, se ubica hacía el final del lote, abarcando el mismo en todo su ancho con portón de madera.- Ocupado por Sheila Anahi Ruiz Martínez, junto a su núcleo familiar, en carácter de cuidadores.- Todo en regular estado de uso y conservación.- Subastándose en el estado que se encuentra en exhibición pudiendo visitarse libremente los días 23 y 24 de septiembre próximos de 10 a 12hs Seña 30%.- Comisión 3% mas IVA.- Base: U\$S 14.000.- El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal.- Queda prohibida la compra en comisión, como así también la ulterior cesión del boleto de compraventa (art. 598 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, su doctrina y argumento).- Asimismo se deja constancia que deberá anunciarse a viva voz el nombre del poderdante en caso de invocar un poder.- Se encontrara asimismo a cargo del adquirente abonar el veinticinco centésimos por ciento (0,25 %) del precio final obtenido en subasta, correspondiente a arancel de remate, conforme Acordada Nro. 24/00.- No corresponde que el adquirente en subasta afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarios, no cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13512 ("Servicios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac s/Ejec."). - Deudas: Arba por \$12.428,90 al 27/07/23; en Obras Sanitarias MGP por \$ 97.280,01, al 28/07/23; Municipalidad de Gral. Pueyrredon por \$ 150.845,55, a Julio de 2024. - Deudas sujetas a reajuste de práctica. - No abona suma alguna en concepto de expensas, atento no existir consorcio de propietarios.- Subasta sujeta a aprobación del Juzgado. En caso de que el adquirente invocare un poder deberá anunciarse a viva voz el nombre del poderdante, de lo que dejará constancia en el boleto. Asimismo, el comprador deberá constituir domicilio en la jurisdicción del Juzgado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 41 y 517 del Código Procesal y depositar dentro del quinto día de aprobado el remate el saldo de precio en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Tribunales, en la cuenta de autos y a la orden del Juzgado bajo apercibimiento de los dispuesto en el Art. 580 C.P.C.C. Se hace saber que para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal www.csjn.gov.ar or al Link Oficina de subastas - Trâmites: Turno registro y deberá presentarse el día y hora asignado en JEAN JAURES 545 PB de CABA, por intermedio del Martillero ANTONIO ERNESTO PIERRI. Publiquese por dos días en el Boletin Oficial de la República Argentina.- Buenos Aires, a los días del mes de septiembre del año 2024- Maria Victoria Pereira Juez - Gabriel Pablo Perez Portela Secretario

## clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-RES. Convocatoría Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción. En cumplimiento de los arts. 34 y 46 de la Ley 404. v arts. 9 v 10 del Decr. Reglamentario 1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires llama a evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción, que se realizará el 31/10/2024 a las 08:00 hs. en Av. Chorroarin 751, CA-BA. Preinscripción e inscripción desde el 9/9/2024 hasta el

#### Convocatorias

21/10/2024. Informes e inscripción www.colegio-escribanos. orgar MARIA MAGDALENA TATO. COLEGIO DE ESCRIBA-NOS. SECRETARIA

#### Edictos Judiciales

#### Edicto

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1, en lo Civil, Comercial, Laboral, de Mineria y de Familia, sito en Colón Nº 1189, Puerto

#### Edictos Judiciales

Deseado, Santa Cruz, a cargo de la Dra Jesica M. Hernández, Secretaria Civil a cargo de la suscripta, en autos "APESTE-GUIASEBASTIAN Y OTROS C/MARTINEZ MARIA Y OTROS S/PRESCRIPCION AD-QUISITIVA Expte.N°23517/2024, cita y empla-

za, mediante edictos a publicarse por dos días enel diario LA NACION a Mariana Manuela Antia MARTINEZ (DNI Nº 3.350.090), María del Carmen Lázara Martinez de Martinez (C.1.7.920.850), Belarmina DoloresPatricia Martinez (DNI 9.795.096) y/o sus herederos, para que en el término de diez-



#### Edictos Judiciales

días, a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajoapercibimiento de nombrar un Defensor de Ausentes para que los represente enjuicio (art. 146, 147 y concordantes del CPCC).- PUERTO DESEADO, 18 de abril de 2024. DRA. VALERIA MARTINEZ, SECRETARIA

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Denis EFIMOV. DNI Nº 96.365.801 de nacionalidad Rusa y de ocupación Programador, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Buenos Aires, 27 de agosto de 2024. Priscila S. Ferrari. Secretaria



900

#### CONVOCATORIA MANIFESTACIONES DE INTERÉS CONTRATACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE FIRME

La presente Convocatoria tiene como objeto recibir manifestaciones por parte de interesados en contratar la prestación del Servicio de Transporte Firme de gas natural en el Sistema de tgs, desde el punto de interconexión del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner ("GPNK") en Salliqueló hasta la zona GBA ("Servicio de Transporte Firme"), que le permitirá a tgs evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de ejecutar una obra de ampliación que complemente las ampliaciones a ser ejecutadas en el GPNK, a los efectos de posibilitar el abastecimiento a las áreas en las que se ubica la demanda.

En ese marco, tgs invita a los interesados a consultar los términos de la Convocatoria en su página web www.tgs.com.ar, y a presentar sus Manifestaciones de Interés hasta las 12 horas del día 24 de septiembre de 2024 en las oficinas de tgs, ubicadas en la calle Cecilia Grierson 355 Piso 26° (C1107CPG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquier información adicional podrán comunicarse con el Lic. Anibal Fernández Folatti (anibal\_fernandez@tgs.com.ar).

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Carlos Sanzol www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

LOS NÚMEROS QUE DEJA LA PROTESTA DE LOS SINDICATOS

Desde el 19 de agosto pasado, los gremios realizan asambleas y paros.

#### Conflicto | OTRA EMBESTIDA DE LOS SINDICATOS

## Anunciaron un nuevo paro que podría afectar a 30.000 pasajeros

La protesta comenzará al mediodía de mañana y se extenderá hasta las 12 del sábado; será la séptima medida de fuerza que los gremios aeronáuticos impulsan en menos de un mes

#### Luján Berardi

LA NACION

Otro paro salvaje amenaza con perjudicar a hasta 30.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas. Los gremios aeronáuticos, en plena puja salarial con la empresa estatal, anunciaron ayer una medida de fuerza por 24 horas que se extenderá desde el mediodía de mañana hasta el mediodía del sábado y afectará a todos los vuelos de la compañía de bandera. Será la séptima protesta en menos de un mes.

El paro dejará otra vez a los pasajeros rehenes del reclamo sindical, y, según los cálculos de Aerolíneas, podría afectar a entre 27.000 y 30.000 pasajeros. A su vez, estimaron que la protesta convocada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) impactaráen cerca de 250 y 300 vuelos que entren o salgan de todos los aeropuertos del país.

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) realizarán, por su lado, asambleas en los lugares de trabajo también mañana, lo que podría, a su vez, afectar el servicio de Intercargo, quienes ya sorprendieron a los pasajeros durante la tarde de anteayer con asambleas escalonadas y el perjuicio de al menos doce servicios en varios aeropuertos del país.

Juan Pablo Brey, secretario de Aeronavegantes, explicó: "No hemos recibido ningún llamado, ninguna comunicación por parte del Gobierno, por lo tanto entendemos que nos están empujando a esta situación para forzar el objetivo que tienen hace tiempo, que es la privatización de Aerolíneas Argentinas. Nosotros estamos ya al día de hoy un 75% con los sueldos desfasados con respecto a la inflación, y hemos pedido el 25% como para firmary seguir negociando, y nunca nos han contestado y no nos han llamado de parte del Gobierno durante meses".

comentaron ante la consulta de este medio que, frente a la noticia, evaluaban cómo responder: "No está definida la medida paliativa a tomar. Es

muy prematuro. Un paro de 24 horas es dificil de reprogramar, correr vuelos, etcétera. Calculo que, en primer lugar, se va a avisar a los pasajeros, como ya se hizo, que cambien el día de los pasajes con anticipación".

No habrá penalidades para quienes tengan tickets para volar por la compañía de bandera entre mañana y el sábado y decidan modificar la fecha, como aclaró la empresa luego de las nueve horas de medida de fuerza del viernes pasado, que paralizó las salidas desde Ezeiza y Aeroparque, y afectó a 16.000 pasajeros de 185 vuelos.

Ante la escalada del conflicto, luego de diversos intentos fallidos por acordar un aumento salarial para los trabajadores de este sector, los gremialistas intensificarán su posición. Por esto, Aerolíneas afirmó que quienes cambien los pasajes tendrán una ventana de 15 días sin penalidades desde la fecha del paro.

#### Cambios

Para realizar este cambio, contaron, los pasajeros deberán ingresar a la página web de la compañía o a través de la agencia en la que compraron los tickets. En el primer caso, tendrán que registrar el código de reserva cuando aparezca la opción "Mi reserva". Luego, se despliega un menúdonde deberán elegir "Opciones de cambio" y, como tercer paso, elegir los nuevos vuelos de acuerdo con la disponibilidad. Por último, tienen que reconfirmar la elección. Una vez completados estos pasos, recibirán un correo electrónico con el mismo código de reserva y el nuevo itinerario.

Brev también se refirió a la intensidad del conflicto al ser consultado por la nacion: "Escaló mucho, así que hoy no puedo afirmar que se destrabe con el 25% [porcentaje que había anunciado la semana pasada]. Estamos muy lejos, porque primero lo que tienen que hacer es llamarnos a una mesa, y nadie lo hace. Así que no podría decir cuánto vamos a pedir hoy, porque no está la disposición. Es decir, por Voceros de Aerolíneas Argentinas más que pidamos el 15% tampoco nos lo van a dar, porque el objetivo de ellos es otro".

El sindicalista se refirió, al hablar de otros objetivos, a la pretensión

de privatizar la compañía estatal: "Ahí se delatan las sospechas que teníamos de que la pelea, o sea, el conflicto salarial era una excusa para este objetivo final que es la privatización. Por eso, nunca nos llamaron del Gobierno para destrabar la situación".

Consultadas sobre la medida anunciada y una eventual convocatoria a los gremios aeronáuticos, al cierre de esta edición fuentes de la Secretaría de Trabajo nacional no respondieron a este medio.

Pese a que el Gobierno quitó a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar cuando buscó la aprobación de la Ley Bases, en junio pasado, hoy esta posibilidad volvió a plantearse, tras los sucesivos paros y medidas de fuerza de los trabajadores. Tanto es así que incluso el presidente de la aerolínea, Fabián Lombardo, afirmó que hay varias compañías internacionales interesadas en comprarla.

Además, pidieron la expulsión de Pablo Biró, titular de APLA, del directorio de Aerolíneas. El sindicalista es el único representante de los trabajadores dentro de la empresa estatal, y ocupa ese lugar desde 2019. También comunicaron que van a denunciar a los sindicatos por lo "perjuicios ocasionados, principalmente el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados".

En este sentido, las asambleas que paralizaron la actividad comercial de Aerolíneas durante el mes pasado -en aeropuertos estratégicos como Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba- y el paro de nueve horas que se llevó a cabo el viernes pasado habrían representado una pérdida superior a los dos millones de dólares, según informó la empresa a través de un comunicado. Esas medidas, además, afectaron a casi 27.000 pasajeros en total.

Por otro lado, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, hizo mención, en una conferencia ante alumnos en la UADE, anteayer, a la posibilidad de declarar la aviación como un servicio esencial. La idea de establecer una actividad como esencial implica limitar la posibilidad de huelgas a través de "guardias



El viernes pasado, el paro alcanzó a 185 vuelos

mínimas". En este caso, se podría aplicar por considerarlo de "ímportancia trascendental", afectan económicamente a la sociedad y le generan un impacto "demoledor", por lo que en estos casos deben respetar guardias mínimas.

La actividad aeronáutica ya está declarada como esencial, sostuvo, en el DNU. Las guardias mínimas deben consensuarse, es decir, hay sugerencias de la Comisión de Garantías y termina de definir la autoridad de aplicación. El Gobierno mandó fiscalizadores durante el paro del viernes, y observaron que no se respetaban las guardias mínimas. "Ellostenían el derecho a hacer huelga, porque ya se había pasado el período de conciliación obligatoria que nosotros habíamos dictado para que haya vuelos durante las vacaciones de invierno. Al no haberse decretado esto, establecemos este procedimiento para recordar que va a haber que seguirlo", dijo Cordero. Si la Secretaría de Trabajo dispone guardias mínimas y los gremios no las respetan, continuó, habrá sanciones pecuniarias al sindicato y la posibilidad de quitarle la personalidad gremial, un procedimiento que debería realizarse por vía judicial.

En tanto, Aerolíneas anunció ayer que dejará de otorgar asientos en clase ejecutiva para pasajes vacacionales de los empleados de la empresa. Sin embargo, los trabajadores continuarán teniendo su espacio en clase turista y tendrán la posibilidad de solicitar el upgrade en el aeropuerto.Para APLA,la medida se trata de un incumplimiento al convenio colectivo de trabajo y la calificaron como "una nueva provocación que solo busca agravar aún más el conflicto". •

#### Agravan penas para infracciones en el sector aeronáutico

El Gobierno actualizó ayer, a través del decreto 816/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Reglamento de Infracciones de Aviación Civil, después de 40 años. Según explicaron desde la Secretaria de Transporte de la Nación, el objetivo es que, "como contracara a la desregulación aerocomercial, quien viole la seguridad operacional lo pagará caro".

El decreto se conoció horas antes de que los gremios aeronáuticos anunciaran el paro de actividades por 24 horas mañana y pasado mañana.

Consultado por la nacion sobre este tema, Diego Fargosi, miembro del estudio Fargosi & Asociados y especialista en el sector, explicó que la nueva norma deroga los decretos 326/82 y 2352/83, que reglamentaban el Código Aeronáutico en cuanto a las sanciones, infracciones y faltas por incumplimientos de este documento.

"El nuevo decreto establece un nuevo esquema, más moderno y adecuado a la actividad aérea actual, además de incluir aspectos y actores que no contemplaba el decreto anterior, de más de 40 años de antigüedad, como los operadores aeroportuarios o servicio de rampa. También incluye infracciones a LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## 2

#### Millones de dólares

Es la cifra que Aerolíneas Argentinas estimó que perdió como consecuencia de las seis medidas de fuerza que, desde el 19 de agosto pasado, realizaron los gremios aeronáuticos en diferentes aeropuertos del país

## 27.000

#### Pasajeros afectados

Según la compañía estatal es el número de usuarios perjudicados por las seis medidas de fuerza. El viernes pasado, el paro de nueve horas en Aeroparque y Ezeiza complicó a 16.000 pasajeros de 185 vuelos

TADEO BOURBON

operadores de drones y las multas se establecen en 'argentinos oro', cuando antes era por valor del pasaje", explicó el especialista.

El'argentino oro' es una moneda creada por ley que tiene su valor atado al del metal y que el Banco Central establece cuatro veces al año. Según la última actualización, la cotización es de \$443.046,35.

Las clasificaciones de las infracciones serán leves, graves y hasta muy graves, con multas que podrán ser económicas (hasta 300 argentinos oro equivalentes, casi \$133 millones) o de suspensiones temporarias, inhabilitación de certificados o cancelaciones de las concesiones.

#### Categorías

Dentro de la categoría de infracciones muy graves, y referentes a los explotadores, operadores y concesionarios de aeronaves civiles se encuentran, por ejemplo, realizar una operación comercial sin autorización; utilizar o sustituir en una aeronave motores, equipos o instalaciones que carezcan de los registros técnicos; permitir o realizar cualquier actividad que importe la disminución de las condiciones de seguridad durante el desarrollo de un vuelo comercial; incumplir la declaración de existencia de carga restringida o peligrosa a bordo de una aeronave, y desarrollar actividades ilícitas empleando para tal fin aeronaves, entre otras.

Por su parte, para el personal aeronáutico, las principales infracciones consideradas muy graves serán: omitir cumplimentar los procedimientos de operación; fijar en el exterior de una aeronave marcas distintivas de nacionalidad o matriculación; infringir las reglas devuelo; realizar vuelos, aterrizajes o despegues en forma temeraria, y demás cuestiones fundamentales para la seguridad operativa.

Además, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general también están regidos por esta normativa por primera vez y, en este caso, las infracciones muy graves son: incumplir la normativa de seguridad de plataforma; emitir o proporcionar documentación falsa o adulterada; interferir y/o demorar sin causa justificada las operaciones normales; permitir que se proporcionen servicios sin la debida cobertura de seguros, entre otros.

Dentro del reglamento, por primera vez en la historia también están previstas las infracciones y sanciones para agentes con poder de policía delegado, Centros de Instrucción o Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CIAC o CEAC), Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE), Médico Examinador Aeronáutico (AME), pilotos y propietarios o explotadores de RPA o del Sistema de Aeronaves Remotamente Tripuladas (RPAS).

Con respecto al plano del exterior del país y conforme a las reglas internacionales, cuando una aeronave pública extranjera cometa una infracción dentro del territorio argentino, se remitirá la información al Estado al que pertenezca para que se adopten las medidas correspondientes.

Finalmente, otro punto destacado es que cualquier persona, con derechos o intereses jurídicamente tutelados, podrá solicitar un Informe Digital de Libre Deuda de Infracciones Aeronáuticas a la autoridad de aplicación, que deberá ser emitido dentro del plazo máximo de 48 horas.

## El Gobierno insiste con que no va a negociar con los gremialistas

Además, reiteró que está en vigor la esencialidad de la actividad aeronáutica en un contexto de medidas de fuerza

#### Cecilia Devanna LA NACION

El gobierno nacional mantiene su postura de avanzar contra los gremios aeronáuticos que en los últimos días generaron serias demoras, cancelaciones de servicios y contratiempos a pasajeros de Aerolíneas Argentinas y que ayer anunciaron una protesta de 24 horas entre mañana y el sábado.

De hecho, ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Casa Rosada sostuvieron: "Nuestra postura es la misma de siempre: no negociamos". Así lo indicaron en referencia a las condiciones que imponen los gremios al hacer paros.

El viernes pasado, después de una medida de fuerza que se mantuvo por nueve horas y que afectó 185 vuelos y a más de 16.000 pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery y en el aeropuerto de Ezeiza, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció la reglamentación de la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional para garantizar su continuo funcionamiento. Esto implica al menos guardias mínimas durante las jornadas de paro.

La declaración de la actividad aeronáutica civily comercial como servicio esencial además ya entró en vigor en el Código Aeronáutico, a partir del decreto 70/2023, que firmó el presidente Javier Milei en diciembre pasado.

"Dada la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros, el decreto reglamentario establecerá medidas para garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades", explicaron desde el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, en un comunicado difundido el viernes pasado después de la caótica jornada de paro en los aeropuertos.

Además, fuentes de Balcarce 50 agregaron que mantienen su decisión de denunciar a los gremios que formaron parte de las protestas del viernes último y también están convencidos de avanzar con la expulsión de Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) del directorio de la aerolínea de bandera nacional.

#### LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO



Juan Pablo Brey SEC GRAL DE AAA



Pablo Biró SEC GRAL DE APLA

El gremialista sostuvo en las últimas horas, en medio de la asamblea en la que se decidió el nuevo paro, que el Gobierno "no quiere dialogar" y que "nos empujan" a realizar medidas de fuerzas. Y agregó que "no es una cuestión salarial", sino que buscan "llevar adelante un proceso privatizador" de Aerolíneas.

#### Discusiones

La asamblea de los gremios tuvo como objetivo determinar las acciones de los sindicatos en el contexto de la puja salarial que llevan adelante con la empresa nacional. La decisión afectará a todos los vuelos de la compañía de bandera.

A eso se sumará que los trabajadores de ATE-ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil) también llevarán adelante una huelga el jueves próximo, lo que ocasionará otra serie de demoras.

Los gremios que componen el sector son, además de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y APLA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-ANAC, y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

## Susto por un incendio en la terraza de un edificio de Retiro

ciudad. Hubo 18 evacuados y dos personas hospitalizadas



La columna de humo

CAPTURA

Un incendio se registró ayer en la terraza de un edificio de Retiro. Del techo de la construcción situada en la esquina de Reconquista y Rojas, se alzó al mediodía una intensa columna de humo que empezó a expandirse por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el fuego comenzó a partir de las 12.15 en una torre de enfriamiento ubicada en la terraza y fue atacado por los efectivos de Bomberos de la Ciudad luego de evacuar el edificio.

Según pudo saber LA NACION, los móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se desplegaron junto a motos del servicio y a personal de la Unidad de Catástrofe, de la Unidad de Triaje y de la Unidad Móvil de Oxigenación.

"La alarma saltó tarde, cuando ya estábamos afuera, unos 20 minutos después. Un cliente nos mandó la foto porque vio el humo desde la calle y ahí nuestro jefe, que estaba haciendo home office, nos avisó. Vi la foto y no podía creer que era el edificio. Empecé a gritarles a todos y corrimos. Fue terrible", detalló a LA NACION Micaela, empleada de un estudio de abogados que trabaja en el edificio, que tiene 15 pisos y tres subsuelos.

"Hace poquito, menos de un mes, tuvimos un simulacro de incendio, así que estábamos preparados. La alarma sonó a tiempo, pero en algunas partes de las oficinas no se escuchó, algo que no pasó en el simulacro. Habrá que revisar las sirenas", sostuvo Miguel Ángel Gómez, el encargado de la torre.

Para las 13.15, ya no se observaba humo. Diego Coria, jefe del escuadrón de Bomberos de la Policía de la Ciudad, confirmó a este medio que, a esa hora, el siniestro pudo ser controlado.

Producto del incendio hubo 18 evacuados. Dos de ellos fueron trasladados por quemaduras en el rostro e inhalación de monóxido de carbono al Hospital Rivadavia con un diagnóstico "estable". Se trató, según pudo saber LA NACION, de dos empleados que estaban haciendo trabajos en los equipos de aire acondicionado de la terraza cuando ocurrió el hecho. Según explicó el encargado, realizaban tareas de mantenimiento general, para "ponerlos a punto para la temporada". Y añadió: "Los dos están bien". •

## SUBE: ya se puede pagar el colectivo desde el celular

TRANSPORTE. El nuevo método para abonar empezó a funcionar desde ayer en 27.000 vehículos; se espera que en los próximos meses se extienda también al sistema de trenes y del subte

#### Camila Súnico Ainchil LA NACION

La tarjeta SUBE digital es una nueva modalidad de pago que, desde ayer, permite a los usuarios del transporte público abonar sus viajes directamente desde sus teléfonos mediante la tecnología NFC (Near Field Communication). Paula Bibini, presidenta de Nación Servicios, explicó a LA NACION: "Ahora se podrá pagar el transporte público desde el celular. Tenemos más de 60 puntos de validación en todo el país y más de 27.000 colectivos. La utilidad de pagar con el teléfono ya se ha comprobado en las pruebas piloto. Es un avance hacia un sistema de transporte más moderno".

El lanzamiento de la SUBE digital las principales ciudades del país, si bien se aclaró que estará disponible en los teléfonos progresivamente, a medida que se actualice la app. Se espera que en los próximos meses este nuevo sistema se extienda a trenes, subtes y otros medios de transporte.

La digitalización de la tarjeta SUBE surge como una respuesta a las demandas de modernización en el sector del transporte público, al buscar agilizar el proceso de pago y ofrecer mayores facilidades a los usuarios. "Es una evolución permanente, porque si bien el lanzamiento de la SUBE digital es inicialmente para los colectivos, vamos a seguir trabajando para que se pueda utilizar en subtes, trenes y otras modalidades donde hoy se usa la SUBE", comentó Bibini.

El funcionamiento será a través de la aplicación oficial, que requeri-



El sistema se aplicará gradualmente en todo el país

GZA. SUBE

comenzó aver con los colectivos en rá que los usuarios cuenten con un necesario con la tarieta física para celular con sistema operativo Android 8 o superior, y que este tenga tecnología NFC. Además, para poder usar la tarjeta digital, los usuarios deberán registrar una cuenta en la aplicación, proporcionando una foto y el DNI para validar su identidad en la plataforma.

Este nuevo producto no reemplaza a la tarjeta física, sino que se convierte en una opción adicional, pero ambas funcionan de manera independiente. Esto significa que no será necesario tener la tarjeta física para poder usar la versión digital.

Una de las principales ventajas de la tarjeta digital es que permite cargar saldo de manera 100% virtual, sin la necesidad de acreditarlo físicamente en una terminal. como sucedía con la tarjeta física. "Es un producto que tiene un fondeo completamente digital, lo que evita el paso adicional que antes era

acreditar el saldo. Ahora, todo el proceso puede realizarse desde el celular", explicaron desde Nación Servicios a LA NACION.

El uso de la tarjeta digital promete ser una alternativa más rápida y eficiente, especialmente para aquellos usuarios que buscan una forma más práctica y cómoda de abonar el transporte público. Con la posibilidad de pagar el colectivo simplemente acercando el teléfono al validador, se espera que la SUBE digital se popularice rápidamente en todo el país.

La nueva SUBE permitirá a quienes cuenten con Tarifa Social Federal o beneficios locales elegir que los descuentos se apliquen en su tarjeta digital o se mantengan en la tarjeta física. Si bien se podrá tener ambas registradas, solo una tendrá aplicados los beneficios.

En cuanto a la seguridad, el nue-

#### CÓMO ACCEDER A LA APP

#### ① La aplicación

Descargar la app SUBE desde el Play Store. Se requiere que los usuarios cuenten con un teléfono celular con sistema operativo Android 8 o superior, y que este tenga tecnología NFC.

#### 2 La cuenta

Crear una cuenta en la aplicación a partir de ingresar los datos que el sistema solicita, entre ellos, una foto y el DNI para validar su identidad en la plataforma.

#### Activación

Deslizar hacia la izquierda de la pantalla la tarjeta principal para activar la SUBE digital.

#### La clave

Ingresar la clave de la tarjeta SUBE.

#### Tarifa social

Quienes viajen contarifa social federal o tarifa con beneficio local pueden elegir aplicar los descuentos en su tarjeta SUBE física o en la digital.

#### 6 Saldo

Cargar el saldo deseado con una tarjeta de débito desde la aplicación SUBE o a través de alguna plataforma de billetera electrónica. Los usuarios podrán cargar hasta 40.000 pesos de saldo en su SUBE digital. La nueva tarjeta SUBE digital, al igual que la física, no permitirá viajar con saldo negativo.

#### **D** Destino

Indicar el destino al chofer y abonar el pasaje apoyando el teléfono celular con la pantalla encendida en la validadora del colectivo.

#### 8 Actualización

Quienes ya tengan bajada en sus teléfonos la aplicación SUBE, solo deberán actualizarla y seguir los pasos para activarla.

vo sistema también representa un avance significativo. La información del saldo y de las transacciones realizadas no se almacenará directamente en el dispositivo del usuario, sino que quedará registrada de manera segura en los servidores de Nación Servicios. Esto implica que, en caso de pérdida o robo del teléfono celular, el saldo de la SUBE digital no se perderá. El usuario podrá recuperar el monto reinstalando la aplicación en otro dispositivo. "La SUBE digital es una solución que nos permite mejorar la experiencia de los usuarios y adaptarnos a las nuevas tecnologías, brindando un transporte más moderno, inclusivo y accesible a nivel nacional", afirmaron desde la entidad.

La SUBE digital también incluirá una serie de mejoras en términos de accesibilidad. Los beneficios sociales que actualmente se aplican a la tarjeta física, como los descuentos para jubilados, pensionados y estudiantes, también estarán disponibles en la versión digital. No obstante, los usuarios deberán optar por aplicar esos beneficios en una de las dos versiones, ya que no podrán utilizarse en ambas tarjetas al mismo tiempo.

Para hacer uso de la SUBE digital, los usuarios deberán generar un token de seguridad, que será un código único y temporal que habilitará la recarga y la validación del saldo en sus dispositivos móviles. Este token tendrá una validez de 12 horas, lo que significa que, una vez generado, los usuarios podrán realizar transacciones dentro de ese período de tiempo. Si no se usa el token dentro de ese lapso, deberán generar uno nuevo para poder continuar utilizando la tarjeta digital. Esta medida de seguridad busca garantizar que las operaciones sean seguras y que solo el titular de la tarjeta pueda gestionar el saldo y las recargas desde su celular.

La nueva tarjeta SUBE digital, al igual que la física, no permitirá viajar con saldo negativo. Según explicaron desde Nación Servicios: "Podés tener 200 pesos de saldo, viajar por 300 y quedar en menos 100, peroel siguiente viaje no lo vas a poder realizar hasta que recargues y tengas saldo positivo nuevamente".

Históricamente, se permitía el saldo negativo para que los usuarios pudieran llegar a una estación de recarga, pero con la SUBE digital esto ya no será necesario. •

## Los inéditos detalles de los rescates tras la avalancha

BARILOCHE. El guía de alta montaña Julián López participó del salvataje de los dos sobrevivientes del alud en el cerro López

#### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Ayer se cumplió una semana desde que se registró una avalancha en el cerro López, en la que murió la turista escocesa Andrea Marshall, de 27 años, y que provocó graves lesiones en Christian Javier Erausquin, de52, yen Augusto Gruttadauria, de Mientras la comunidad escaladora local sigue consternada por el hecho, Julián López, uno de los guías de alta montaña que fueron testigos directos del desprendimiento y participaron en los rescates, brindó a LA NACION detalles inéditos.

lunes anterior para guiar a un cliente y llevaba dos noches durmiendo en el refugio. "El miércoles estuve todo el día guiando en el Filo de las Cabras. Ese día subieron muchos guías de alta montaña y de esquí a trabajar, porque fue el primer día lindo después de la tormenta", contó el joven, de 37 años, que pertenece a la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM).

Durante aquella mañana, mientras estaba esquiando con su cliente, observó el ascenso de tres personas por las laderas contrarias. El grupo sedirigióa la zona de La Hoyita y luego, al Pico Turista, adonde llegaron antes de las 15. Ya a la tarde, todos los guías que habían subido por el día se habían ido, y López y su cliente emprendieron el descenso hacia el refugio. "Sabíamos que esas tres personas que habíamos visto no habían bajado y dudábamos de si se habían ido hacia Laguna Negra. Yo estaba volviendo al refugio y otro guía, Gaspar, estaba a unos diez minutos detrás de mí, también bajando. A las 17.15 vimos la avalancha. López había ascendido al cerro el Fue gigante, la más grande que he visto", explicó.

Si bien López siguió caminando por unos cinco minutos con su cliente hacia el refugio, pudo ver que Gaspar se había acercado al depósito de la avalancha y estaba paleando la nieve. Después de pedirle al cliente que siguiera solo hasta el refugio y de llamar al teléfono de guardia de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) para dar avi-

so de lo ocurrido, López llegó hasta donde estaba el otro guía.

Alrededor de las 17.30, Gaspar encontró a Erausquin enterrado hasta el torso, con la cabeza y las vías aéreas descubiertas. También vio una mano fuera de la nieve, que pertenecía a Marshall, que había quedado sepultada por la avalancha. Ya no tenía signos vitales. Cuando terminaron de desenterrar a las víctimas, los guías sabían que faltaba una persona. Por eso, se dividieron para "barrer" con los detectores de víctimas de avalancha (DVA) los dos depósitos de hielo que se habían generado, aunque no encontraron ninguna señal. "Era muy largo el depósito, de unos 300 metros. Desde donde estaban las victimas, habia por lo menos 150 metros de escombros hacia arriba y lo mismo hacia abajo. Con Gaspar subimos hasta el final del depósito de la avalancha, pero tampoco encontramos a la persona que faltaba", recordó.

En la parte más alta, el hielo estaba muy duro y a los dos guías les costó abrir huella. Y hacia arriba la canaleta era muy empinada. "Chris-

tian nos había dicho que el tercero había quedado más arriba. Tuvimos mucha incertidumbre porque si Augusto estaba todavia arriba y decidía bajar esquiando, podía gatillary tirarnos algo, estábamos muy expuestos en esa canaleta", sumó.

Los guías sabían que ese era un día de mucho peligro para estar en esa cara del cerro. El boletín elaborado por el Centro de Información de Avalanchas (CIAV) había estimado un nivel de peligro 3 (considerable), con "probables avalanchas pequeñas y grandes en zona alpina y zona media".

Christian se quedó un rato largo en shock, parado al lado de donde lo habían desenterrado. En esos minutos también se habían acercado otroguía y un esquiador desde el refugio, que acompañaron y brindaron asistencia al accidentado mientras López y Gaspar continuaban buscando a Gruttadauria.

Cuando arribaron los voluntarios de la CAX, cerca de las 19.30, empezaba a hacerse de noche y entre todos los rescatistas decidieron que no estaban dadas las condiciones

para continuar con la búsqueda.

A la vez, la información brindada por Christian tras ser rescatado no había sido muy confiable. Los rescatistas no tenían la certeza de que Augusto tuviera DVA. Por eso, antes de cancelar el operativo, se realizó una búsqueda con un perro especializado de la CAX, pero no se obtuvieron resultados.

Alrededor de las 4, en el refugio, López recibió un llamado de la CAX, para avisarle que Augusto se había comunicado con el 911. Junto a Gaspar y a otro colega, tardaron una hora y cuarto en llegar hasta donde estaba Gruttadauria.

Mientras esperaban a los miembros de la CAX, los tres guías dieron los primeros auxilios a Augusto, que estaba muy emocionado y agradecido.

Gruttadauria no podía caminar, porque tenía mucho dolor en una pierna. Por eso fue evacuado en un helicóptero a las 8.30. "Lo sacaron desde el medio de la ladera. A los diez minutos ya no se podía volar más, había un viento terrible, y a las 9 nevaba sin parar", agregó.

CULTURA 25 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### ENBARRACAS

#### Talleres abiertos en Central Park

Mañana, de 17 a 21, artistas como Eugenio Cuttica, Eduardo González Ocanto, Eduardo Hoffmann y Mónica Tiezzi, entre otros, abren las puertas de sus talleres en el tercer piso del edificio Central Park (California 2000, Barracas) para recibir al público. En el primer piso, el Museo de la Balanza exhibirá parte de su colección; en el segundo, se podrá conocer el acervo de Central Park y, en el cuarto, fotografías de la colección Raota.

## Tributo a la escultora Noemí Gerstein, una artista experimental

RESCATE. En la Casa de la Cultura de Palermo Chico, se exponen obras donadas al Fondo Nacional de las Artes; maternidad, cosmos y naturaleza, en una muestra de impronta femenina

#### Daniel Gigena

LA NACION

En la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes (FNA), en Palermo Chico, se puede visitar hasta mediados de octubre la muestra Una artista experimental. Noemi Gerstein en el FNA, que rinde tributo a la destacada escultora argentina, que experimentó con diversos materiales -de la terracota al hierro y del mármol al caucho- y ahondó en temáticas relativas a la maternidad, el cosmos y la naturaleza. La obra de Gerstein (Buenos Aires, 1908-1996), de resonancias míticas y comunitarias, políticas e intimas, es una de las más refinadas del arte argentino del siglo XX.

La muestra, de impronta ciento por ciento femenina, estuvo al cuidado de la investigadora Andrea Giunta y la venezolana residente en la Argentina Ana Inciarte, y fue coordinada por la directora de Artes Plásticas del FNA, María Silvia Corcuera, que persuadió a Tulio Andreussi Guzmán, presidente del organismo, para "poner en valor" el legado de Gerstein y mostrarlo al público. Excepto la maqueta de una escultura canónica, que pertenecea la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA), las obras fueron donadas por Gerstein al Fondo en 1989.

Se plantea en la sala un recorrido por veinte esculturas hechas entre losaños 40 y finales de los 70 donde se evidencian los avatares de un estilo marcado por la experimentación con materiales y formas; la gigantografía de una foto de la artista en su taller tomada por Grete Stern, un retrato de Horacio Coppola y otro de autor desconocido donde se la ve soldando piezas metálicas. En una vitrina se exhiben catálogos y material de archivo y, en el umbral de entrada, se proyecta en continuado un video del documentalista Alberto Worcel de 1987, realizado por encargo de la ANBA.

Gerstein tomó sus primeras clases de escultura en el Club Argentino de Mujeres. En 1934, mientras trabajaba como profesora de ciencias físicas y naturales, asistió a los cursos de Alfredo Bigatti, y en 1948 hizo su primera exposición individual en la Galería Peuser. En la década de 1950, estudió en París con Ossip Zadkine y trabó amistad con la periodista Sara Sluger, que fue pareja del artista cubano Wilfredo Lam, que acompañó a Gerstein a visitar a su amado Pablo Picasso en su residencia de Vallauris.

Su obra, paulatinamente, pasó de la figuración a la abstracción (aun-



Noemi Gerstein, retratada por Grete Stern (detalle)

O. SVANASCIN

que mantuvo "restos" figurativos que se complementan con los títulos de la obra). Invitada por Jorge Romero Brest, participóen 1953 del "Concurso para el monumento al prisionero político" del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres: la maqueta de la impactante obra de Gerstein, de bronce y con púas de acero, forma parte de la muestra (otra se encuentra en el Museo Judío de Jerusalén).

A finales de los años 50, le pidió a un soldador que le enseñara a utilizar la herramienta para ensamblar piezas metálicas, como las varillas de bronce que dan forma a Pequeño dragón y Goliath. También diseñó lámparas, rejas, candelabros (una menorá se puede apreciar en el Museo Judío de Buenos Aires) y las manijas del teatro de la Sociedad Hebraica Argentina, "Gerstein expandió sus campos de intervención cuando volvió de París", observa Giunta.

Tras ser premiada, en 1962, en el Concurso de Escultura Di Tella (junto con Lucio Fontana y la estadounidense Louise Nevelson), realizó murales para espacios públicos y privados (como el que está en las Galerías Santa Fe, hoy cerradas al público). Participó tres veces en la Bienal de Venecia e integró la muestra inaugural del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1960. En los años 70 participó de la Bienal Internacional de Escultura de Middelhein, Bélgica, y donó una obra al Museo de la Solidaridad Salvador Allende en 1972. La última muestra de Gerstein tuvo lugar en Vermeer, en 1992. "Fue una especie de retrospectiva", señala Inciarte.

"Sus esculturas conmueven por su riqueza temática, aludiendo a la vida, a los afectos y a la exultante diversidad de la naturaleza, incluida la bóveda celeste y sus astros-se lee en el texto de las curadoras-. Elaboró un universo pleno de figuras, abstracciones y alegorías, gestando un paisaje en el que coexisten referencias a lo humano, la biología, el cosmos y la guerra. En el recorrido de sus obras se suceden bustos, desnudos, maternidades, ciclistas, memoriales, familias, mandrágoras, tótems, constelaciones, achiras, marejadas, soles, lunas, personajes de la literatura, mitos y leyendas".

Para Giunta e Inciarte (que con esta muestra debutó como curadora), "deslumbran las técnicas que abarcó [Gerstein], desde las más tradicionales hasta aquellas que la convirtieron en una especie de artista-obrera industrial, que soldaba formas minúsculas o monumentales con materiales hasta entonces poco explorados fuera de las fábricas".

En 1975, la "artista-obrera" se convirtió en la primera académica de número de la ANBA. En los años 80 obtuvo importantes distinciones, como el Premio de Platino de la Fundación Konex, el Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes, ambos en 1982, y en 1990 el Premio a la Trayectoria de la sección argentina de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. •

#### Para agendar

Rufino de Elizalde 2831. Hasta el 18 de octubre: lunes a viernes, de 11 a 18, entrada gratuita.

## Con una entrevista a Villoro, empieza el BorgesPalooza

FESTIVAL. "Leer a Borges es como ver jugar al Barcelona de Guardiola", dice el mexicano

La sexta edición del festival Borges-Palooza, que organiza el escritor y joven "borgeólogo" Daniel Mecca, comienza hoy con una imperdible entrevista al escritor mexicano Juan Villoro, que se transmitirá a las 17 por el canal de YouTube del encuentro. También participan Alicia Genovese, Alejandro Horowicz, Darío Sztajnszrajber, Ariel Magnus, Daniel Divinskyy la un linaje que nos remite a Borges cantante Lula Bertoldi, a cargo del show musical de cierre el domingo a las 21 en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Av. San Juan 328).

"Leer a Borges es como ver jugar al Barcelona de Guardiola", dice Villoro. En la conversación de más de una hora con Mecca, se refiere a sus comienzos como lector de Borges. "Es casi imposible tratar de escribir una página al estilo Borges sin estar copiando o parodiándolo-admite elautor de El testigo-. Es un escritor que tiene una prosa tan asentada y especial que resulta ridículo tener una influencia demasiado próxima, pero, al mismo tiempo, nos señala que esa escritura tan individual es el resultado de muchos borradores previos que llevaron a ese momento provisional y que esa historia tendrá otros momentos".

Además de destacar la impronta de las barriadas argentinas en los escritos borgeanos, analiza los vínculos del mexicano Juan Rulfo y el chileno Roberto Bolaño con el autor de Ficciones. "Hay la tentación en los escritores de entenderlos en una luz un tanto maniquea -señala Villoro-. Por ejemplo, en México, a Rulfo le ha pasado el fenómeno opuesto al de Borges, ya que Rulfo ha quedado como un autor tan arraigado en las costumbres del campo mexicano, en el habla coloquial, que muchas veces se pasa por alto la insólita modernidad de sus fabulaciones y de la estructura de sus cuentos y de su novela Pedro Páramo. Su parte universalista y cosmopolita sedibuja en su raigambre local. En

Rulfo, Borges admiró la ejecutoria de una obra de fantasmas".

"Para Bolaño la escritura era parte de la vida, no una exclusión; no le dio la espalda a la existencia, sino que vivió a través de la escritura-sostiene el mexicano-. Roberto admiraba mucho a Borges. La figura rectora del detective salvaje es el poeta que interroga la realidad: hay porque este le dio un estatuto distinto a la novela policial. Bolaño continúa este linaje, esa investigación que hacen sus protagonistas, que son poetas de la existencia. No son necesariamente poetas que escriben y esto colinda con Borges".

El autor de Dios es redondo lleva a Borges al terreno del fútbol. "Lo asociaría con el mejor club que jamás he visto jugar, que es el Barça de Guardiola, que es un club que realmente asocio con la estética y la capacidad de ganar en el fútbol, que es algo muy dificil. Guardiola demostró que se puede ganar por medio de la belleza: esa sinfonía con el balón es extraordinaria". Para Villoro, Borges, "más que un jugador que remata las jugadas o tiene la vanidad de hacer los goles" es como "el mediocampista que da los pases; es el gran repartidor de juego, el gran distribuidor que puede tener la literatura. En ese sentido, su impronta es generosa: es un jugador como Iniesta, como Xavi, esos grandes pasadores que jugaban con el espejo retrovisor. Es lo que hizo Borges, ver lo que está detrás de la nuca y poder darles paso a los demás".

Con sede el fin del semana en el Macba, en el festival habrá talleres gratuitos, un intercambio de libros, charlas de autores y música en vivo. También, una caravana borgeana por el Cementerio de la Recoleta, programada para el sábado al mediodía. Para inscribirse en las actividades, todas gratuitas, y consultar el programa hay que visitar la página borgespalooza.com.

Daniel Gigena

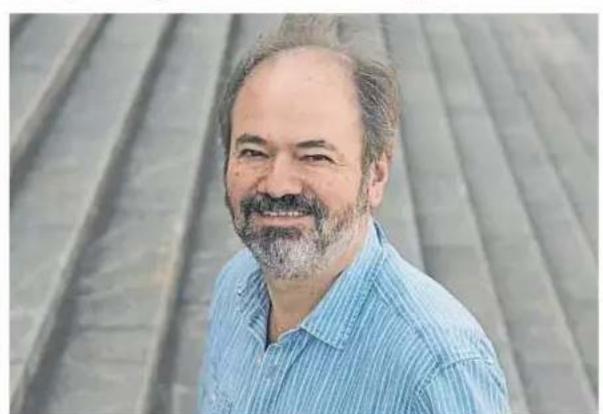

"Borges es como el mediocampista que da los pases"

ARCHIVO

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

ABUSO SEXUAL

#### Comenzó el juicio a Guazzora

El periodista y exprecandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Carlos Ezequiel Guazzora, comenzó a ser juzgado ayer por haber abusado de una adolescente de 14 años. En la primera audiencia del debate, tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, negó las acusaciones en su contra. El juicio, que continuará hoy, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24.

## Tres de cada diez robos y homicidios en la Argentina son cometidos con cuchillos

RIESGO. Las estadísticas oficiales establecen el peso que las llamadas armas blancas tienen en los indicadores del delito; la Cámara de Casación porteña avaló las requisas preventivas

#### Daniel Gallo

LA NACION

Cuchillos, destornilladores afilados o hierros con puntas agudas entran dentro de la denominación genérica de "armas blancas", una clasificación que en la visión social v jurídica parece, en general, menos importante que la referencia a un arma de fuego. Sin embargo, en la mirada de las autoridades a cargo de la seguridad pública adquiere otra dimensión al analizarse las estadísticas del delito: tres de cada diez crímenes son cometidos con un "arma blanca". Ese dato indica el elevado peso que tienen los elementos punzocortantes en la inseguridad callejera.

La caracterización del peligro creciente que representan los ataques concretados con cuchillos estuvo presente en el debate que los ministros de Seguridad de todo el país realizaron el pasado lunes en Salta. "Estamos trabajando muy fuerte para bajar los homicidios en la Argentina, porque al reducir esa tasa, disminuyen los enfrentamientos, los tiroteos, y se reduce la violencia social; como consecuencia, mejora el nivel de convivencia. Este objetivo es muy importante para que nuestro país se posicione como referente de seguridaden América Latina", dijola ministra Patricia Bullrich, al encabezar la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior.

La funcionaria nacional remarcó allí que, según las estadísticas criminales de 2023, el 25,5 por ciento de los 2046 asesinatos registrados ese año fueron efectuados con las denominadas armas blancas. Los datos del primer semestre mostrarían que esa tendencia se mantiene, pese a que los homicidios evidenciaron un retroceso general, especialmente por la pacificación de Rosario-ayer se notificó allí el primer homicidio de este mes-a partir del llamado Operativo Bandera.

El registro estadístico en la provincia de Buenos Aires es diferente. ya que los últimos cinco años marcan la disminución del porcentaje de muertes por acuchillamiento con relación al total de los homicidios. De todas maneras, ese recuento bonaerense tiene –al igual que la sumadeasesinatos notificados cada año- una falla de origen, ya que se toma en cuenta solamente la información inicial que se emite en cada fiscalía, sin actualizarse el registro frente a cambios de carátula. De esa manera, la muerte de una persona acuchillada -o baleada, para el caso es lo mismo- en un hospital tras



La Policía de la Ciudad secuestró este año más de un millar de armas blancas

algunos días de agonía no figurará entre los homicidios en la provincia de Buenos Aires.

Con esa aclaración en mente, puede consignarse que la estadística bonaerense oficial informa que en 2019 las muertes por armas blancas representaban el 25,1 por ciento del total de los homicidios, proporción que fue en baja en estos años, hasta llegar al 16,7 notificado en 2023. En cambio, creció el registro de homicidios con las denominadas "armas impropias", que en general deberían ser consideradas así aquellas que provocan solo impactos-como palos o piedras-, quemaduras o asfixias, pero que en el caso bonaerense podrían sumar a hierros afilados. Al no tener un ajuste entre armas blancas e impropias, los datos de Buenos Aires quedan desequilibrados con relación a lo que ocurre en otros distritos.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los homicidios a causa de apuñalamientos tienen un nivel similar a los 3 casos cada 10 asesinatos que es el promedio en la Argentina de acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En ese distrito, la peligrosidad de las armas blancas y su peso en la inseguridad cotidiana quedaron en medio de un debate judicial-político. Más allá de lo resuelto en esa polémica y los dichos de cada actor

La cifra de asesinatos causados en la ciudad de Buenos Aires con el uso de elementos punzocortantes durante 2023 creció 36 por ciento con relación al registro recolectado un año antes; uno de esos casos fue el homicidio de Mariano Barbieri

involucrado, la estadística oficial aporta que 30 de los 91 asesinatos ocurridos en la ciudad el año pasado fueron cometidos con elementos punzocortantes.

Esa cifra de homicidios causados con el uso de armas blancas durante 2023 creció, incluso, 36 por ciento con relación al registro recolectado un año antes.

Y más allá de esos asesinatos, la peligrosidad de las armas blancas queda expuesta también en otro dato estadístico: fueron el elemento utilizado para amenazar en el 30

por ciento de los 9253 robos con armas denunciados el año pasado.

#### Polémica en la ciudad

Entre los robos con armas blancas que derivaron en homicidio hay un caso emblemático: el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri. Esa víctima tenía 42 años y fue apuñalada por un hombre en situación de calle-con varios ingresos en comisarías por delitos de agresión y robo-que buscaba quitarle el celular en la noche del 30 de agosto del año pasado, en la avenida del Libertador y Lafinur.

El asesino fue solitario en el momento de atacar a la víctima, pero el análisis de sus movimientos estableció que formaba parte de grupos de personas en situación de calle que se unían para pernoctar en la zona donde ocurrió el homicidio de Barbieri. Esas llamadas ranchadas son parte de la preocupación de las autoridades porteñas, especialmente por la manipulación de armas blancas por parte de aquellos que forman parte de esos grupos económicamente vulnerables.

La comprobación de esa situación de riesgo para la seguridad pública llegó en junio pasado, cuando la Policía de la Ciudad arrestó en solo una semana a 125 personas que en las calles portaban cuchillos, hierros afilados, puntas de tijeras

y largos destornilladores con anormal filo. Las fiscalías convalidaron esos arrestos, pero una magistrada porteña dio marcha atrás con esas medidas, anuló las detenciones y advirtió que se trataba de una vulneración de los derechos de quienes fueron requisados solo por actitudes que generaron sospechas a policías. Finalmente, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocó el fallo. Pero la polémica marca las posiciones en pugna.

Por un lado, la figura del merodeo no fue aceptada por la jueza Natalia Ohman como elemento que pudiese derivar en la inspección de las pertenencias de una persona. Y fue más allá, al considerar que debe permitirse la portación de armas blancas si se trata de personas en situación de calle.

"Al analizar este universo de casos se advierte que en su gran mayoría se trata de personas en situación de calle, que utilizan los elementos advertidos por los preventores para realizar actividades de subsistencia en la vía pública. Entonces, llegado el momento de practicar la detención y de identificar a la persona, una vez que explica que aquello que fuera advertido por el policía se trataría de una herramienta de uso habitual para una persona en situación de calle y extrema vulnerabilidad, ello debería ser suficiente para entender que la supuesta arma no convencional, arma blanca u objeto contundente no tenía su razón de ser en una futura intimidación o para ejercer violencia, sino que antes bien se trata de un elemento del que se vale para sobrellevar su situación", se consignó en el fallo que fue anulado por los camaristas.

Los jueces Gonzalo E. D. Viña, Luisa María Escrich y Javier Alejandro Bujan, de la Sala IV de la Cámara, hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y además ordenaron el apartamiento de Ohman, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17, de las causas que estaban en discusión.

Y concluyeron: "Al pronunciarse en un mismo acto sobre 115 incidentes o episodios que llegaron a su conocimiento, sin examinar los hechos y características particulares de cada uno de ellos, sin oír a las partes directamente interesadas ni dar ocasión a la producción de prueba", no solo dejó de oficiar como jueza, sino que su decisión pasó a "convertirse en una opinión académica sobre lo que entiende que es una práctica generalizada del brazo armado [fuerza policial] del Poder Ejecutivo".

Por otra parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, consideró adecuada la resolución de los camaristas: "Nos ayuda a recuperar la cordura para que los vecinos vuelvan a estar seguros".

Funcionarios porteños indicaron que este año ya superaron las 1000 armas blancas secuestradas en controles callejeros. Consideran que esos operativos de prevención son importantes para reducir los indicadores de delito. Con el dato principal siempre a la vista: tres de cada diez homicidios y robos son cometidos con elementos punzocortantes. •

## Tiroteo en la puerta de un boliche de La Matanza

VIOLENCIA. Un joven que disparó contra policías recibió un impacto de bala en la cabeza; una agente bonaerense resultó herida

Gustavo Carabajal LA NACION

La zona de locales bailables de San Justo fue escenario de un enfrentamiento entre policías y un grupo de personas que había sido expulsado de uno de los boliches que funcionan en la ruta 3, entre León Gallo y Ambrosetti. Elepisodio terminó con uno

de los agresores con un tiro en la cabezayuna mujer policía baleada por los familiares y amigos del herido.

El violento hecho, que quedó grabado por la cámara de seguridad de un kiosco, ocurrió el último fin de semana. Habían pasado diez minutos de las 5 del domingo cuando una barra de jóvenes que habían sido echados del local bailable regre-

só al lugar e intentó ingresar por la fuerza. Según quedó registrado en el video, los agresores hicieron un movimiento de "tijera" para rodear a los tres policías bonaerenses-dos hombresy una mujer-que estaban asignados a la custodia del local.

Uno de los atacantes se acercó por la calzada de la ruta 3 mientras esquivaba a los automovilistas que

circulaban a esa hora por la transitada avenida y se dirigió a la puerta del boliche. Mientras algunos de los integrantes del grupo forcejeaban y discutían con los policías, el atacante vestido con una campera azul y roja que caminaba por la calzada sacó un arma de entre sus ropas, se colocó en posición de tiro y abrió fuego contra los tres policías. Uno de los agentes respondió la agresión con un disparo que impactó en la cabeza del atacante.

El herido fue trasladado en un vehículo de un familiar al Hospital Paroissien, de La Matanza. Hasta anoche, el sospechoso, seguía internado en el mencionado nosocomio en estado reservado.

Mientras tanto, en el lugar del tiroteo, quedó la sangre del herido, con los policías custodiando la es-

cena del episodio y con los peritos que lograron secuestrar un revólver Colt .38, que pertenecería al agresor. Al mismo tiempo, los uniformados tuvieron que enfrentar a un grupo más numeroso de vecinos del barrio 20 de Junio, donde vive el herido, que intentaron vengarse de los efectivos que hirieron al agresor.

Así fue que los policías comenzaron a recibir pedradas arrojadas por los vecinos del sospechoso. En medio del ataque, un hombre disparó contra los uniformados. El balazo hirió en una pierna a la sargento Ayelén Carrizo, quien fue trasladada al mismo hospital en el que atendían al atacante que había disparado contra sus compañeros.

Según se informó, la mujer policía no sufrió una herida de gravedad v no corría riesgo de vida. •

## Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

AYERZA ACHAVAL, Jorge. q.e.p.d. - Sus amigos Jorge e Inés Beců despedimos con tristeza a un gran amigo y

acompañamos a Marcela con

todo cariño.

AYERZA ACHAVAL, Jorge. -Juan Carlos Bosso Urcola y Guillermo Newkirk acompañan a su familia con mucho cariño.

AYERZA, Jorge. - Carlos y Cecilia, y Miguel y Angie Grondona despiden al querido Jorge y acompañan a Marcela y la familia Ayerza con oraciones.

AYERZA, Jorge. - Jose Luis Cantilo y Clara Christophersen e hijos lo despiden a su gran amigo de tantos años, acompañan a Marcela, Isabel, Jorgito y familia en este doloroso y dificil momento con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. - El directorio y personal de la casa consignataria Heguy Hnos. y Cia. participan su fallecimiento, acompañan a Marcela y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. -Mercedes y Diego Yofre y sus hijos, con enorme tristeza, despedimos al queridisimo amigo, con quien compartiéramos tantos e inolvidables momentos de nuestras vidas. Nos unimos en oración a Marcela, Isabel, Jorge (h.) y nuestra muy querida Raquel.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. -Francisco Kelsey y María Alzaga acompañamos a Marcela y sus hijos con todo cariño.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. - Toto y Ana Rodríguez y Martin Rodriguez Giesso acompañan con mucho cariño a Isa y Jorgito en este triste momento.

AYERZA, Jorge. - Alberto Solanet y familia ruegan oraciones por su alma y abrazan con todo cariño a Marcela, Isabelita y Jorgito.

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. - Sus amigos Horacio Arrechea, David Obarrio, Sergio Pustilnick y Diego Yofre despiden al querido Jorge y acompañan a Marcela y a sus hijos.

AYERZA, Jorge. - Eugenio, Mónica, hijos y nietos despiden a un gran amigo y abrazan a toda su querida familia con mucho amor.

BELLOCQ, Mariano. - Acompañamos con inmenso cariño de tantos años a Eduardo, Josefina y a todos los Bellocq. Alejandro y Lulú Sires e híjos.

BERNAUDO de CROTTO, M. Estela, q.e.p.d. - Inés Amadeo de Arieu y sus hijos acompañamos a la familia de la guerida María Estela.

CASANEGRA, Cristina Oliverio de, q.e.p.d. - Javier Oliverio y Margarita de Hagen, sus hijos y nieto, Florencia Oliverio y Diane Scott acompafian a Alejandro y Flia. con

mucho cariño.

FERNANDEZ HUMBLE, Patricia Salas Martinez de, q.e.p.d. - Con profundo pesar, el equipo de Lithium Argentina acompaña a Mechi y su familia en este dificil momento, deseándoles paz y consuelo.

GARCIA BOSCH, Magdalena de (Malén), q.e.p.d. - Catalina Estrugamou (a.) despide a la querida Malén con profunda tristeza y gratitud por su cariño de toda la vida.

GARCIA BOSCH, Magdalena de. - Lucy W. de Saenz Briones e hijos participamos con pena el fallecimiento de Malen.

GOLDEMBERG, Sara H., 10-9-2024. - Siempre te vamos a recordar. Tu hija Ali y tus nietas Maru y Ceci.

OLIVERIO de CASANEGRA, Cristina. - Tus amigos Alberto y Luz Ramallo, Luis y Silvia

Gonzalez Victorica, Talo y Matilde Barcelo, hijos y nietos, despiden a Cristina con mucho carino y acompañan a Alejandro e hijos, recordando los lindos momentos compar-

PODETTI, Martín. - Despedimos a Martin con tristeza y muchisimo amor. Teniamos tanto todavia por compartir. Sus hermanos Maria Luz, Raúl, Claudia e Ignacio y su esposa Mariel, junto a sus hijas Isabella y Maria Fernanda. El entierro es hoy, a las II, en el Parque Memorial.

PODETTI, Martín, q.e.p.d. -Sus primos Hernán y Yanina, María y Gio, Fede y Flor despiden al querido Martin con tristeza y acompañan a Mariel y a sus primos Malu, Raúl, Claudia y Nacho, rogando oraciones en su memoria.

PODETTI, Martin. - Andrea y Pablo Floria acompañan a Nacho, Silvina, Luca, Emilia, Mateo, a su mujer Mariel y a todos los Podetti en este triste momento.

PODETTI, Martin, 10-9-2024. - Tus amigos Alejandro y Julia Polito, Sebastián y Eliana Mocorrea, Benjamin y Fanny Von Der Becke, Tristån y Marcela Rodríguez Loredo, Juan Soldano Deheza y Fernando Echagüe te vamos a recordar siempre.

PODETTI, Martín, q.e.p.d. -Sus amigos del Colegio San Pablo, promoción 1977: Alejandro Polito, Luis Lucero, Vicente Andereggen, José Menica, Luis Bracht, Ricardo Graziani, Miguel Marcenaro, Rafael Ayerza, José Bellocq, Santiago Storni, Cristián de la Lastra, Ignacio Llerena, Félix Puchulu, Enrique Casaubon, Andrés Cornejo, Andrés Tur, César Sforza, José Sacheri, Gustavo De Deseö, Luis Rivera, Francisco Alemán, Fernando Lobos, Juan Taussig, Fernando Centurión, Alejandro Pezet, Sebastián Torres Posse y Eduardo Sanchez Negrete, participamos el fallecimiento de Martin, acompañamos a su mujer Mariel, a sus hijas y a sus hermanos, y rezamos para que el Señor lo reciba en su ca-

PODETTI, Martin. - Despedimos con profunda tristeza a nuestro amigo Martin y acompañamos a Claudia y familia con todo nuestro cariño en este momento de dolor. M. Ines Casey, Laura Donicelli, Carmen Ichaso, María Preusche, M. Laura Tramezzani y Carolina Fraguio.

POPKEN, Juan. - La Cámara de Comercio Argentino - Austríaca participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

POPKEN, Juan, Dr. - Tecnología Contra Incendios S. A. participa el fallecimiento de su director, el Dr. Juan Popken, y acompaña a su familia en este doloroso momento.

POPKEN, Juan. - Anahi Cordero y Julio Raffo despedimos con inmenso dolor a nuestro querido amigo Juan y acompañamos con mucho cariño a María del Carmen, Fede, Nico y Marcos.

POPKEN, Juan O. E., q.e.p.d. -Magdalena Piñero y Martin Dietl participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia con gran afecto en su dolor.

POPKEN, Juan O. E., q.e.p.d. -Leonhardt & Dietl - Abogados, lo despide con tristeza y afecto, acompañando con gran cariño a su familia.

POPKEN, Juan O. E., q.e.p.d. -La Fundación Hogar Rodolfo Funke, el actual consejo de administración, los colaboradores, los ex miembros del consejo: Rosalía Steinmetz, Ernesto Friederichs, Arnaldo Hasenclever, Horacio Henke, Thomas Leonhardt, Karl Ostenrieder y Manfred Steube, como así también el Sr. Cristián Klein participan con dolor el fallecimiento de su apreciado presidente y acompañan a la familia con cariño y oraciones.

RIVAS, Guillermo Jorge, q.e.p.d. - Tu mujer Marcela Olsen junto con nuestros hijos Constanza, Facundo, Gonzalo y Lucas, nuestros hijos politicos Gonzalo y Victoria, nietos, tu mamá y tus hermanos te despedimos con mucho amor.

RIVAS, Guillermo, falleció el Il-9-2024. - Ricardo y Susana Sibilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones por su alma.

ROQUE, Juan José, Cap. Nav. (R), q.e.p.d., Fall. el 11-9-2024. -Sus hijos, yernos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento con mucho dolor e invitan a despedir sus restos hoy, a las 15, en el cementerio La Arbolada de Escobar.

SAENZ de GARCÍA BOSCH. Magdalena. - Malen, nuestra querida abuela del corazón, gracias por estar siempre, por tus rezos y lindos momentos compartidos. Canducha, Javier, Caro, Ine y José Garcia Labougle.

SÁENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena. - Emilio y Lucía Duncan, Mariana y Francisco Duncan acompañan con mucho cariño a sus primos y despiden con sus oraciones a Ma-

SAENZ de GARCIA BOSCH, Magdalena. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Magdalena y abraza con cariño a Diego, Fini y toda la familia.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena, q.e.p.d. - Goli y María Vinent, Diego y Mariana Sola Prats y sus hijos acompañan a Niche y toda su familia con cariño.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena, q.e.p.d. - Jorge Benvenutto acompaña a Niche y a toda su familia con cariño en este triste momento.

SALAS MARTÍNEZ de FER-NANDEZ HUMBLE, Patricia, q.e.p.d., falleció el 11-9-2024. -Sus hijas Mercedes, Maria y Agustina y Adrián Denham; sus nietos Matías, Milagros y Lucía, participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán despe-

didos hoy, a las 15, en el ce-

menterio Parque Memorial. -

LAZARO COSTA, Tel. 4812-

SALAS MARTINEZ, Patricia, q.e.p.d. - Ana Maria, Maria Inés y Carlos Villafuerte Ruzo y sus familias, hijos y nietos despiden a Patri con profunda tristeza, acompañando en este dificil momento a Agustina, María, Mercedes, Adrián Denham e hijos, Pepe Estrada y familia. Ruegan una oración en

su memoria.

SALIVARAS, Demetrio, q.e.p.d. - Anny V. P. de Georgalos; sus hijos Marina, Juan Pablo, Alejandro y Miguel y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

SARAVIA PAZ, Félix A., q.e.p.d., Fall. en Córdoba, el 11-9-2024. - Sus hermanos Ana, Margarita, Laura, Carlos, Eduardo e Inés y Naldo Colomé con sus hijos, nietos y bisnietos, y Laura Bonadero despiden al querido Félix.

Homenajes

XX

MALEH, Alberto, Z.L., falleció el 9-9-2024. - La Comunidad Yeshurun invita al darush en su memoria a realizarse hoy, en nuestro templo, a las

Recordatorios

DAMEL, Carlos María, q.e.p.d. - Te recordamos con amor en tu día. Tu mamá, Carlos, hermanos, tíos y sobrinos.

LINARES de ESCUDERO, María Estela, q.e.p.d. - En el cuarto aniversario de tu partida, tu hijo Raúl, tu nuera Patricia, nietas v Celia te recuerdan con muchísimo cariño y te llevamos en el corazón todos los dias.

LUCAS, Geofredo Juan, 12-9-2023. - Hace un año que Johnnie nos dejó. Extrañamos su generosidad, humor, caballerosidad, inteligencia y su entrafiable amor por su familia y sus amigos. Todos vamos a honrarlo ahora y siempre. La familia Lucas y Mónica y sus

## Túnel en San Isidro: atraparon a un boquetero uruguayo

CAPTURA. La investigación por el intento de robo de un banco sumó el cuarto detenido tras un operativo realizado en el departamento uruguayo de Canelones; buscan a los cómplices

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tráfico de estupefacientes, robos millonarios, asociación para delinquir y el intento de fuga de una cárcel en complicidad con un reconocido boquetero son algunos de los antecedentes de César Leonardo Cazenave Peña, un ciudadano uruguayo que se convirtió en el cuarto detenido por su presunta relación con el túnel de, por lo menos, 150 metros que una banda delictiva hizo en el casco histórico de San Isidro para robar un banco con la intención de apoderarse de un botín millonario.

El sospechoso, de 47 años, fue detenido en el balneario San Luis, en Canelones, por el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. "El sospechoso registra un extenso historial de antecedentes penales por la comisión de hechos constitutivos de los delitos de rapiña agravada y reiterada, tráfico de estupefacientes, asociación para delinquir, lesiones, atentado especialmente grave, entre otros. Además, junto con otros supuestos integrantes de la banda que hizo el túnel, habría protagonizado millonarios robos en Uruguay. donde los ladrones estaban vestidos de policías", agregaron los voceros consultados.

Además, según las fuentes judiciales consultadas, cuando estaba preso en una cárcel, Cazenave Peña fue descubierto mientras construía un túnely "preparaba una fuga junto a Wilson Pedraja Fernández, un boquetero uruguayo, conocido principalmente por haber sido uno de los autores del robo de 164 cajas de seguridad del Banco de Crédito Argentino [de Recoleta] como también del Banco Provincia de Quilmes".

Se trata del tercer ciudadano uruguayo detenido en el marco de la investigación del túnel. Antes habían sido detenidos Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y Nicolás Carpani Romero. Otro sospechoso, también de nacionalidad uruguaya, Nicolás Cardozo Merladet, fue asesinado a balazos. Un crimen que, para los investigadores, estuvo relacionado con el frustrado golpe.



César Cazenave Peña fue capturado por unidades especiales de la policía uruguaya

IMAGEN DE VIDEO

Cazenave Peña, desde comienzos de 2023, tiene 30 movimientos migratorios entre la Argentina y Uruguay. "En reiteradas oportunidades compartió la estadía en el país con sus compatriotas Rodríguez y Carpani. Muchas de sus visitas fueron por extensos períodos dedías", agregaron las fuentes consultadas.

Otro ciudadano uruguayo, Nicolás Cardozo Merladet, fue asesinado a sangre fría. Fue baleado en Canelones, Uruguay, por un grupo comando que se hizo pasar por personal policial y simuló un allanamiento en su casa.

También está preso Alejandro Israel Rosendo López, un vecino de las islas de Ibicuy, en Villa Paranacito, en Entre Ríos, con antecedentes por narcotráfico, que habría hecho las veces de "lanchero" de los uruguayos que "cruzaban la orilla" mientras preparaban el túnel.

La investigación del intento de robo a la sucursal San Isidro del Banco Macro quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella y del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, condu-

cida por el comisario mayor Javier Specia, y personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

"En el día de la fecha, y en el marco de la Operación Terra, luego de tareas de colección [sic] de información y de inteligencia operativa, personal del Departamento de Capturas Internacionales con apoyo de la DNGR realizó un operativo en el Balneario San Luis, Departamento de Canelones, logrando la detención de C. L. C. P. [por César Leonardo Cazenave Peña], de 47 años de edad", informó el Ministerio del Interior de Uruguay en un comunicado de prensa.

#### Diez sospechosos

La semana pasada, la causa tuvo otro avance importante cuando la jueza letrada de primera instancia en lo penal Marcela Vargas concedió la extradición de Carpani Romero, medida solicitada por autoridades diplomáticas argentinas tras una solicitud de la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.

"Todavía falta identificar a otros integrantes de la banda. Se sospecha que, en total, participaron diez delincuentes. Sabemos que hay más ladrones uruguayos involucrados y también hampones de Paraguay", afirmó una calificada fuente que participa de la investigación.

La cantidad de delincuentes que formaban la banda que participó del plan criminal quedó plasmada en un video que está en poder de los detectives policiales y judiciales, y que fue publicado por LA NACION.

Se trata de una filmación del 5 de agosto pasado, cuando todavía faltaban dos días para que se descubriera el túnel. En la grabación, incorporada al expediente, se observa cómo, en horas del mediodía, ocho hombres con bolsos se suben a una camioneta Renault Kangoo blanca que los esperaba en cercanías del Puerto de Frutos de Tigre para ir a San Isidro. Cuando todos estaban arriba del vehículo utilitario, el conductor arrancó.

"Esa camioneta fue vista en la zona del depósito situado en Chacabuco 535/547, donde los ladrones comenzaron a hacer el túnel que los iba a conectar con la sucursal bancaria. El vehículo desapareció el día que el plan criminal se frustró. Se esfumó. No sabemos si para eliminar las pruebas, los delincuentes

prendieron fuego la camioneta o si está escondida en algún lugar que todavía no se pudo determinar", dijo a LA NACION una fuente del caso.

La investigación que derivó en el descubrimiento del túnel comenzó de forma fortuita cuando el martes 6 de agosto pasado, cerca de las 8.45, Damián Otero, un empleado de Berni, un local gastronómico situado en Chacabuco al 400, a pocos metros del banco que los ladrones pretendían robar, sintió un ruido extraño debajo de su camioneta.

Algo que no sabía qué era le daba golpes al chasis. El extraño sonido no se detenía. Entonces corrió el vehículo unos pocos metros y, después de descender, descubrió algo que le llamó la atención: una varilla de hierro sobresalía de entre los adoquines. Pronto se acercaron el personal de la confitería y otros comerciantes. Nadie entendía qué era lo que veian.

Tras el hallazgo, y como no pudieron sacar la varilla de entre los adoquines, los comerciantes de la zona decidieron doblarla para que ningún conductor se la llevara por delante. Después le pidieron al personal de seguridad del banco que colocara un cono naranja fluorescente para que quedara señalizado el lugar.

Un analista técnico revisó todas las alarmas y los sensores del banco y no encontró ninguna anomalía. Sin embargo, se comunicaron con personal de la comisaría 1º de San Isidro para "dar aviso de lo sucedido". A las 20, un patrullero de la policía bonaerense se estacionó en Chacabuco al 400 para vigilar en forma preventiva las proximidades del banco.

El miércoles a las 8, hubo una comunicación con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro y poco después se decidió romper la calle y ver hasta dónde llegaba la varilla que había quedado clavada en los adoquines. "Al comenzar a sacar la varilla se estableció que estaba conectada por tramos por un largo de aproximadamente tres metros. Entonces, se decidió excavar y llegar al túnel", sostuvo una fuente de la investigación.

La primera sospecha fue que el túnel podía conectar con una propiedad situada en la vereda de enfrente del banco, pero pronto esa hipótesis se descartó. Después de más de 12 horas, se descubrió que el túnel comenzaba en un galpón situado en Chacabuco 535/547.

En una última inspección en el depósito, los investigadores encontraron una camiseta de River Plate que en la parte de atrás llevaba impreso el número 9. No se sabe si era el mensaje que pensaban dejar si entraban a la bóveda de la sucursal del Banco Macro, ya que el presidente de esa entidad, Jorge Pablo Brito, también es la máxima autoridad de los millonarios. •

## Violento asalto de motochorros en el conurbano

HURLINGHAM. Un gendarme fue herido de un balazo durante el robo de su moto; un vecino reaccionó y atropelló a un delincuente

El violento episodio, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió a las 17.31 de ayer, en la esquina de Isabel del Maestro y Delfor Diaz, en el partido de Hurlingham. En ese momento, dos sospechosos se pusieron a la par de un motociclista y lo chocaron para tirarlo y robarle la moto.

A pesar que no opuso resistencia porque estaba tirado en el piso, conmocionado por el golpe contra el pavimento, los delincuentes abrieron fuego contra el dueño de la moto.

Así resultó baleado en una pierna un sargento de la Gendarmería, que se movilizaba en su moto particular,



Un vecino atropelló a uno de los motochorros

IMAGEN DE VIDEO

sin uniforme y fuera de servicio.

La agresión y los disparos se registraron ante la vista de los vecinos que estaban en ese momento en la calle y en medio de un grupo de automovilistas que circulaban por esa intersección.

Los asaltantes no tuvieron en cuenta que uno de esos automovilistas decidiría salir en defensa de la víctima del robo. Así fue que el conductor de un utilitario blanco frenó y puso marcha atrás para tratar de salvar al dueño de la moto. Al realizar esa maniobra atropelló al delincuente que conducía la moto con la que los asaltantes habían llegado al lugar.

El gendarme dueño de la moto resultó herido en una pierna, sin riesgo de vida.

A pesar de la violencia del impacto, el ladrón atropellado por el automovilista logró incorporarse, abordó la moto que le robó al sargento de la Gendarmeria y huyo con su cómplice. Pocos segundos después, mientras los vecinos se acercaban al gendarme herido, los motochorros volvieron y dispararon varias veces, sin que se registrasen heridos frente a ese nuevo ataque.

La violencia en el conurbano bonaerense sumó así otro capítulo, en una cotidiana reiteración de episodios delictivos. •

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

uando los clubes, los gobiernos o las empresas incorporan a alguien valioso a sus equipos, no lo ocultan ni lo esconden. Al contrario, en general lo comunican como una buena noticia. Habrá que deducir entonces que el gobierno bonaerense no considera que haya hecho una gran incorporación con el flamante nombramiento, en un "cargo fantasma" del Banco Provincia, del exgobernador de Chaco Jorge "Coqui" Capitanich. Lo han mantenido casi en secreto, pero la designación empieza a hacer ruido por varios detalles que son al menos curiosos: para darle trabajo a "un amigo", la administración de Kicillof exhumó un área que estaba inactiva desde hacía más de veinte años. Y le habría asignado, según trascendidos extraoficiales, un salario mensual de 15 millones de pesos. Es curioso, además, porque nadietiene noticias de que Capitanich se haya mudado a la provincia de Buenos Aires. Para los estatutos laborales de Kicillof, el "trabajo remoto" no tiene fronteras; se lo interpreta, en realidad, con una ligera variación: parece un concepto remoto del trabajo.

El asunto, sin embargo, no admite humoradas ni ironías: de manera sigilosa, Capitanich fue nombrado al frente del denominado Centro de Estudios Federales del Banco Provincia, la entidad financiera del Estado bonaerense. Sus funciones son difusas, pero en la Gobernación lo explican sin ruborizarse: "Es parte del armado político de Axel en las provincias del norte", reconocen off the record.

Lo de Capitanich es algo más que "una beca" o un "conchabo vip". Refleja una cultura política cada vez más enviciada, en la que el uso del Estado al servicio de los intereses personales tiende a naturalizarse. Seria tranquilizador suponer que se trata de una concepción exclusiva del kirchnerismo. Es cierto que esa facción la exacerbó y la llevó a extremos cada vez más groseros, con un auténtico copamiento de organismos estratégicos en la Nación y las provincias. Pero, como acaba de verse con el caso del senador libertario Bartolomé Abdala, la idea que concibe a una banca como "una pyme", o a cualquier entidad pública como una "cueva" para acomodar amigos, militantes o parientes, es una idea que trasciende las fronteras partidarias para funcionar como un "sistema transversal".

Lo de Abdala, de todos modos, adquiere una gravedad simbólica especialmente chocante: es el presidente provisional del Senado y está en la línea sucesoria. Se trata, entonces, de uno de los más encumbrados exponentes de una fuerza que llegó al poder con una promesa casi excluyente: combatir los vicios de "la casta". Ha confesado, como si tal cosa, que tiene unos 15 asesores que le cuestan al Estado 25 millones de pesos por mes, pero que no trabajan en ni para el Senado, sino que lo ayudan a hacer política en San Luis para aspirar a la gobernación de esa provincia. Las fuerzas del cielo no se han escandalizado. Parece que cuando son en beneficio propio, los "vicios de la casta" se digieren sin demasiados pruritos.

El caso de Capitanich y el del senador de La Libertad Avanza son parte de la misma idea: el Estado está para aprovecharlo. El de Abdala, sin embargo, insinúa una nueva hipocreLA CULTURA DEL ACOMODO. El caso del senador libertario Bartolomé Abdala se superpone con uno menos conocido: "la beca" en la provincia de Buenos Aires al exgobernador de Chaco

## Kicillof y el "conchabo vip" a Capitanich: "El Estado para los amigos"

Luciano Román

-LA NACION-



sía, como si la impostura también fuera una deformación contagiosa: algunos de los que levantan el dedo contra "la casta" se dan vuelta y actúan sin remordimiento con los mismos métodos que dicen aborrecer.

Para descifrar la última incorporación al gobierno bonaerense tal vez sea útil poner una lupa sobre el Banco Provincia, donde asoma otra muestra de llamativa "transversalidad". Allí nadie parece haber puesto el grito en el cielo por el nombramiento de Capitanich, a pesar de que la oposición tiene sillas aseguradas en el directorio de la entidad. Los silencios opositores se han convertido en un dato central de la vida institucional de la provincia. Ya fueron evidentes en el caso Chocolatey le han permitido a Kicillof avanzar con impuestazos discrecionales sin encontrar obstáculos en la Legislatura. Los organismos de control se parecen más a escribanías que a fiscalizadores implacables de la gestión gubernamental.

El directorio del Banco Provincia es una especie de "loteo" en el que

conviven, sin aparentes desacuerdos, representantes de La Cámpora, de los barones del conurbano, del massismo, de Pro y del larretismo. Ocupar una silla en ese directorio es una especie de "beca dorada" en los códigos de la política. Los sueldos pueden imaginarse si se toma como parámetro el del empleado que fue importado de Chaco. Deberían ser cargos bien remunerados, por supuesto, pero también deberían estar ocupados por personas de reconocida solvencia técnica, trayectoria en el sector bancario y comprobable dedicación. ¿Se cumplen esos requisitos? La respuesta remite a los brumosos códigos de la política, donde el acomodo, el pago de favores, los cargos para comprar voluntades o silencios y el uso partidario de los cargos públicos forman parte de metodologías aceptadas y utilizadas con creciente obscenidad. Más que una integración equili-

Mas que una integración equilibrada y diversa, en la que la oposición garantice una gestión controlada, algunos nombres del directorio parecen representar una lógica de "trenza" o "rosca" política más em-

parentada con pactos subterráneos que con una virtuosa convivencia entre oficialismo y oposición que asegure contrapesos. Allí se sientan, por ejemplo, el exministro porteño Bruno Screnci, a quien siempre se asoció con los manejos menos visibles y menos expuestos de la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Se suele aludir a Screnci como "un hombre de Santilli" y parece un especialista en "grandes becas de la política". Antes de aterrizar en la Provincia ocupó un lugar en otro nicho apetecible: la Corporación Puerto Madero. Otro sillón del directorio del Banco Provincia lo ocupa Sebastián Galmarini, el cuñado de Sergio Massa, cuyos antecedentes bancarios, al igual que los de Screnci, habría que rastrearlos con un microscopio. También integraba el ecléctico directorio un exconcejal de La Matanza que respondía a Fernando Espinoza. Ahora su lugar está vacante, porque falleció hace pocos meses. Lo completa Laura González, una militante camporista. Cuando se pregunta por sus antecedentes, se responde con "código bonaerense": "Es de Mayra Mendoza".

En ese directorio, la designación de Capitanich dificilmente haya generado incomodidad. En una provincia donde ser nombrado y trabajar son, para el Estado, cosas completamente diferentes, que viva en la otra punta del país no debe ser un obstáculo. Quizás haya alegado, como buen cacique feudal o barón del conurbano, un domicilio en Puerto Madero, y en todo caso, hasta se le podría agradecer el ahorro del plus por desarraigo. Fue Juan Cuatrommo, un fiel soldado de Kicillof, el que firmó su nombramiento como presidente del banco.

Pero tal vez valga la pena ir más allá del caso particular para descifrar el verdadero significado de esta ruidosa designación. El problema no se llama Capitanich, o no se llama solo Capitancich. Detrás de ese nombramiento se esconden cosas de fondo: por un lado, la convicción de que, para un amigo, un aliado o un pariente, siempre hay un cargo en el Estado. No importan la idoneidad ni la solvencia, sino la lealtad y la conveniencia. Los cargos públicos se definen en oscuros canjes de favores: "Hoy por ti, mañana por mí".

Lo de Capitanich también expone la idea de que el Estado es un lugar para quedarse. Ningún funcionario quiere volver al llano. Quedar "afuera" equivale, en la psicología de la política, a una especie de destierro. El que no puede perpetuarse busca reciclarse y reubicarse. Son todos verbos habituales en la cultura política. Eso habla de la degradación de la dirigencia, pero también del país. En cualquier economía próspera, las mejores oportunidades no están en el Estado, sino en el sector privado. En la Argentina parece ser al revés: el burócrata gana más que el productor. Un caso, entre tantos otros, es el del ubicuo Daniel Scioli, que lleva casi cuarenta años sin sacarse el traje de funcionario.

Las consecuencias de estas deformaciones han quedado a la vista en los últimos veinte años: un Estado cada vez más inoperante e ineficiente, donde no están los mejores, sino los más leales, y a la vez más caro y más demandante de los recursos que producen los privados. Los sueldos de los Capitanich se pagan con emisión o con impuestos.

El "conchabo vip" desnuda otro dato de fondo: la falta de transparencia. Es un rasgo que también se ha naturalizado en la gestión del Estado y que ahora parece avalar el gobierno libertario con el decreto que limita el acceso a la información pública. La designación de Capitanich no figura en la página web del banco ni tampoco en las nóminas de personal. La opacidad se ha hecho inherente a la acción gubernamental.

Capitanich, al dejar en diciembre pasado la gobernación de Chaco, anunció en una entrevista que cerraba su carrera pública y que empezaba a buscar trabajo. Parece que no cumplió con su palabra ni tampoco dio el ejemplo, otros rasgos de los que la política ha abusado hasta el hartazgo. Aun a riesgo de exagerar, podría decirse que su nombramiento en la provincia de Buenos Aires condensa todos los vicios de una cultura que dinamitó al Estado. La mayor parte de la sociedad dijo basta a esa forma de concebir la política, pero los vicios están ahí, de un lado y del otro del espectro partidario. Como si detrás de bambalinas no hubiera cambiado nada. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Boleta única, ¡ya!

A más de dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado debería tratar hoy un proyecto clave para mejorar la calidad democrática

na vez más, el Senado se propone considerar en la sesión oficialmente convocada para hoy el tema de la boleta única en papel (BUP). El proyecto, aprobado en Diputados en junio de 2022 y que perderá estado parlamentario en marzo próximo, se encuentra desde entonces en la Cámara alta para su sanción definitiva y debería volver a la de origen si se introdujeran cambios. Como se trata de una modificación sustancial que afecta la cuestión electoral, demanda una aprobación en el Senado por una mayoría especial de 37 votos, la mitad más uno de los miembros, un soñado número que la vicepresidenta Victoria Villarruel ha buscado afanosamente conseguir.

La adopción de la boleta única es una vieja demanda impulsada desde distintas asociaciones civiles v apoyada por la Cámara Nacional Electoral, tendiente a garantizar una competencia electoral más justa y transparente que impida la falta de boletas de algunas fuerzas políticas y elimine malas prácticas, tales como el robo de papeletas y el "voto cadena", además de generar un ahorro en boletas y en logística, y una reducción de la huella de carbono merced al menor uso de papel, energías y tintas.

El proyectado sistema atacaría, de este modo, las prácticas clientelistas, al tiempo que garantizaría el derecho a competir en elecciones sin la necesidad de una costosa estructura de fiscales.

La obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa generó dudas por diferencias de criterio dentro del bloque del radicalismo, expresadas por los senadores por Corrientes Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela.

Entre las fuerzas políticas que apoyan la reforma, habría consenso en torno al modelo que se usa en provincias como Mendoza y Córdoba, y que consiste en que haya una boleta de sufragio para todas las categorías de cargos por elegir, en lugar de una boleta para cada categoría, como existe en Santa Fe. En caso de simultaneidad electoral, se oficializará una boleta para cargos nacionales, provinciales y eventualmente municipales.

Pero las negociaciones para superar algunos obstáculos llevaron al oficialismo a conceder modificaciones al proyecto de ley que vino de Diputados que dilatarían la sanción definitiva. La variante negociada la sesión de hoy no está garantizaentre el oficialismo y algunos senadores de la oposición, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), eliminó la tilde para marcar la votación por la boleta completa, lo cual evitaría el arrastre del voto hacia los partidos más grandes. Sus detractores entienden que el elector puede asumir que no necesita tildar todas las cajas una vez seleccionada la opción nacional, y especulan con que en las categorías subnacionales pueda haber mucho voto en blanco.

El oficialismo busca también revertir el tan rotundo como arbitrario rechazo a la BUP por parte del kirchnerismo, el principal espacio opositor. Está claro que quienes durante años se fortalecieron en el poder gracias a las trampas y opacidades de la tradicional boleta en papel no accederán jamás a promover cambios en pos de una mayor transparencia que podrían perjudicarlos. No nos cansaremos de denunciar estas viles

prácticas que una ciudadanía que ha ganado madurez y compromiso ya no está dispuesta a tolerar.

Desde el Ejecutivo se gestiona también el tratamiento de una modificación en los plazos del cronograma electoral, con el fin de disponer de más tiempo para la impresión de boletas, que al salir de los ámbitos partidarios pasaría a depender totalmente del Estado. Se propicia así que los cierres para la oficialización de alianzas se produzcan hasta 80 días antes de las elecciones en lugar de 60, y que también se estire el plazo para el registro de los candidatos.

Luego de la postergación de una semana propuesta por Villarruel para reunir los votos que la aprobación de la BUP demanda, el quorum para do y la debilidad del bloque oficialista, una vez más, se hace sentir. El temario incluye, además, la mejora del presupuesto universitario, una cuestión que le auguraría una derrota al partido gobernante.

Como bien destacaron desde la Red de Acción Política (RAP) y desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la BUP contribuye a reducir la crisis de representatividad que sufre hoy la política y mejora el derecho a elegir y ser elegido por parte de la ciudadanía. Si el proyecto se convierte en ley en este mes, podría usarse el nuevo sistema en las elecciones legislativas de 2025. Es de esperar que, de una buena vez, nuestros representantes respeten el mandato ciudadano y consensúen, sin más demoras, la aprobación de este necesario y valioso instrumento que mejora la calidad y equidad de nuestra democracia.

## Del mar a la atmósfera

I ntender cómo funciona la Tierra es un desafío casi filo-y entender el mar es casi poético. Tal reflexión pertenece al profesor Alberto Piola, reconocido oceanógrafo fisico argentino e investigador principal del Conicet que acaba de recibir el Premio Fundación Bunge y Born 2024 en Ciencias del Mar y la Atmósfera.

El lunes último, en una colmada Sala Argentina del antiguo Palacio de Correos de Buenos Aires, el profesor Piola recibió el galardón de manos del presidente de la citada fundación, Jorge Born (h.), al tiempo que el doctor Juan Rivera, considerado un referente en el estudio de la variabilidad climática y su impacto en los Andes centrales, se hizo acreedor del Premio Estímulo.

Los asistentes al emotivo acto tuvieron la ocasión de aprender y sorprenderse sobre cuestiones para muchos desconocidas pese a su importancia para la humanidad.

El jurado de estos premios, que se otorgan desde 1964, destacó del profesor Piola su detallado análisis de

información hidrográfica histórica, que permitió evidenciar la conexión entre la circulación de la región costera de Sudamérica con el océano profundo. El científico premiado puso de manifiesto, durante la ceremonia de entrega de las distinciones, que la vida en la Tierra depende fundamentalmente del clima y el clima depende en gran medida del océano. Indicó que las plantas marinas producen la mitad del oxígeno del planeta y que el mar provee el 15 por ciento de las proteínas que consumimos los seres humanos.

De allí la importancia vital que tiene el trabajo de investigación que realizan los científicos y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para llevar adelante campañas oceanográficas, capaces de aportar datos de gran interés estratégico para los países.

Uno de los trabajos en los que participó el profesor Piola contribuyó a explicar la variabilidad en la distribución de diversas especies marinas, que van desde los microorganismos hasta el tope de la trama trófica marina, y el impacto de nuestra región

en la circulación oceánica y el clima regional y global.

Respecto del doctor Rivera, acreedor del Premio Estímulo, el jurado destacó el aporte de su labor científica al estudio de las sequías hidrológicasy su impacto en la disponibilidad de agua para los próximos años en Cuyo y el norte de la Patagonia. También su constatación de que las olas de calor extremas registradas en el verano de 2022-23 en el centro de la Argentina podrían ser atribuidas en gran parte al cambio climático derivado de actividades producidas por el ser humano. "Trato de investigar para quien no tiene voz ni voto: la naturaleza", dijo el investigador.

La investigación marina, al igual que los estudios sobre la atmósfera, como se puede constatar, son extremadamente complejos y costosos. En tal medida, resulta más que loable y trascendente el trabajo de la Fundación Bunge y Born, que a lo largo de 61 años viene premiando a los mejores y estimulando la búsqueda de soluciones novedosas a problemas educativos, culturales, científicos y de salud pública.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Hay dos maestros que vi-

#### Indignación

ven en Iruya que caminan 24 horas una vez por mes para dar clase a los alumnos en un paraje al otro lado de la montaña, durante una semana, a puro esfuerzo y con una solidaridad y responsabilidad admirables. Viendo lo que han gastado los senadores y diputados en pasajes de avión y en autos oficiales hasta hoy me siento realmente indignada y me pregunto si con todo el dinero que han usufructuado estos políticos no se les podría haber puesto un sistema que conectara a esos docentes con aquellos niños, para que reciban clases virtuales todos los días. Duele en el alma la indiferencia de los responsables de tanta desigualdad. Adriana de la Canal DNI6.522.747

#### Por favor. Presidente

Señor Presidente, aunque

no tengo el gusto de cono-

cerlo personalmente, sé bien que nos unen fuertemente varias convicciones. Un sistema de creencias. Nuestra profunda fe en las fuerzas del cielo, nuestra marcada opción por la libertad, nuestro infinito amor por la patria y nuestra urgencia por promover un cambio copernicano en nuestro querido país, que, casi como una ironía, nos haga retroceder más de cien años y esto signifique progreso. Desde esas creencias compartidas es que le escribo. Preocupado y ocupado. Lo que su gobierno ha logrado en estos nueve meses de gestión está a la vista. Es muchísimo, comenzando por la madre de todas las batallas con las cuentas fiscales y su correlación con la drástica baja de la inflación, sumado al orden público en las calles y la igualmente drástica reducción del delito, la incipiente desregulación de tantas normas asfixiantes y retrógradas, la atención internacional en la Argentina, entre otros logros en tiempo récord. Usted sabe, señor Presidente, que para que esos cambios tengan, de verdad, un impacto histórico deberán ser duraderos, aceptando nuestros compatriotas hacerlos suyos, convencidos de que son el remedio verdadero. Lo duradero y lo verdadero, por fin, impregnando nuestra cultura ciudadana. Y es en la atención a esa cultura nueva que me inquieta un cambio que también nos urge pero sigue siendo una carencia, tan pero tan significativa, que puede convertir en estéril todo lo positivo que su gobierno genuinamente ha comenzado a modelar con éxito incuestionable. Me refiero a la concordia, señor Presidente. Déjeme ser explícito.

Sin concordia "nos vamos al carajo". Como ve hablo su mismo idioma. Hay que trabajar muy prioritariamente, ahora, ya hoy sobre este tema. Sin eso no hay futuro. Estaremos ante una nueva frustración de consecuencias funestas para nuestro querido país. Algo pírrico. Le pido por favor que lidere esto también en "este tiempo y a tiempo". No todos "quieren pegarle", no todos "son ensobrados", no todos son corruptos o ignorantes. Hoy, fijese, todavia somos mayoría los que le deseamos todo lo mejor y trabajamos cada día para que su presidencia sea un verdadero punto de inflexión en nuestra historia. Goza de altísima popularidad y apoyo. Pero estamos en alta mar, soplan vientos fuertes, hay olas grandes y podemos en términos náuticos "rifar las velas". Las redes son una parte de la realidad. No toda. Su idioma a cara o cruz no representa a todos. En esta "época de cambio" o "cambio de época" la concordia también está primera en la lista de tareas a encarar. Pro hace poco tiempo creyó que tenía la elección de 2023 ganada de antemano. Así le fue. No cometa el mismo error, por favor. Póngase al frente de la concordia, sea tolerante, trabaje por la amistad social, intente empatizar con el que piensa distinto a usted y a mí. No es importante, es imprescindible. Un conocido y respetado empresario, accionista de

En la Red

una empresa mayorista li-

sal nueva dándole trabajo

a mucha gente y sirviendo

a tanta otra dijo, antes de

cortar las cintas de inau-

guración: "Recuerden que

vendemos al por mayor, al

por menor y al por favor".

Nos sugería que sí o sí debía

der, al inaugurar una sucur-

FACEBOOK El debate entre Trump y Kamala Harris



"No tengo dudas. Harris fue superior" Sergio Javier Valenzuela

"Ganó Trump. Kamala no sabe ni cómo se llama" Eduardo Benitez

"Los que se dedican a encuestas y ese tipo de cosas aseguran que los debates no cambian la intención de voto del que ya está decidido, sí influyen para ladear la balanza en aquellos que se deciden a último momento" Abel Márquez

OPINIÓN | 31 LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

tener éxito. Lo mismo le pido a usted, señor Presidente. Por favor. Jaime Feeney DNI10.468.943

#### Viaje iniciático

El artículo "Apología del viaje iniciático" de Maximiliano Gregorio-Cernadas es una fuente de inspiración para nosotros, los educadores argentinos. Como un joven que forma jóvenes, no puedo dejar de recomendar a mis estudiantes la valiosa experiencia de un viaje iniciático por nuestra patria. Tal como ocurría con el Grand Tour en siglos pasados, estos viajes amplían horizontes, forjan el carácter y permiten descubrir el mundo desde una perspectiva única y personal. Tenemos la fortuna de vivir en un país donde cada provincia esconde mil tesoros por descubrir. Como decía Argentino Luna en Mire qué lindo es mi país, paisano: "Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí". Juan Bautista de las Carreras

#### Firma

DNI 40.956.685

Si algo están generando en nosotros los argumentos de Javier Milei contra la casta es el cuestionarnos lo que hasta hoy creemos inamovible. Me pasó que para terminar de precancelar un leasing en Capital Federal tuve que certificar en La Plata las firmas de mi escribano de provincia, con el costo adicional y sobre todo la demora que eso genera. ¿Es tan así? ¿La firma de mi escribano de provincia no tiene validez sin un sello y una firma en un papel adicional? ¿O hay una recaudación de la casta detrás de este trámite? Espero que esto también forme parte del enorme listado de temas por analizar del ministro Sturzenegger. Sería muy bienvenida esta revisión tan necesaria. Ignacio de Uribelarrea DNI13.232.448

#### Pozos

Señor Kicillof, le aviso que estoy pensando en dejar de pagar las patentes para poder usar esa plata en el arreglo de las roturas en las llantas, rótulas, bujes y semiejes que usted me provoca al no arreglar las rutas 6 y 4 en la localidad de Campana. Los pozos son cada vez más grandes. Son pozos que matan.

Mariano Alcácer Mackinlay DNI16.844.606

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

SUPREMO TRIBUNAL

## La decisión de suspender X en Brasil

Alicia Cano

PARA LA NACION-

■ 1 30 de agosto el juez del → Supremo Tribunal Fede-Moraes, ordenó la "suspensión inmediata" de X luego de que la empresa se negara a nombrar un representante legal en ese país. El encono entre Musk y el Supremo Tribunal Federal (particularmente, el juez Alexandre de Moraes) viene de larga data. Recrudeció cuando la red social, a través de la cuenta de Asuntos Gubernamentales Mundiales (@GlobalAffairs), reveló una supuesta orden "secreta" de censura que había recibido del juez del Supremo Tribunal Federal.

El juez, según X, había amenazado con encarcelar a los representantes de la red social en Brasil y congelar sus fondos. Ante esta situación, X decidió cerrar sus oficinas en Brasil y desvincular a 40 empleados. X denunció en su cuenta @GlobalAffairs que esperaban que el juez Alexandre de Moraes ordenara el cierre de X en Brasil "simplemente porque lleguen a grandes audiencias, público. no cumplimos sus órdenes ilega- y es a través de su reiteración y Esta práctica no es nueva ni políticos. Estos enemigos incluyen a un senador debidamente elegido y a una niña de 16 años, entre otros."

Para De Moraes, que viene investigando el accionar de X, la red social sería el canal por el que "grupos extremistas" y "milicias digitales" buscarían socavar las instituciones democráticas mediante la difusión de noticias falsas y discursos de odio. Esto parecería ser especialmente preocupante para el magistrado de cara a las elecciones municipales que se realizarán en Brasil en octubre.

¿A qué llamamos discurso de odio? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo define como "cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual que ataca o utiliza lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son". Es cierto que las redes sociales facilitan mucho la difusión de este tipo de discursos porque los amplifican, permiten que

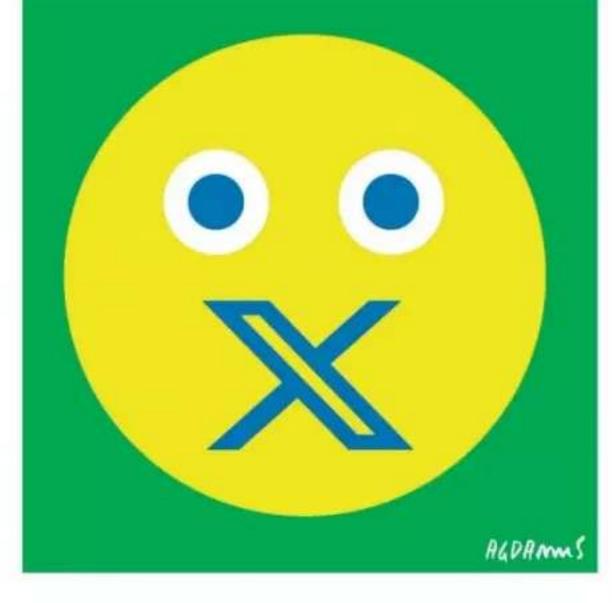

de crear un contexto adverso, a veces de violencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: "Las redes sociales son un megáfono mundial para envenenar".

Sin embargo, el contexto electoral en el que se produce esta suspensión a X en Brasil no puede pasar inadvertido. Según parece, la intención del juez del tribunal supremo brasileño no sería la de combatir discursos de odio que signifiquen una incitación directa a la violencia, que creen un clima de hostigamiento y persecución directa contra un grupo social determinado (como sí puede decirse que ocurrió en ese país, en enero de 2023, con el asalto al Congreso Nacional, al Palacio del Planalto y a la sede del Poder Judicial por parte de manifestantes bolsonaristas); sino la de combatir (o impedir, más precisamente) expresiones vinculadas con críticas al gobierno o que se relacionan directamente con temas de interés

les de censurar a sus oponentes repetición constante que se pue- original. Con posterioridad a crear el campo fértil para que sislas elecciones presidenciales de Venezuela, el 28 de julio, Nicolás Maduro ordenó bloquear durante diez días la red social X por "incitar al odio". Otros países también bloquearon esa misma red social al considerar que difundía información falsa. contraria a los gobiernos, Egipto durante la Primavera Árabe, en 2011; Turquía en 2014 y 2023, y Uzbekistán, antes y después de las elecciones presidenciales de 2021. En Corea del Norte y en China la red está prohibida desde hace ya varios años. Sin embargo, es precisamente en el marco de una contienda electoral cuando más debe garantizarse el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, que comprende la libre circulación de ideas y opiniones de toda indole.

> Las democracias se nutren de la pluralidad de opiniones. Alain Touraine decía: "Lo que alimenta la conciencia democrática es el reconocimiento de la diversidad de los intereses, las opinio-

nes y las conductas." (¿Qué es la democracia?) La limitación de la información en tiempos de elecciones es una forma particular de fraude electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en tiempos electorales las opiniones y críticas se emiten de una manera más abierta, intensa y dinámica, acorde con los principios del pluralismo democrático (caso "Ricardo Canese vs. Paraguay"). Es sabido que todo líder político que es injuriado o maltratado en las redes sociales denuncia que lo que se está cometiendo es un ataque a la democracia.

Claro que la desinformación (que puede producirse través de la viralización de fake news) corroe la calidad de la democracia, pero es mucho más pernicioso cercenar la emisión de las opiniones. La Corte Interamericana dijo que sin una efectiva libertad de expresión la democracia se desvanece, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a temas autoritarios se arraiguen en la sociedad (Caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica").

Es necesario que las opiniones se puedan contrastar, para poder distinguir las erróneas de las verdaderas. Aun la información que no es veraz es útil en una sociedad democrática por su confrontación con la que sí lo es. Stuart Mill sostenía que cuando se impedía la expresión se cometía un robo a la raza humana, que perjudicaba más al que disentía de esa opinión que al que participaba de ella. "Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si es errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error" (On liberty). •

Abogada, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

#### SOCIEDAD

## Corrupción como fenómeno epidémico

Miguel Ángel Schiavone

PARA LA NACION-

→ ibien la sociedad aplicó tradicionalmente el término epidemia a las enfermedades infecciosas, la epidemiología avanzó hacia nuevos paradigmas explicativos del proceso salud-enfermedad, recordando lo que los clásicos nos enseñaron: que la salud y la enfermedad son también procesos sociales. En estos tiempos el paradigma explicativo de la enfermedad se define como político-determinativo. Son las decisiones políticas las que determinan desde los años de vida libres de enfermedad que tendrá una comunidad hasta su mortalidad proporcional.

Controladas las enfermedades bacterianas, son las epidemias virales las que azotan y atemorizan

a la humanidad. Pero hay otras epidemias "sociales" que se difunden silentemente: las adicciones (tabaco, alcohol, drogas, internet, tatuajes etc.), la violencia, el terrorismo, los accidentes viales. la delincuencia, la pornografía, la exclusión... Enfermedades que se encuentran en la etapa ascendente de la curva epidémica y que el ser humano no controla. Así, podemos aplicar la teoría epidémica y sus términos a estas patologías sociales.

La corrupción no escapa a este fenómeno. Existen enfermos (casos de corrupción) y también susceptibles (con capacidad de adquirir la enfermedad), pero los hay resistentes por inmunidad natural adquirida a través de la educación en el seno familiar. Existe la probabilidad de contacto entre casos y susceptibles, como también factores ambientales y puestos de trabajo que lo favorecen. En algunas circunstancias los casos de corrupción son detectados y se aplican acciones sanitarias especificas, como cuarentena y aislamiento, que pueden dar origen a una inmunidad adquirida.

Por desgaste inmunológico, la enfermedad tiende a reaparecer, recidiva que puede obligar a un nuevo aislamiento. La probabilidad de contacto depende de la carga de enfermedad en la sociedad, su difusibilidad, la ausencia de accionessanitarias específicas y la proximidad entre casos de corrupción y susceptibles. La medicina preventiva debería aportar estrategias de educación sanitaria en todos los niveles del ámbito educativo.

El aislamiento debería ser de un tiempo más prolongado y los medios de comunicación masiva deberían incorporar esta temática como parte del marketing social. Un problema son los portadores no identificados que difunden la enfermedad sin ser detectados. Una mención especial para aquellos que deberían identificar y aislar los casos y, por el contrario, permiten su expansión epidémica. •

Rector de la Universidad Católica Argentina (UCA)

www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54l1 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Vuelven los Gallagher

Dolores Caviglia

-LA NACION-

o estoy que me acuerdo de todo. Cada cosa. Estoy ahí. En 1996, en el banco de la secundaria de Lomas de Zamora. Suena "Wonderwall". La voz de Liam, ese hombre que rasga las telas con las manos. La escucho una y otra vez porque necesito aprenderla de memoria. Necesito tenerla a mano cuando no la tenga. Esto es culpa de mi hermano, que me presentó a los Gallagher de Manchester a su manera, sin decirme nunca nada, sin hablar, con esos modos, los posters en su habitación, la música que se metía por debajo de su puerta cerrada, siempre cerrada, y que

llegaba a la otra punta del pasillo, donde estaba yo. "No creo que nadie sienta lo mismo que yo por ti ahora", canta el más chico de los dos líderes de Oasis y yo pienso sí, eso mismo, quién sos.

Ahí estoyyo, En el local de música de la calle Laprida. Escucho el segundo disco de la banda, el que tiene también "Don't Look Back in Anger", en esos dispositivos colgados en las paredes. Cómo explicarlos. Todas las partes que lo integraban son palabras que ya no uso. A veces el tiempo me saca la forma de decir las cosas. Pero entonces yo podía ir a ese lugar, esperar a que el aparato que reproducía el CD estuviera liberado, calzarme los auriculares de vincha y quedarme así, mientras "Roll With It, Some Might Say", y la carraspera forzada por la postura en la que Liam se enfrenta al micrófono que me inundaba el cerebro como una convicción, una manera de pararme ante la adolescencia que se me venía encima.

Ahí estoy yo. Camino por las calles de un país que no conozco, lejos de mi casa y de la calma que me brindaba no por calma, por casa. Es enero de 2000. Tengo en las manos un discman. Estoy con mis compañeros de colegio pero los veo apenas, a la distancia, hay cosas que no cambian. Escucho "The Masterplan" y Noel, el más grande, el que compone, me confunde. ¿Quién me gusta más? Hay decisiones que nunca se toman.

Ahí estoy. Al borde de terminar la secundaria. Ese precipicio. Me siento única porque mis amigas las mellizas me trajeron de Alemania discos que ni sabía que existían con temas inéditos. Escucho el cover que hicieron de The Who. Y des-

pués una noche tengo un sueño: estoy con Noel sentada en el cordón de una vereda de esas del conurbano en que me movía. Él me habla, como si supiera. Se queja de las peleas con Liam, vole digo que lo entiendo y después le confieso que me gusta el único chico que no me tenía que gustar. Somos dos personas y una angustia.

Ahí estoy yo, al fin, con Ezequiel. Voy a ver a Oasis por primera vez. Tenemos entradas vip y la misma remera, qué vergüenza más linda.

Voy a ver a Oasis por primera vez. Tenemos entradas vip y la misma remera, qué vergüenza más linda

Pienso, como pensaba en esa época, cuando tenía veintipico y no había llegado a romper el espacio que me separaba de la verdad, que no preciso nada que no sea esto. Pero

después vino lo demás y también las otras veces que los fui a ver. Los vi juntos, los vi rotos, los vi solos.

Oasis se separó a mis 27. Yo aún no era adulta pero me había acercado a la zona y reaccioné a la noticia acorde. No más Gallagher. No más ese campo de repulsión incandescente que montaban a la par y que a mí me sacaba a pasear el éxtasis por el cuerpo. Las ganas de gritar, atascadas en la garganta. Pero acá estoy yo, hoy. Tengo 41 y ya no soy fanática de nada. Hasta que ellos, otra vez. Tras 15 años vuelven a hacer shows y me pongo el despertador a las 4 de la mañana para comprar entradas que sé que no voy a conseguir y actualizo la web, F5 F5 F5 y una de las mellizas me dice estoy en línea, si me deja, te compro, y hablo con Ezequiel, que no me tiene fe pero me dice dale, Negri, si conseguis, nos vamos a Londres, y son días en los que las cosas no tienen sentido, otra vez el sinsentido, pero de pronto, por segundos, algo parece encajar. De nuevo. Ellos vuelven. Yo también volví un poco. Que dure.

#### El resplandor

Edición fotográfica Diego Barros | Texto Ariel Torres

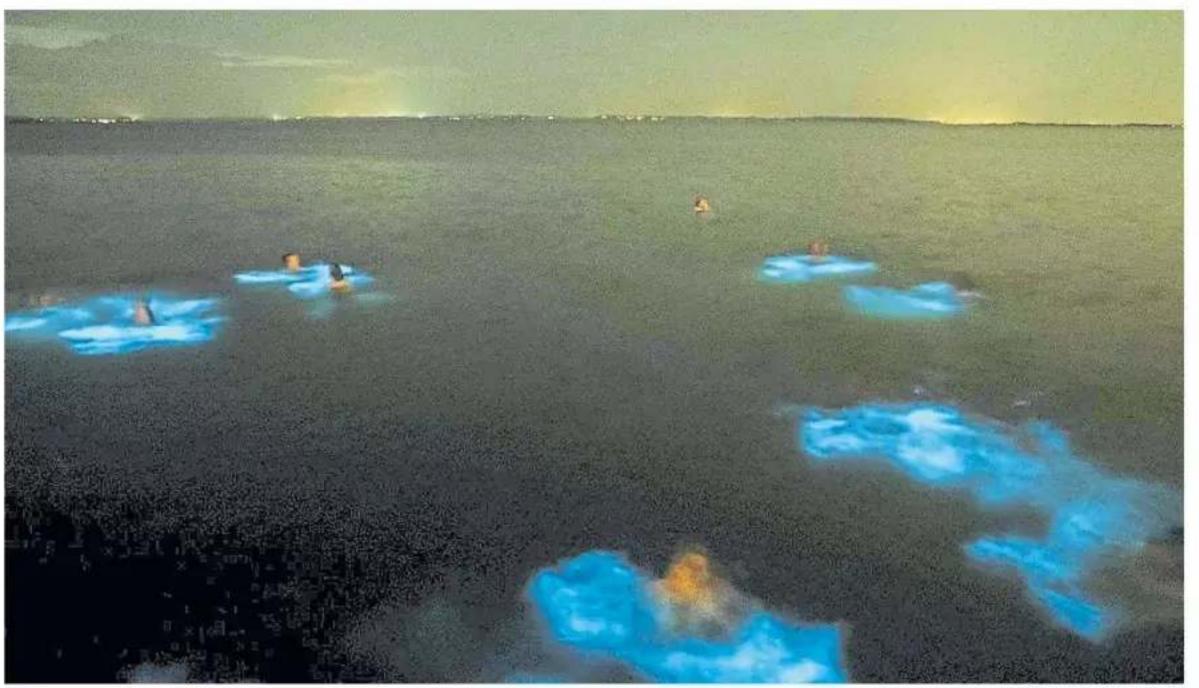

CLAUS RASMUSSEN/AFP

VEDDELEV, DINAMARCA n la playa de Veddelev, bien dentro del extenso fiordo de Roskilde, L en Dinamarca, durante las noches cálidas, locales y turistas son testigos de un fenómeno hipnótico y casi mágico. A su alrededor, el agua brilla con un resplandor azul, espectral e inexplicable. Se trata de la bioluminiscencia de unas algas, que se activa cuando el movimiento las perturba. Las luciérnagas, uno de los seres más bellos y también más amenazados por la contaminación, son los exponentes mejor conocidos de la bioluminiscencia (un tipo de luz fría, porque solo el 20% de la reacción química que la origina se libera como calor). Desde algas e insectos hasta peces, moluscos y crustáceos, numerosos organismos, sobre todo marinos, producen luz fría. La reacción involucra una molécula llamada luciferina, que en presencia de la enzima luciferasa y oxígeno molecular, brilla, en general en la gama del azul y el verde. •

#### **CATALEJO**

¿Inteligencia artificial?

#### Pablo Sirvén

Sin haberla invitado, de buenas a primeras, apareció en mi WhatsApp, la sobrevaluada inteligencia artificial, lista para darme ayudas que no le pedí. Su intromisión en mi vida virtual no me inquietó pese a la mala fama que le han hecho sobre que, ni bien tome un poco más de vuelo, hasta podría llegar a destruirnos.

Ahora que la tengo colada entre mis chats, no solo compruebo su nulo poder de fuego, sino que es más boba de lo que pensaba.

Para comprobar su grado de precisión, le propuse un ejercicio fácil: que definiera mi perfil profesional. Acertó con mi oficio, pero la chingó mal cuando agregó que me destacaba en el periodismo deportivo, nada más lejos de mi trayectoria profesional. Quise saber cómo me daba de baja de una suscripción y cómo conseguir un médico de mi prepaga a domicilio. En ambos casos, admitió que no sabía orientarme. Tampoco pudo responderme sobre el clima del día ni aclararme por qué el presidente Javier Milei les tiene fobia a las papas fritas.

Comonoledimás bolilla por inútil, desde hace unos días, tal vez porque está aburrida, se hace (y se responde sola) preguntas tontas sobre meditación y decoración, entre otras vaguedades. Temo preguntarle cómo desactivarla y que tampoco sepa. •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**600** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



La pelea por las SAD La AFA consiguió el apoyo de la FIFA y la Conmebol, pero el Gobierno quiere poner otra carta en juego P.3

El sueño de Tito Guerra El presidente que, a los 86 años, busca llevar a Nueva Chicago a primera > P. 4

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

- www.lanacion.com/deportes
- **■** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar





El modelo Franco Colapinto: los ordenados pasos del piloto y la estructura de negocios a su alrededor son dos factores determinantes para su ascenso al Gran Circo

## El sólido proyecto de Colapinto

Fuerte apoyo económico, el soporte de Williams y desandar la escalera de las categorías teloneras son algunas de las razones que diferencian la nueva aventura en la F.1, respecto de los últimos ensayos de pilotos argentinos

#### Alberto Cantore

LA NACION

La larga ausencia generó una revolución. Los 23 años sin un piloto argentino en la Fórmula I provocó una explosión en el automovilismo nacional, después de la convocatoria de Williams para que Franco Colapinto desande las últimas nueve fechas del calendario. Una expectativa que se gestó en el entrenamiento libre en Silverstone, se consolidó con el debut en Monza, dos semanas atrás, y tendrá un nuevo episodio este fin de semana en el circuito callejero de Bakú. Apuntalar el ciclo, con la es-

peranza de mantenerse en el radar, es un reto para el pilarense. Revelar las dificultades que rodearon las aventuras de Ricardo Zunino, Oscar Larrauri, Miguel Ángel Guerra, Norberto Fontana, Esteban Tuero y Gaston Mazzacane expone porque Colapinto no dudó en capturar la oportunidad:el respaldode un equipo que pretende recuperar el brilloy el acompañamiento económico de sponsors son razones que diferencian el presente del pasado.

Los elementos con los que Colapinto disfrutó en el debut se alejan de cómo fueron las actuaciones de sus antecesores: Guerra, Larrau-

ri, Tuero y Mazzacane iniciaron la temporada, aunque solamente los dos últimos estuvieron en la grilla en el estreno; Zunino y Fontana integraban una estructura y ascendieron ante una lesión y la finalización de un contrato... Las presentaciones de los dos últimos tuvieron características cercanas a las del pilarense. Una charla con Bernie Ecclestone en el edificio del Automóvil Club Argentino fue el camino que sondeó Zunino para intentar cumplir el sueño de la F.1: el Colorado expresó el deseo, el británico aseguró que lo contactaría v Max Mosley -dueño del equipo March; luego presidente

de la FIA-hizo la invitación. La F.2 Europea, el destino; pilotos de la talla de Keke Rosberg, Didier Pironi, René Arnoux, Jacques Laffite, Marc Surer fueron los rivales. Los autos tenían alrededor de 300 caballos de potencia más que los F.2 Nacional con los que el cuyano se entrenaba. El ingreso Brabham, escudería de Ecclestone, y las actuaciones en la F.1 inglesa con autos mulettos de la F.1 resultó un trampolín: el debut se hizo realidad en el GP.

El viernes anterior a la carrera en Montreal se vencía el contrato de Niki Lauda con Brabham. El austríaco tomó parte de la primera

práctica y de regreso al box anunció que no correría. Zunino se vistió con el buzoy el casco de Lauda, también las botas que eran tres números más grandes. El sábado recién contó con su butaca, llevada desde Londres, aunque la indumentaria siguió siendo prestada: Gilles Villeneuve aportó los guantes y Laffite, el calzado. Decimonoveno en la qualy, terminó séptimo y hasta pulseó por el podio con Pironi. Cerró el calendario en Watkins Glen, Estados Unidos, y se aseguró un asiento para la temporada siguiente, aunque participó en siete fechas. Continúa en la página 2

#### POLIDEPORTIVO » AUTOMOVILISMO Y FÚTBOL







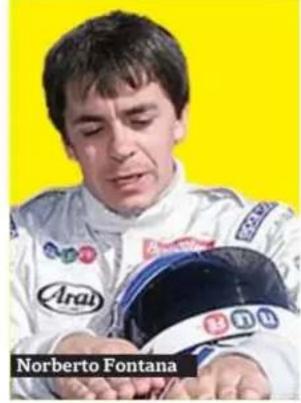

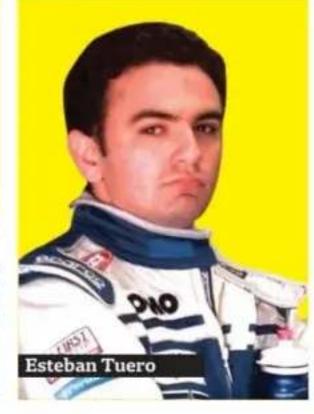

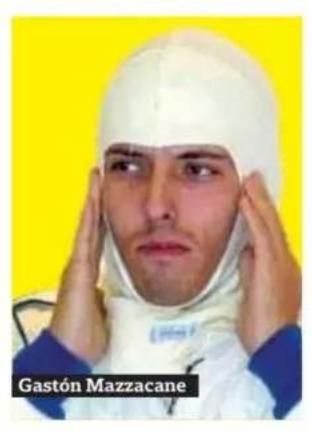

## Aquellas ilusiones destrozadas por la falta de presupuesto

Zunino, Guerra, Larrauri y Mazzacane fueron desafectados por no contar con dinero; la desventura de Fontana y la renuncia de Tuero

#### Viene de tapa

Si la elección de Colapinto tomó por sorpresa, el estreno de Fontana en 1997 causó estupor: en dos años saltó de vender rifas para sumar presupuesto a sus campañas europeas a la F.1. Sauber lo sumó como piloto de pruebas y el accidente que protagonizó Gianni Morbidelli lo descubrió debutando en el Gran Circoen Magny-Cours; Silverstone y Hockenheim, dos trazados tradicionales de la F.1 que lo tuvieron también en la pista, al igual que el cierre del año en Jerez de la Frontera. Un accidente ofreció el espacio para cumplir el sueño, pero otro, en 1995, recortó el vuelo.

Reunir el presupuesto para correr en Europa es un desafío y una barrera para los argentinos que se presentaron en la F.1, después de Carlos Reutemann. El talento también necesita de una generosa billetera. Tras los dos grandes premios de 1979, Zunino fue compañero al año siguiente de Nelson Piquet en Brabham: el respaldo económico del brasileño provocaba que el sanjuanino quedara relegado en materia de elementos, como motores y neumáticos. Ecclestone esperaba un apoyo desde la Argentina, que nunca llegó. "En esa época había un conflicto político en la F.1 entre Jean-Marie Ballestre [presidente de la FIA] y Bernie, por el control de la categoría. El ACA estaba con Ballestre...", relató Zunino, años

atrás, en un episodio del programa Pl. Tampoco las empresas nacionales se acercaron: apostaban a la figura de Reutemann.

El conflicto bélico entre Gran Bretaña y la Argentina en Malvinas, otra arista que derribó sueños. Lo sufrió Zunino, pero también Guerra y Larrauri. Osella, Tyrrell, ATS y Fittipaldi, las cuatro opciones que asomaron para Angelito Guerra, que optó por la oferta de Enzo Osella. La aventura se extendió por apenas cinco grandes premios, aunque solo se clasificó -22do entre 24 pilotos- para el GP de San Marino y no cumplió una vuelta: el chileno Eliseo Salazar lo embistió a los 400 metros de iniciada la carrera y le provocó la fractura del astrálago-uno de los huesos del tarso, que está articulado con la tibia y el peroné-, lesión que lo alejó durante un año de las pistas. "Había una posibilidad de que Lotería Nacional nos apoyara, pero hubo disputas entre los militares: algunos querían que los 500 mil dolares fueran para la campaña de Zunino y otros que ese dinero lo recibiera yo. Al final no apoyaron a ninguno", recordó Guerra.

En su época de esplendor en Europa, Larrauri no encontró respaldo. En 1980 resaltó en la F.3 y pulseó por el título, después de que Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Juan Manuel Bordeu lideraran una campaña para juntar fondos en una cena –asistió Diego Maradona– en la Sociedad Rural de Rosario. Ni la convocatoria de Alfa Romeo, que lo sentó en el equipo Euroracing de F.3 –tenía motores de la fábrica italiana- logró sostenerlo: "Necesitaba 300 mil dólares para todo el año. En Europa era imposible conseguir esa plata y en la Argentina me reuní con muchas personas, pero la situación económica del país era delicada. La posibilidad de Ligier la tomó Raúl Boesel, con apoyo de Café do Brasil", contó Larrauri.

Café do Brasil", contó Larrauri. Una mejor propuesta económica, en medio de resultados que no asomaban con el equipo Prost, limitaron el segundo año de Mazzacane en la F.1. El Rayo debutó con Minardi en 2000 -17 grandes premios; 8vo en Nürburgring, el mejor clasificador-v en 2001 recaló en la escuadra francesa, exLigier. Los 10 millones de dólares que acercó la señal latinoamericana Panamerican Sporst Network (PSN), que en el inicio de la aventura era el principal sponsor de la escudería, no resultaron para la ecuación prestación-beneficio y la decisión de Pedro Paulo Diniz -dueño del 40% de Prost- de promover a Luciano Burti selló la suerte del platense: con el aporte de Parmalat y Brastemp -subsidiaria de Whirlpool- el brasileño tomó la butaca de Mazzacane.

Los motivos que limaron las

experiencias de Fontana y Tuero fueron diferentes. Un tremendo accidente en noviembre de 1995 en F.3, en Macao, truncó el ascenso del arrecifeño: fractura de la sexta vértebra cervical y aplastamiento de médula... Sauber preparaba un contrato para que fuera el acompañante de Heinz-Harald Frentzen en 1996, pero el bonaerense debió contentarse en correr cuatro grandes premios en 1997.

Con 19 años y 320 días, en 1998, Tuero fue el tercer piloto más joven en debutar en la F.I. Giancarlo Minardi, propietario de equipo quellevaba su apellido-junto a Tyrrell, los peores de esa grilla-lo catapultó en los 16 grandes premios delaño. Con contrato vigente para el siguiente curso, Tuero optó por bajarse de lo que fue su sueño desdequecorría en karting. "No todos los pilotos o las personas crecen de la misma manera o maduran en el mismo momento. Tal vez uno a los 18 aún no está preparado y a los 22 es un crack, mientras que otro a los 18 llegó a su techo y no avanza más. La aventura de la F.1 fue muy linda, pero me agarró muy chico y necesité volverme porque extrañaba. A lo mejor corté una carrera que podría haber sido mucho más interesante", confesó Tuero, cinco años atrás, a La Nueva Provincia.

Ninguno de los seis apellidos que sucedieron a Reutemann y precedieron a Colapinto puntuaron en la F.I. Tiempos en los que los seis primeros del clasificador embolsaban unidades para los mundiales, la tarea tampoco asoma fácil para el actual piloto de Williams, a pesar que la lista de premiados asciende a diez. Con cuatro equipos que marcan diferencia sobre el resto, con escasas deserciones -26 en 16 fechas-la escudería de Grove ensaya un avance con el objetivo de apoderarse de las dos plazas que quedan vacantes entre los restantes 12 autos que componen la grilla. Romper esa barrera que levantó Lole con el segundo puesto en Kyalami, en el GP de Sudáfrica 1982, un desafío que Colapinto debe tomar con calma: Bakú es el escenario del nuevo acto, un dibujo critico hasta para los grandes campeones como Max Verstappeny Lewis Hamilton. Un error grosero podría condicionar su futuro.

La aventura es de nueve estaciones, porque Williams se aseguró para 2025 la continuidad de Albon y sumará a Carlos Sainz Jr. En Grovetienen planes para Colapinto y a diferencia del pasado, el piloto descubre apoyo económico de empresas como Mercado Libre, Globant, BigBox, YPF, Cervecaría Quilmes, , Flybondi, Ripio... para sustentar la continuidad o hasta para intentarlo en otro equipo. "En su momento no teníamos el presupuesto para poder correr, no sabíamos si corría la carrera siguiente porque no podíamos pagarle al equipo. Eso es una presión mucho más complicada que manejar", señala Colapinto, que tuvo en el productor de música Bizarrap a una figura que acercó a hombres de negocios. El pilarense también jugó sus fichas: la presencia en el Foro de Llao Llao, en abril pasado, despertó interés en personas que desconocían su trayectoria y no se interesaban en la F.l. La influencia en redes sociales, otro valor agregado que capitalizan las empresas con Colapinto, que tiene 1.700.000 seguidores en Instagram v otros 452 mil en X.

Colapinto agitó la realidad y con un modelo de piloto y negocios alimenta la expectativa de los argentinos y la Fórmula 1. •

#### Brasil sufre por "el peor momento de la historia"

Las críticas son feroces y el DT dice que el equipo jugará la final del Mundial

"Peor momento histórico" y "dificultades para hacer lo básico", son las dos frases más contundentes de la prensa brasileña para graficar un contexto complicado del pentacampeón mundial, que por primera vez perdió cuatro de los ocho primeros partidos de una eliminatoria. La caída con Paraguay por 1-0, en Asunción, profundizó la crisis del Scratch, que quedó en una zona peligrosa de las posiciones, con poco margen de error. El equipo está en la quinta posición, con 10 puntos, apenas uno más que Paraguay, que está en zona de repechaje, y de Bolivia.

En medio de este contexto, antes del encuentro, había sorprendido la afirmación del DT Dorival Jr., que ante la consulta de por qué con el plantel que tiene Brasil no estaba mejor posicionado, sentenció: "Vamos a estar en la final de la Copa del Mundo. No tengo dudas sobre eso".

Las críticas arreciaron. El diario deportivo Lance aseguró: "Luego de los cuestionamientos sobre el desempeño en la Copa América, la expectativa era ver un equipo más equilibrado e integrado, pero la realidad fue muy diferente". Sobre el juego de Brasil, el mismo medio lo resumió con una sola palabra: "Débil". Y amplió: "Sin inspiración y creatividad, las principales dificultades del equipo quedaron claras. Los brasileños no pueden hacer lo básico".

O'Globo fue lapidario: "La selección atraviesa tal crisistécnica que parece mentira que Dorival prometiera, en la vispera de la derrota ante los paraguayos, que Brasilestaría en la final del próximo Mundial. Da la impresión de que no es plenamente consciente de las responsabilidades que se le han encomendado y de la dificultad". El futbolista Marquinhos intentó una defensa: "El entrenador sigue tratando de encontrar la mejor manera de jugar. Hay muchos jugadores nuevos. Es un momento en el que no nos sentimos seguros"..

#### La guía de TV

#### Básquetbol

FIBA INTERCONTINENTAL CUP

6 » NBA League vs. Quimsa.

#### Tenis

9 » Canadá vs. Finlandia.
Dsports (610/1610 HD)

F. Americano
21 » Buffalo Bills vs. Miami
Dolphins. Fox Sports 3 (CV 108
HD - DTV 1609 HD)

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### POLIDEPORTIVO » FÚTBOL Y RUGBY

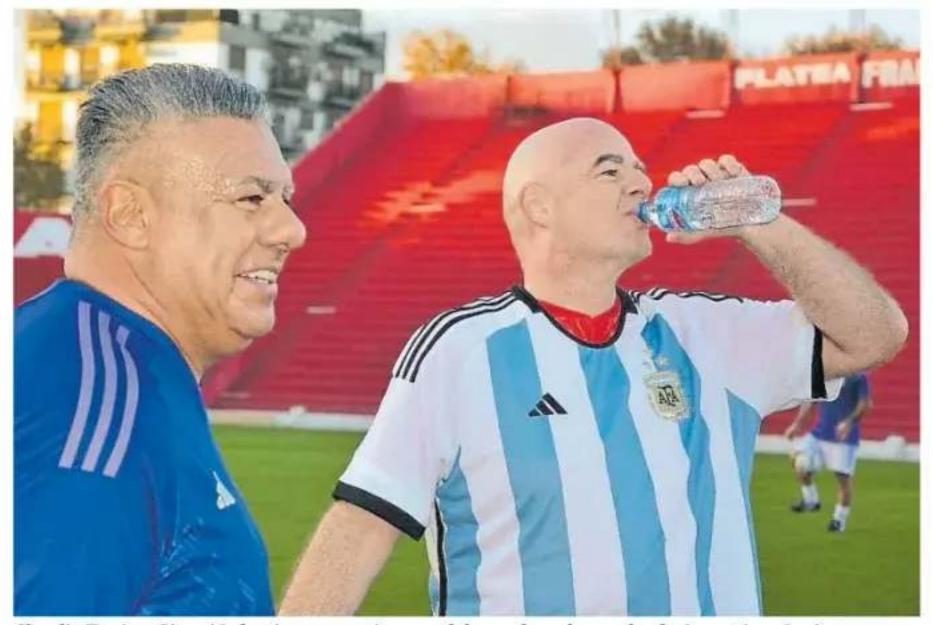

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en una imagen del pasado en la cancha de Argentinos Juniors

## SAD: AFA y el apoyo de FIFA, pero el Gobierno tiene otra carta

Dictámenes que favorecen a Tapia y alertan sobre la "intromisión" del Poder Ejecutivo

#### Alejandro Casar González LA NACION

El petit-hotel de la calle Viamonte en el que -todavía- funciona la AFA fue testigo el viernes pasado de una reunión trascendental. Allí, dirigentes de la mayoría de los clubes de la Liga Profesional escucharon con atención a Gustavo Lorenzo, el histórico gerente de Relaciones Institucionales que ocupaba el estrado junto al presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el CEO de la LPF, Francisco Duarte. Lorenzo leyó dos cartas: una con la firma de la abogada paraguaya Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol. La otra, con la rúbrica del letrado español Emilio García Silvero, jefe de Asuntos Legales de la FIFA. El espíritu de ambas misivas fue el mismo: apoyo total para la AFA en su cruzada anti SAD contra el Gobierno que encabeza Javier Milei.

Las cartas, en rigor, constituyen dos dictámenes en primera instancia de Conmebol y FIFA ante la consulta realizada por los abogados de la AFA. Desde la calle Viamonte preguntaron por la posición de ambas entidades ante una eventual intromisión del Poder Ejecutivo en sus asuntos. Lo hicieron en virtud de los artículos del DNU 70, que habilita la adopción de la SAD como modelo de gestión y obliga en su reglamentación a la AFA y los clubes a modificar sus estatutos, hoy blindados a esa figura. Tanto la Conmebol como la FIFA fueron destacaron que en su carta madre está específicamente condenada cualquier injerencia del poder político. Así, en caso de que el Gobierno implemente el plazo de un año -vence en agosto de 2025– para la modificación de los estatutos, los equipos argentinos -clubes y seleccionados- se exponen a la desclasificación de todos los torneos internacionales.

Tapia no descubrió nada: se trata de una carta con la que Julio Grondona coqueteaba siempre. Cada vez que algún club acudía a la Justicia ordinaria por algún asunto o que los gobiernos de turno querían condicionarlo, el dirigente apuntaba a Zúrich. Y les recordaba a sus interlocutores que en la FIFA podían enojarse. Y que serían los equipos argentinos quienes pagarían el costo deportivo. El político, claro, sería de las autoridades de turno.

Fuentes de la Conmebol aseguraron, sin embargo, que nadie piensa en un escenario en el que la selección campeona del mundo sea eliminada de nada. Lo mismo ocurre con Boca y River, los dos conjuntos nacionales clasificados para el próximo Mundial de Clubes XL, que promete ganancias millonarias en dólares por la mera participación. "Que el Gobierno argentino recuerde que cuando tuvimos que intervenir la AFA, lo hicimos junto con la FIFA. Y tanto los clubes como lasseleccionesargentinaspudieron jugar sustorneos", recordaron desde Luque, Paraguay, donde está la Conmebol. Además de confirmar la existencia de la carta que lleva la firmade Jiménez, agregaron: "Apoyamosa Tapia porquesabemos qué quiere el gobierno argentino: entregar a los clubes a amigos suvos a precio de saldo".

"Las cartas se van a publicar entre jueves y viernes en el sitio oficial", confirmaron desde la AFA a LA NACION. También validaron el contenido: "Se refieren ambas al tema de la intromisión del poder político en cuestiones que le competen exclusivamente a la asociación". Hasta

hace algunas semanas, las fuentes del Gobierno estaban convencidas de que la FIFA -al menos- se iba a declarar prescindente en esta cuestión de la apertura a los capitales privados, "Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, tiene a Macri como director de la Fundación. Y además, hubo decenas de otros países que se abrieron a las SAD y nunca dijo nada", recordaban. El tema es que esos "otros países" hicieron las reformas en sus estatutos por voluntad de los clubes. Y no por la obligación-explícita, al menos-de los gobiernos de turno.

En la Casa Rosada ya saben qué partido juegan FIFA y Conmebol. Saben, también, que las SAD tienen "mala prensa", como les recordó el magnate estadounidense Foster Gillet, quien visitó hace unos días el país para una ronda de negocios y se entrevistó con varios clubes. En las últimas horas volvió a trascender un eventual contragolpe por parte del Ejecutivo. El rumor, otra vez, era que el Gobierno eliminaría el régimen especial para los aportes previsionales y patronales del fútbol, que le otorga ventajas comparativas en relación con otras industrias. "Es algo que se está mirando", contaron desde Balcarce 50. Pero ese decreto no se toca. Por ahora.

De todas maneras, el Ejecutivo no planea irse al mazo. En las últimas semanas hizo una modificación que puede habilitar el ingreso de otra figura legal, mucho más conocida y hasta aprobada desde el año 2000: el gerenciamiento. En este caso, podría ser a través de una sociedad anónima en la que el club tuviera participación accionaria. "Como un gerenciamiento, sí, pero mucho más potente, porque estamos hablando de millones de dólares de inversión", refirió una fuente. Y desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Sturzenegger, aportaron: "Se modificó la ley de Sociedades Anónimas y ahora las asociaciones civiles -los clubesse pueden transformar en propietarios de una S.A.", recordaron. Y agregaron: "Tal como estaba previsto originalmente en el DNU 70, un club, asociación civil sin fines de lucro, podría comprar acciones de una S.A. en la que puede tener otros socios. Y delegar en ella, por ejemplo, el manejo del fútbol por determinada cantidad de años. De esa manera quedaría zanjado el debate de ser o no una SAD, porque el club no lo seria", finalizaron.

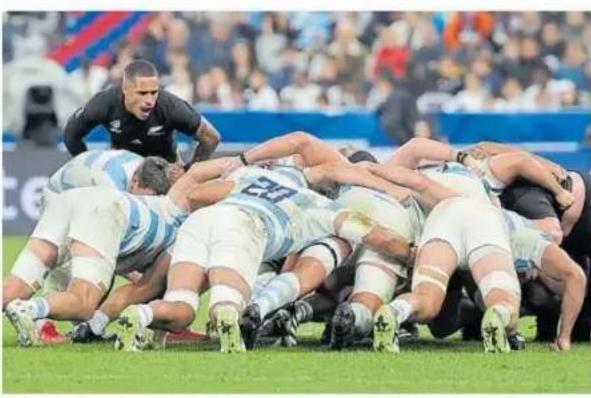

El scrum ha sido una de las formaciones más sólidas de los Pumas AFP

## Los Pumas: ausencias que pueden debilitar un punto fuerte

Con varias bajas en la primera línea, ya se juega el primer duelo contra Sudáfrica

Alejo Miranda PARA LA NACION

El oscilante scrum de los Pumas alcanzó uno de sus puntos más altos en el último partido, la espectacular goleada 67-27 ante los Wallabies en Santa Fe. Para el segmento final del Rugby Championship, dos partidos ante los bicampeones del mundo, el desafío será mucho mayor: Sudáfrica es quien mejor domina esa formación en todo el planeta. Para peor, Felipe Contepomi se vio obligado a realizar cambios en la primera línea.

Para el próximo partido, el sábado 21 en Santiago del Estero, los Pumas perdieron a dos jugadores importantes para el scrum: los pilares Eduardo Bello (derecho), lesionado, y Mayco Vivas (izquierdo). Ya se habían quedado sin Creevy (hooker), que se retiró tras la tercera fecha en La Plata. Para reemplazarlos, el entrenador convocó a cuatro jugadores: Lucio Sordoni y Pedro Delgado como derechos, Ignacio Calles y el juvenil Matías Medrano como izquierdos.

Con 10 puntos, el seleccionado llega a la quinta fecha como el único equipo con posibilidades matemáticas de disputarle el título a los Springboks, que marcha invicto (18 unidades). La revancha será siete día más tarde en Nelspruit.

El scrum fue uno de los factores que permitieron la levantada de los Pumas el sábado, que tras comenzar perdiendo 20-3 dieron vuelta el partido para lograr un triunfo récord (más puntos, más tries y mayor diferencia ante un seleccionado del Tier 1). El cordobés Bello tuvo un papel preponderante cuando ingresó a los 6 minutos del segundo tiempo, dominando al veterano James Slipper, e incluso se destacó en el juego suelto con una pesca y cinco tackles. También había tenido un gran partido ante Francia, en Vélez. Lamentablemente, debió dejar la cancha a ocho minutos del final. El parte médico de los Pumas informó "lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y que se "someterá a una intervención quirúrgica", por lo que se infiere que sufrió una rotura del ligamento y que estará inactivo al menos ocho meses.

Vivas ingresó para jugar los últimos 10 minutos. También estuvo sólido en el scrum ante Alan Alaalatoa y metió un tackle positivo. Aunque no se informó la causa de su ausencia, se especula que responde a compromisos con su club, Gloucester.

Una razón similar forzó a Lucio Sordoni a ser descartado de los duelos ante Australia tras estar ante los All Blacks: viajó a París para firmar con Racing 92. Lo mismo ocurrió con el segunda línea Efraín Elías y Toulouse. El pilar derecho rosarino pudo ser rescatado a tiempo y convocado en reemplazo de Bello. Peleará por ser el recambio de Joel Sclavi con Pedro Delgado, quien estuvo en el plantel en su reemplazo durante las semanas previas sin llegar a estar entre los 23.

Para el puesto de pilar izquierdo suplente detrás de Thomas Gallo aparece un solo jugador: Ignacio Calles, quien estuvo convocado en la ventana de julio y jugó un partido: ante Uruguay, donde entró en el segundo tiempo como hooker. Viene de ser titular en Pau en el inicio del Top 14 francés, ante Clermont (jugó 50 minutos). Surgido de Liceo Naval, estuvo convocado en el plantel ampliado previo a Francia 2023, pero una rotura de ligamentos lo marginó.

El otro pilar izquierdo de la lista es Matías Medrano (20 años), hermano menor de Santiago (ex jugador de Jaguares y los Pumas, donde sumó 33 caps), también formado en Regatas. Jugó los últimos dos Mundiales juveniles y fue titular el domingo en la victoria de Argentina XV ante Brasil. Fue convocado por Contepomi en carácter de jugador de desarrollo, lo que implica que se entrenará con el plantel pero no podrá ser considerado para el partido.

Otras novedades son los regresos de Matías Moroni, Lautaro Bazán Vélez y Pedro Rubiolo. El primero se perdió los dos partidos con Australia por un desgarro, el segundo sufrió una molestia muscular previo al partido en La Plata y el tercero sufrió una conmoción al minuto del primer duelo ante los Wallabies y no pudo estar en la revancha. También se reincorpora Joaquín Moro. •

#### **CONTRATAPA** » FÚTBOL

igame la verdad: usted se aburría en su casa. Porque de otra manera no se entiende.

-¿Sabés que es cierto? En parte, la culpa de todo esto la tiene mi mujer. Ella medecía: "Estás todo el día sentado en el sillón". Hasta que un día vinea casa y le dije: "Se acabó el sillón. Voy a ser presidente de Chicago".

En diciembre de 2023, y con 86 años, Juan Ángel "Tito" Guerra asumió un nuevo mandato al frente de la institución de Mataderos (había ejercido el cargo entre 2000 y 2005) y, posiblemente, se haya convertido en el dirigente más veterano del fútbol argentino. No resulta sencillo rastrear por toda la geografía del país los miles de clubes afiliados a ligas provinciales y regionales para certificar el dato. "Pero creo que en la actualidad no hay un presidente que en diciembre vaya a cumplir los 87", aventura el propio interesado.

#### -¿Dónde se encuentra a esa edad la motivación para volver a meterse en la selva del fútbol de ascenso de la Argentina?

-Chicago venía muy mal en todos los aspectos, en lo deportivo, en lo estructural. Desde 2005, y durante 20 años con los compañeros que estuvieron conmigo en mi primera gestión, nos reuníamos a comer todos los sábados en una parrilla del barrio, y el tema siempre fue la situación del club. Hasta que un día a alguien se le ocurrió que nos presentáramos otra vez. Encima muchas veces coincidíamos con un grupo de chicos que se juntaban en otra mesa y también me empujaban.

#### -¿Sólo eso fue suficiente?

 Mirá, yo soy un hombre de Mataderosytodolode Mataderos me atañe, participé desde muy joven en diferentes actividades y asociaciones del barrio, en Glorias Argentinas, en la Biblioteca Rodó... Y Chicago es Mataderos, es el fútbol, son los hinchas que se han expandido por una zona cada vez más amplia del conurbano. Pero además me sentía con fuerzas, sentía que la edad no era un impedimento para poder ayudar a los más jóvenes a cambiar el destino de la institución.

Dos de ellos, Pablo Olmos, vicepresidente primero, y Mariano Battafarano, secretario general, comparten la charla con la NACION. "Ellos son los pilares de esta comisión directiva, un maravilloso grupo de gente que le están cambiando la cara al club", señala Guerra.

En los últimos años, Nueva Chicago anduvo a los tumbos. La economía trastabillando por la muy fina cornisa de la quiebra y los conflictos permanentes con las distintas facciones de la barra brava enmarcaban un deterioro que se reflejaba en las canchas. La anulación de los descensos en 2020 y 2021 impidió que el Torito perdiera su lugar en la Primera Nacional luego de dos campañas desastrosas; en 2022 se salvó de caer a la B Metropolitana en la penúltima fecha, y recién el año pasado tuvo un tránsito más relajado, quedando a un paso de entrar en el Reducido por el segundo ascenso a Primera.

Ahora, en cambio, mira la vida con otros ojos. Un césped impecable brilla bajo el sol de la tarde en el viejo estadio República de Mataderos; las tribunas lucen perfectamente pintadas con el verde y negro del club; una cancha de básquet y otra de vóleibol sirven para que chicas adolescentes practiquen deporte bajo la tribuna principal. Pero sobre todo, el equi-



Guerra, en las entrañas del estadio de Nueva Chicago; "Soy un hombre de Mataderos", dice

#### N. SUÁREZ

## Juan Ángel "Tito" Guerra

# "Chicago es pasión y la pasión no se puede gerenciar"

A los 86 años, el dirigente volvió a la presidencia del Torito y habló sobre las SAD; los desafíos a estas alturas de la vida con el club que ama y las nuevas generaciones

Texto Rodolfo Chisleanschi

po que dirige Andrés Montenegro más importante de la AFA. Tras ganarle a Aldosivi (2-1), el Toro es líder con 54 puntos, por delante de San Telmo (53), Gimnasia de Mendoza (52) y el Tiburón marplatense (50), a falta de siete fechas.

-¿Cómo hace hoy un club de barrio para sostener una actividad tan cara como el fútbol y competir de igual a igual?

Tenemos muy buenos sponsors,

que prácticamente nos ayudan pelea codo a codo la punta de la muy a cubrir todo el costo que genera pareja Zona B del segundo torneo el fútbol y están los aportes de los socios. Nuestro mayor problema no son los gastos operativos (hoy podemos decir que los empleados y los jugadores cobran al día), sino el arrastre del pasivo. Tedoy ejemplos. Este año saldamos con Agremiados una deuda de 516 millones de pesos; hay un grupo de entrenadores de fútbol amateur que fueron despedidos en 2014, a los que una sentencia nos obliga a pagarles 160 millones

de pesos; acabamos de hacer un acuerdo con la policía por deudas atrasadas por 110 millones. Y hay varios juicios más a la espera. Cuando van surgiendo estos problemas que nos desvirtúan el presupuesto, apelamos a la solidaridad de los socios, los amigos y los colaboradores, ponemos el pecho y vamos saliendo. Nosotros no tenemos un intendente o una provincia que nos banque, pero Chicago tiene algo que muchos otros clubes no tienen: pasión.

-¿En ese sentido no sienten que

#### en la Primera Nacional existe algo así como una competencia desleal?

-En cierto modo sí, es así. A nosotros, por la cantidad de gente que movilizamos, nos consideran equipode Primera para montar el operativo policial, y eso nos cuesta más de 30 millones de pesos por mes. Hay municipios en el Gran Buenos Aires que toman los partidos como eventos deportivos masivos y se hacen cargo de ese gasto; en CABA, donde hay una veintena de equipos, eso no pasa. Y ni hablar si comparamos con los clubes del interior. Para los equipos del AMBA pelear un torneo tiene el doble de mérito.

#### -¿Pensaban en una campaña como la que está haciendo Chicago?

-Nosotros, junto a Alejandro Nanía, director deportivo, formamos un equipo para estar arriba. Ver los resultados es una satisfacción enorme, quiere decir que no elegimos tan

#### -¿Pero cree que es suficiente para ascender?

-Jugamos para eso. Veo al equipo enchufado, con ganas, y el barrio está conmocionado con la posibilidad de subir. El día que le ganamos a Almirante Brown en Isidro Casanova hubo hinchas en las calles saludando el paso del micro cuando volvía para el club y muchos más esperándolo en la cancha. Desde la dirigencia estamos haciendo todo para que se dé, porque te aseguro que ascender no tiene precio. Ahora tiene que entrar la pelotita...

#### -¿Le preocupan las sospechas que han rodeado las definiciones en los últimos campeonatos del ascenso?

-Yo no creo en brujas. Esto no es ajedrez, sino fútbol, con todos sus imponderables. Nosotros ascendimos en 2001 sin pensar que podíamos ascender. En el encuentro decisivo, en la cancha de Instituto. el Sargento [Daniel] Giménez nos cobró dos penales en contra y nos echó al arquero, pero el arquero suplente en el último minuto vio que el Topo [Oscar] Gómez estaba solo, le tiró la pelota y ganamos 3 a 2. A veces sale bien.

#### -Después de aquel partido de la Promoción 2007 en el que murió un hincha de Tigre y el durísimo castigo que recibió Chicago quedó cierta sensación de que el club es mirado como "maldito" desde la calle Viamonte, sobre todo por el accionar de su barra brava.

-No creo que sea así. Hoy no tenemos problemas con la barra, se les ha hecho carne que cualquier problema que puedan ocasionar perjudica a Chicago, y hasta ahora marcha todo bien, tranquilo. Nosotros estamos castigados por las circunstancias, y en eso la AFA no tiene nada que ver.

#### -Ya que menciona a la AFA, ¿dónde se para en la discusión sobre las sociedades anónimas?

-Hace unos días nos reunimos un montón de clubes, de fútbol y de barrio, de la Comuna 9 de CABA para manifestar nuestra oposición a la llegada de las SAD. Nadie está en contra del ingreso de capitales que puedan traer un beneficio a las instituciones. Pero eso no puede confundirse con una sociedad anonima en la que los socios notendrían participación y con una gestión que podría poner cuotas impagables para la gente del barrio. Lograr que con este Gobierno un club como el nuestro funcione bien, mejore y tenga planes para seguir creciendo es un milagro. ¿Sabés cómo se consigue? Porque Chicago es pasión y la pasión no se puede gerenciar. •

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos @Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## Martín Rejtman. Las indelebles marcas de autor de un cineasta obsesivo

El director habla de su última película, *La práctica*, y del notable interés que cosecha la vuelta a las salas de Silvia Prieto, un título icónico | PÁGINA2

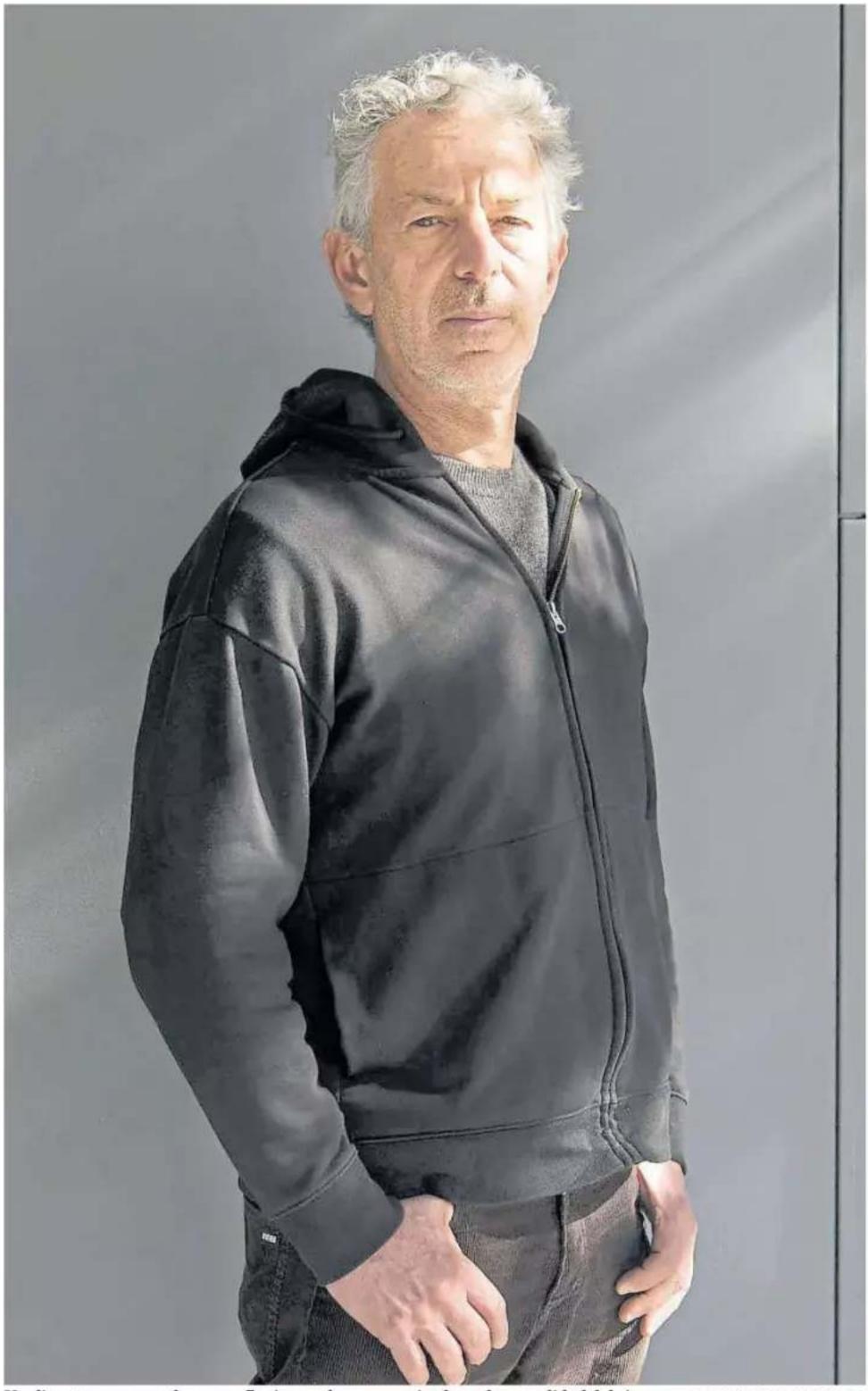

Un director consumado, que reflexiona sobre su propia obra y la actualidad del cine

SANTIAGO CICHERO/AFV

## Se postergó una semana el regreso de Susana Giménez

TV. Estaba pautado para el domingo, pero decidieron retrasarlo por el discurso de Milei

vas por el regreso de Susana dir con el discurso que el pre-Giménez a la televisión. La sidente de la Nación, Javier conductora lleva ya cinco Milei, ofrecerá este domingo años sin llevar adelante su para presentar el presupuesfamoso programa, lleno de to de 2025. Esta semana el juegos, sorteos, entrevistas mismomandatario confirmó y risas. La fecha estipulada a través de su cuenta de X que para este gran evento era es- se presentará ante los legislate domingo 15 de septiembre dores a partir de las 21. Frenen la pantalla de Telefe. Sin tea este acontecimiento, en el embargo, se tomó la decisión canal de aire decidieron que de postergar su transmisión el programa se transmitiera una semana más.

Cabe recordar que desde bió al escenario a hacer un sobre cambio de fecha. paso de comedia respecto de su vuelta a la pantalla chiestaba previsto.

Susana Giménez a la televi- entrevista. •

Existen grandes expectati- sión es que este iba a coinciuna semana después.

"Lavuelta de Susana Giméel canal de las tres pelotas nez a la televisión se posterestuvieron anunciando la gó una semana. Debido a la vuelta de Giménez con mu- cadena nacional anunciada cho entusiasmo. Incluso fue por el presidente Javier Miun tema de conversación en lei, la diva de los teléfonos la última entrega de los Mar- debutará el domingo 22 de tín Fierro, cuando la diva su- septiembre", detalló Telefe

Ya se adelantaron varios detalles sobre el primer proca. Pero hubo un repentino grama de Susana Giménez. cambio de planes. Esto fue Entre los invitados confiruna gran sorpresa para los mados se encuentran la canfanáticos de la diva, por lo tante María Becerra, quien cual se preguntan por qué compartirá una charla íntino vuelve Susana a la tele- ma y un show en vivo excluvisión este domingo como sivo. Además, los campeones del mundo, Rodrigo de Paul La razón principal por la y Leandro Paredes, se senque se postergó el regreso de tarán frente a ella para una

## Terminó la espera para los fans de Charly García

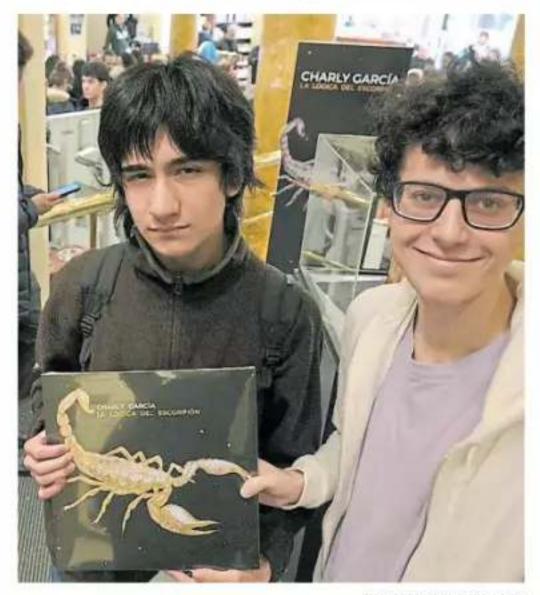

Ayer, a las 16 comenzaron a entregarse en Yenny El Ateneo los primeros 7000 discos de vinilo del nuevo álbum de Charly García que los fans compraron de manera anticipada. Horas después, La lógica del escorpión, estuvo disponible para el resto del público y, también, en las plataformas digitales. •

## Martín Rejtman. "Nunca empiezo una película preguntándome qué voy a contar, lo voy encontrando"

Su nuevo film, La práctica, ambientado en Chile, ocurre en clave de comedia, pero siempre desde la aguda perspectiva con la que el realizador observa el mundo

Texto Marcelo Stiletano | Fotos Santiago Cichero AFV

aymásdeuna celebración en estos días alrededor de Martín Rejtman, uno de los nombres fundamentales del cine argentino de las últimas tres décadas. La llegada a los cines argentinos de su nueva película, La práctica, coincidió con un pequeño fenómeno de enorme repercusión creado alrededor del reestreno de uno de los títulos esenciales de su filmografía, Silvia Prieto (1999), con funciones en todos los casos a sala llena en el cine Gaumont durante las últimas semanas. Allí sigue en cartel, al menos hasta el miércoles próximo, todos los días a las 22.15.

La práctica, mientras tanto, puede verse todos los sábados del mes también a las 20, en el auditorio del Malba, a las que se sumarán esta semana dos funciones especiales en el Cine Arte Cacodelphia (Diagonal Norte 1150), mañana, a las 19.45, y el domingo, a las 14.30, dentro del MUBI Fest. Rejtman estará presente después de la función de mañana para dialogar con el público.

A la vez, el MUBI Fest presentará en su programación de este año otro trabajo reciente de Rejtman, el documental El repartidor está en camino, cuyo estreno mundial se produjo en el festival Visions Du Reel, que se realiza todos los años en la ciudad suiza de Nyon. Allí obtuvo un premio especial del jurado en la sección Burning Lights. El repartidor está en camino se anuncia como el registro documental en plena pandemia de la vida de algunas personas que se dedican al delivery de comida y mercaderías a través de aplicaciones y fue filmado en la Argentina y en Venezuela. Se exhibirá en carácter de preestreno dentro del MUBI Festen el complejo Cacodelphia este sábado, a las 16.30 (con la presencia de Rejtman para un debate después de la función), y el domingo, a las 18.30.

¿Cómo hace alguien que no tuvo contacto hasta ahora con el "mundo Rejtman" y el estilo que distingue a este realizador tan apreciado en todo el mundo para asomarse a su obra? "Empezar por mi última película sería una buena manera. Puede ser muy útil en ese sentido viajar de lo último a lo primero. Además, me parece muy aburrido seguir una línea cronológica", responde Rejtman en la conversación que comparte con la NACION en un bar de Palermo.

Dice Rejtman que La práctica condensa toda su obra previa. "Pero lo hace quizá de una manera más veloz que en el resto de mis películas. Y con un poco más de vértigo. Después, si a alguien le interesa, puede ir para atrás. O mejor no. Es la impresión que tengo", dice con una sonrisa.

Una distancia de diez años exactos separa a La práctica del estreno de la anterior película de Rejtman, Dos disparos. En ese momento, octubre de 2014, Javier Porta Fouz definió desde estas páginas con precisión la mirada sobre el mundo expresada por este notable autor. "El toque Rejtman quizá consista

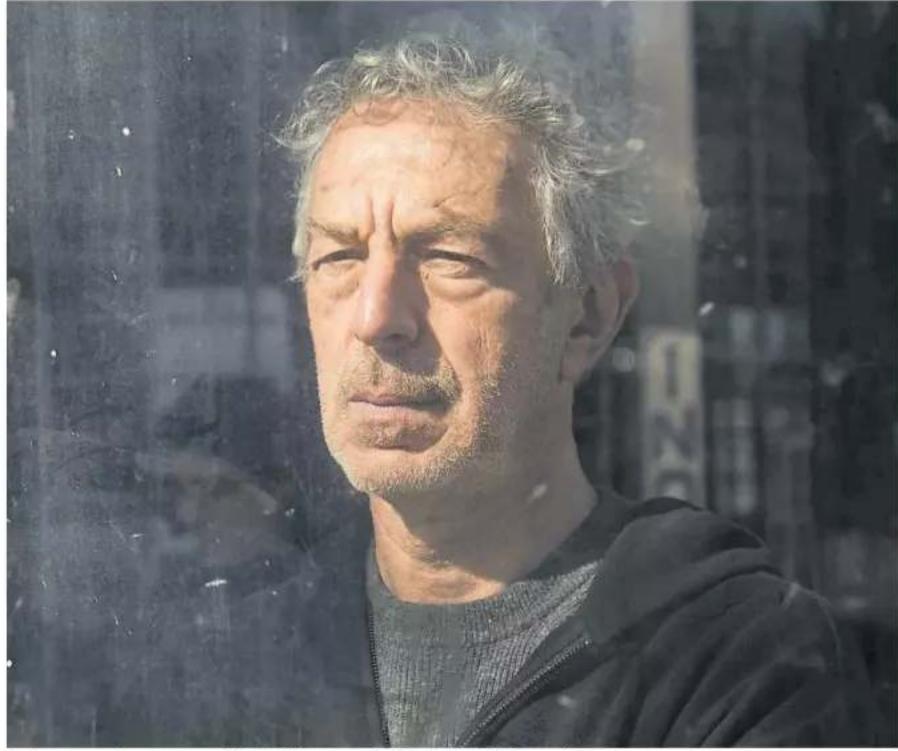

Rejtman prefiere que sus films hablen por sí solos, más allá de sus intenciones

en hacer un cine de perpetuo movimiento que parece constituirse y regenerarse una y otra vez desde la aparente quietud. Es un cineasta obsesivo y también un escritor obsesivo", señaló allí.

La práctica se asoma a un momento de la vida de Gustavo (Esteban Bigliardi), un profesor de yoga argentino que vive y trabaja en Santiago de Chile. Le toca atravesar la separación de su esposa trasandina, por la que asume unas cuantas pérdidas. Entre ellas, junto al estrés acumulado, entran y salen otros personajes: alumnos, exalumnos y hasta su madre (Mirta Busnelli, presencia permanente en las películas del realizador). Todo ocurre en clave de comedia, pero desde la perspectiva singular con la que Rejtman observa el mundo.

Rejtman dice que pasó 25 años de su vida practicando yoga y que desde hace tiempo viene pensando en llevar al cine las peripecias de un profesor de esa disciplina. "La práctica tiene que ver con cosas que me sucedierona mientodo ese tiempo, aunque no se trata en absoluto de una película autobiográfica. Siempre unos cosas que me pasaron, que atravesó a gente muy cercana o que me contaron. También pasé un tiempo en un retiro del norte chileno, parecido al que se muestra en la película, aunque con una escenografía más árida".

"Escribo siempre un mismo tipo de historias –explica–, con personajes que están disponibles a todo lo que pueda pasar y que no tienen tanto control de su destino. Unos se van encontrando con otros y entre todos armany desarman pequeñas historias". Rejtman dice que sus historias podrían transcurrir en cualquier lugar, pero al mismo tiempo reconoce que hay ciertas cosas que nunca cambian en sus películas.

Filmar en Chile fue para Rejtman encontrarse con una "cierta novedad": el castellano que hablan los trasandinos, paisajes distintos, actores que interpretan a sus personajes con otra música. Al director le interesa mucho más lo que comunican sus películas que todo lo que puede llegar a decir de ellas: "Lo que opine de ellas o decir cuál fue mi intención cuando las hice me importa poco. Lo importante es qué dice la película para las personas que la ven, independientemente de mis opiniones".

#### Sin finales felices

Quien le pida a Rejtman una definición sobre La práctica recibirá una respuesta muy escueta. "Es una comedia. Punto". Peroal mismo tiempo se encarga de aclarar que no hace comedias puras. "Mis películas en realidad juegan alrededor de la comedia –fundamenta-. Quizás porque hay elementos del género que no terminan de entrar o porque no tienen finales felices".

Hace poco le preguntaron si La práctica podría ser su última película. "No lo sé todavía. ¿Por qué no?-contesta-. Nunca empiezo una película preguntándome qué voy a contar. Voy encontrando la historia a medida que voy escribiendo. Hacer una película lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y yo no me planteo la necesidad de hacer una por año. Las hago cuando puedo y cuando se dan las circunstancias. Están cambiando mucho las formas

de exhibición y de producción, y al dificultarse todo uno nunca va a saber si conseguirá lo que necesita".

Rejtman está muy pendiente del camino que recorrerá entre nosotros La práctica, que se estrena a casi un año de su lanzamiento mundial en la competencia oficial del Festival de San Sebastián 2023. Y disfruta al mismo tiempo de la enorme repercusión cosechada alrededor del regreso a los cines de Silvia Prieto. "El cinees dinámico. Que pase eso es algo muy bueno. No es lo mismo ver Silvia Prieto hace 25 años que verla hoy. Y tampocoes lo mismo cuando la ven una persona de 20 años y otra de 60. Que mis películas vuelven a darse con toda esa repercusión es lo mejor que me puede pasar. No podría estar más contento".

En medio del entusiasmo, algunos se preguntaron si sería posible
pensar en un nuevo capítulo de esa
historia ambientada en los tiempos
actuales. El director responde: "Lo
que sí planeamos en un momento
con Vicentico y con Valeria Bertuccelli es una posible segunda parte
de Los guantes mágicos. Cuando les
pregunté cómo lo imaginaban, Vicentico me dijo: 'Bueno, hagamos
la misma película con los mismos
actores, pero como estamos hoy'.
No desarrollamos mucho esa idea,
pero me pareció genial".

¿Tiene algo para decir Rejtman sobre la compleja actualidad y el incierto futuro del cine argentino? "Me resulta muy difícil contestar -concluye-. Es un poco absurdo encontrar una respuesta. Cada uno tiene que hacerse una sola pregunta: ¿hay interés en hacer un cine nacional o no lo hay? No hay nada más que decir". •

### MubiFest: una buena noticia para los amantes del cine

salas. Hoy empieza una maratón de films de autor y en pantalla grande

Conel preestreno en dos funciones de La sustancia, de Coralie Fargeat, se pone en marcha hoy la edición 2024 del Mubi Fest Buenos Aires, un encuentro impulsado por la plataforma de streaming especializada en cine de autor que se realiza simultáneamente en otras ciudades de América latina.

Hasta este domingo, un total de 20 títulos, más algunas actividades complementarias, ocuparán la totalidad de la cartelera del complejo Cine Arte Cacodelphia, Diagonal Norte 1150 (a metros del Obelisco). La programación incluye proyecciones en pantalla grande de varios destacados títulos que en algunos casos forman parte del catálogo de la plataforma (o se sumarán a ella próximamente), algunas producciones destacadas del cine argentino reciente y el rescate de clásicos del cine internacional recuperados para ser vistos después de mucho tiempo en pantalla grande.

La sustancia, uno de los títulos más comentados del último Festival de Cannes (donde ganó el premio al mejor guión), se proyectará por primera vez hoy a las 21 y 21.30 como anticipo de su llegada a los cines de la Argentina a partir del jueves 19. Esta muestra de body horror con toques de comedia negra tiene como protagonistas a Demi Moore (mencionada a partir de este papel como potencial protagonista de la próxima temporada de premios de Hollywood), Margaret Qualley y Dennis Quaid.

Entre los clásicos que podrán verse en pantalla grande dentro del Mubi Fest de este año aparecen Fallen Angels (1995), de Wong Kar-Wai (mañana, a las 19.20; el sábado, a las 14.30, y el domingo, a las 20.50), El sacrificio (1986), de Andrei Tarkovski (el sábado, a las 14.30, y el domingo, a las 14.30, y el domingo, a las 16.20); Paris, Texas (1984), de Wim Wenders (el domingo, a las 17.50), y Mulholland Drive-El camino de los sueños (2001), de David Lynch (el sábado, a las 19.20, y el domingo, a las 15).

En la programación también aparecen producciones nacionales como Los delincuentes, de Rodrigo Moreno; Un movimiento extraño, de Francisco Lezama, y La práctica y El repartidor está en camino (documental inédito), ambas de Martín Rejtman. Los realizadores estarán presentes para debatir con el público. Otra destacada directora argentina, Laura Citarella, ofrecerá una masterclass mañana, a las 18.

Entre las películas que se proyectarán aparecen títulos de Aki Kaurismaki (Ariel, La chica de la fábrica de fósforos), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car, El mal no existe) y Levan Akin (Caminos cruzados). La programación completa puede consultarse en mubifest.com.



Demi Moore, en La sustancia

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



### 2 ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE



Entre la sátira y la angustia, el terror frente a una condición humana primitiva

UNIVERSAL PICTURE



Un relato sobre Auschwitz que sigue conmoviendo

WARNER BRO

# Un thriller basado en un contexto de precariedad social

#### NO HABLES CON EXTRAÑOS

\*\*\* (ESTADOS UNIDOS/2024). DIRECCIÓN: James Watkins. GUION: James Watkins,
Christian Tafdrup, Mads Tafdrup. FOTOGRAFÍA: Tim Maurice-Jones. EDICIÓN: Jon
Harris. ELENCO: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough, Kris
Hitchen. DISTRIBUIDORA: UIP. DURACIÓN:
110 minutos.

In su película Speak No Evil (2022), los daneses Mads y Christian Tafdrup elaboraron una cruel radiografia de las formas de convivencia en las sociedades contemporáneas. Entre la sátira de costumbres y terror de la angustia, demostraron que bajo una fina capa de civilidad siempre aguarda lo más primitivo del ser humano.

Nada que otros directores como el austríaco Michael Haneke en Funny Games (1997), o el sueco Ruben Östlund en El triángulo de la tristeza (2022), no intentaran revelar, aun con más premios y pretensiones. Ahora bien, esta remake que lleva el mismo título Speak No Evil (bautizada aquí como No hables con extraños), relocalizada en Reino Unido luego de un breve prólogo vacacional en la Toscana, modera su exégesis de las tensiones sociales en la Europa actual para decantar en un thriller mucho más agresivo, pese a sus momentos

de comedia, y plantea un choque moral y cultural más explícito cuyo único destino posible es la confrontación.

Esta vez los protagonistas son una familia de norteamericanos residentes en Londres, batallando todavía con su integración en el nuevo país, y otra de pobladores de la campiña inglesa, con un hijo mudo y cierto aire de rusticidad prefabricada. La premisa es similar a la de la película original: un encuentro casual en Italia, la invitación para compartir un fin de semana juntos. Con menos interés en la ironía costumbrista que en el festín violento, No hables con extraños dibuja su rumbo de manera más evidente. De hecho, el Paddy de James McAvoy, recién salido del gimnasio y en pose de macho alfa, parece gritarnos a cada instante sus veladas intensiones. Pese a ello, los únicos que no parecen anoticiarse son Ben (Scoot Mc-Nairy) y Louise Dalton (Mackenzie Davies), burgueses culposos con una hija púber en constante crisis de ansiedad. Ella, vegetariana, sobreprotectora y con conciencia ambiental; él, un varón desvirilizado, temeroso del engaño marital y el fracaso laboral.

Los mejores logros de la película están en el inicio del fin de semana compartido por las dos familias en el rústico caserón del bosque modelado por Paddyy Ciara (Aisling Franciosi) como una trampera. Aun ante lo evidente del engaño, el clima es opresivo,

sostenido en un choque de sensibilidades escrito con énfasis pero efectivo en su incomodidad. A medida que la película se prepara para la revelación del juego, los resortes del terror se hacen más visibles, la estrategia de hallazgosilencio-escapatoria se pone en marcha, y queda poco para sostener el suspenso más allá de la angustiosa espera de lo inevitable. La productora Blumhouse confia en su estilo, en sus guiños y complicidades con un espectador "cool" -por ejemplo en el uso de "Eternal Flame" de The Bangles como broma musical-, pero el deber con el muestrario ortodoxo del género termina evitando cualquier desvío con cierta originalidad.

McAvoy actualiza el prototipo de villano confeccionado bajo las órdenes de M. Night Shyamalan en Fragmentado (2016) - más autoconsciente allí en el despliegue de arquetipos a modo de improvisación teatral-y consigue hacer de su masculinidad intensa y expansiva un arma de alerta y de perturbadora seducción. En el juego de provocación que idean Paddy y Ciara, la relación con sus invitados es decididamente ambigua, despertando en ellos la inquietud por esa forzada sociabilidad al mismo tiempo que un constante replanteo de sus roles dentro del matrimonio y la estructura familiar. Cuando la película establece su sintonía con el thriller, los malos resultan muy malos, y los mediocres, nuestros héroes posibles. • Paula Vázquez Prieto

## El horror que perdura después de 80 años

#### LA SOMBRA DEL COMANDANTE

\*\*\*\*\* (ESTADOS UNIDOS-ISRAEL-ALEMANIA-POLONIA-REINO UNIDO/2024). GUION Y
DIRECCIÓN: Daniela Völker. FOTOGRAFÍA:
Rob Goldie y Piotr Trela. Música: Gabriel Chwojník. Edición: Clare Guillon.
DISTRIBUIDORA: Warner. DURACIÓN: 103
minutos. CALIFICACIÓN: solo apta para
mayores de 13 años

a sombra del comandante es un documental extraordina-detalles visuales y narrativos de un rigor casi quirúrgico el horror de la muerte de más de un millón de personas en las cámaras de gas de Auschwitz. Yal mismotiempo proponer desde la memoria del mal absoluto un camino de reflexión, reconocimiento y expiación de profundo sentido humanista. Dos dimensiones, la histórica y la actual, conviven en la lúcida exploración que la argentina Daniela Völker hace sobre los hechos reales que conocimos hace poco a través de Zona de interés, una de las películas más comentadas de los últimos tiempos, nominada a varios Oscar (entre ellos el de mejor película) y ganadora de dos: film internacional y sonido.

Disponible en Amazon Prime Video, Zona de interés nos lleva a la vida cotidiana de Rudolf Höss, el temible comandante de Auschwitz, y su familia en una amplia vivienda emplazada justo al lado del campo. Todo lo que se cuenta desde aquella ficción cobra sentido definitivo en este documental que llega ahora a los cines después de estrenarse por streaming en Max. De hecho puede verse hoy también en esa plataforma.

Hay un momento de Zona de interés el que se deja de lado la historia para mostrarnos cómo se ve hoy aquel espacio en el que se llevó a la práctica la "solución final". Lo que nos faltaba era conocer de qué manera la idea del mal absoluto ejecutada en Auschwitz atravesó a más de una generación golpeada directamente por lo que se vivió alli. Y cómo aquella sombra puede llegar a oscurecer, real y simbólicamente, nuestro presente y nuestro futuro colectivo.

"Pensábamos que era una prisión y mi papá era el jefe", dice con el profundo dolor de un descubrimiento tardío Hans Jürgen Höss, el casi nonagenario hijo del monstruoso comandante de Auschwitz. En Zona de interes era uno de los pequeños hijos del jefe nazi que disfrutaba de una "infancia adorable e idílica", completamente ajena a los horrores que transcurrían a poquísima distancia del hogar. Es su hijo Kai, pastor de una iglesia protestante del sur de Alemania, el que lo lleva al reconocimiento de ese pasado familiar. Marcelo Stiletano

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Variable Soleado, con algunas nubes y algo de viento

#### Mañana

mín. 11° | máx. 16° Variable

y sol durante el día



Sol

Sale 6.56 Se pone 18.43

#### Luna

Sale 12.30 Se pone 3.57 Nueva 2/10 Creciente 10/10

O Llena 17/9 Menguante 24/9

@max.dibujante

SANTORAL Santísimo Nombre de María | UN DÍA COMO HOY En 2003, muere el músico estadounidense Johnny Cash | HOY ES EL DÍA de la Industria Naval

#### Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

#### Humor petiso Por Diego Parés

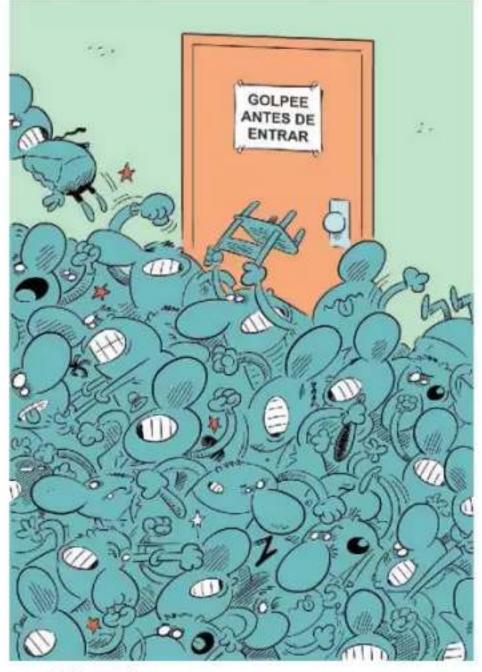

Hablo sola Por Alejandra Lunik

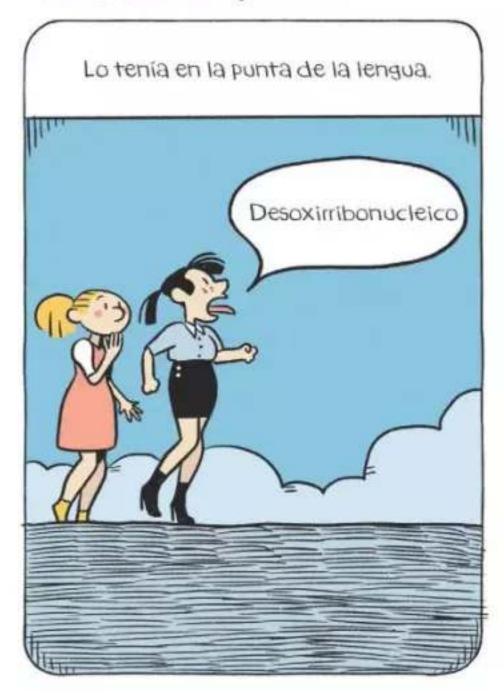

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers

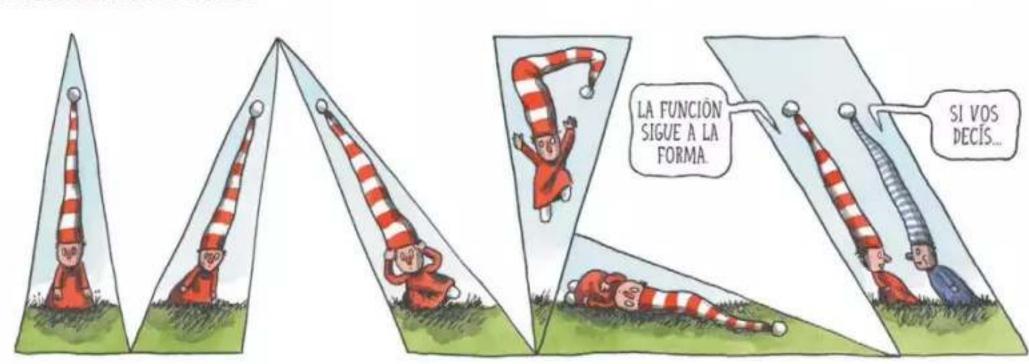



Foro de negocios. El equipo económico confirmó que el plan no contempla devaluar

Explicaron las bases de la estrategia macro del Gobierno / PÁG.7

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | comercioexterior@lanacion.com.ar

## Intercambio

## Cómo traducir en negocios la buena sintonía entre la Argentina e Italia

El mayor interés del país europeo está en el sector energético y en la minería; las pymes pueden aprovechar otros segmentos con potencial / PÁGS. 4y5



OPINIÓN La crisis de la OMC es un desafío creciente para los empresarios de países emergentes /3
CHACINADOS Una empresa exportadora que nació con la inmigración /6
NUEVO CÁLCULO Tras la tensión diplomática, hubo acuerdo por la tarifa de la Hidrovía /8

#### TRACKING

#### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. CHINA

en China dudan de que el Gobierno tenga un plan creíble para impulsar la demanda. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China afirma en su último informe que muchas de sus más de 1700 empresas miembros se están reconciliando ahora con el hecho de que los problemas a los que se enfrentan pueden haberse convertido en características permanentes.



#### 2. CAMIONES

Según un estudio de la consultora McKinsey publicado el miércoles, los precios de los camiones sin emisiones deben bajar hasta la mitad para que sean una alternativa accesible a los modelos diésel, un paso necesario para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea. Actualmente, menos del 2% de los vehículos pesados de transporte de mercancias de la UE son eléctricos o funcionan con hidrógeno



#### 3. VEHÍCULOS

La industria automotriz alemana, que emplea a 770.000 personas y en 2023 representó el 17 % de las exportaciones del país, enfrenta una crisis significativa. Por primera vez en 30 años, Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, podría anunciar despidos forzosos y cierres de plantas. Los expertos temen que esto sea solo la punta del iceberg



#### 4. MÁS SERVICIOS

La actividad del sector de servicios de Brasil creció un 4,3% en julio respecto al mismo mes de 2023, dijo la agencia de estadísticas IBGE. Los economistas habían pronosticado un aumento promedio de 2,4% en una encuesta de Reuters. La actividad de los servicios subió un 1,2% respecto a junio tras los ajustes estacionales

### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



COMERCIO. Comenzó la edición 2024 del Foro Público de la OMC, del 10 al 13 de septiembre. El tema de este año, para las casi 140 sesiones que se celebrarán durante los cuatro días del evento, es la manera en que la reglobalización puede ayudar a lograr un comercio más inclusivo. En el primer día se presentó el Informe sobre el comercio mundial 2024 de la OMC, y también la nueva base de datos sobre preocupaciones comerciales

1995
Fue el año en que se creo la Organización Mundial del Comercio

2024
La nueva edición del foro tendrá 140 sesiones y

terminará mañana

CRISIS Poco calado

## La sequía en Brasil tiene un importante impacto a lo largo de la Hidrovía

La profundidad de los ríos llega a su mínimo histórico y se complica la navegación

El río Paraguay, uno de los principales cauces de agua de Sudamérica, alcanzó esta semana su nivel histórico más bajo en Asunción, en medio de la sequía extrema en su naciente del Pantanal brasileño y de pronósticos que presagian más dificultades para el tránsito fluvial los próximos meses.

El clima seco ha afectado el último año el transporte de granos por la hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor fluvial de más de 3400 kilómetros clave para las exportaciones que recorre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El nivel del río Paraguay en Asunción, medido en relación a un índice "cero" en el lecho del

Asunción, medido en relación a un índice "cero" en el lecho del río, se situó en -0,82 metros el sábado, superando el mínimo histórico anterior de octubre de 2021, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología. El organismo espera que el río siga bajando.

El río Paraná, en la Argentina, también está cerca de mínimos anuales en torno al centro portuario de Rosario. Los ríos Paraguay y Paraná nacen en Brasil para desembocar en el mar cerca de Buenos Aires y son rutas importantes para el transporte de soja, maíz y otros productos.

"En el tramo norte (de la hidrovía), la navegación está prácticamente interrumpida debido a las condiciones de bajante extrema", dijo a Reuters la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosasy Cereales (Cappro), cuyas empresas asociadas canalizan cerca del 60% de la soja cosechada en el país.

Según Cappro, el 82% del comercio paraguayo está vinculado a la Hidrovía y, en especial para la agroindustria, la ruta es a más de 52 destinos globales. "Las embarcaciones tuvieron que transportar volúmenes por debajo del promedio de la capacidad de carga (...) se generaron demoras y sealargaron los tiempos de viajes", agregó.

El impacto para la soja fue menor en comparación con otros sectores ya que el ciclo de procesamiento está finalizando, pero las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras, dijo la cámara que tiene como asociadas a ADM, Bunge, Cargill y LDC, entre otras. • (Reuters)

#### **EL EXPERTO**

# La crisis de la OMC es un desafío creciente para los empresarios de países emergentes

Desde 2019 que no se pueden hacer reclamos en caso de incumplimiento de las normas avaladas por la entidad; se acumulan decisiones controvertidas en el derecho comercial internacional



Pablo Gayol

Socio de Comercio Exterior y Derecho Aduanero en Marval O'Farrell Mairal

a arquitectura legal del comercio internacional está dada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus tratados. La piedra fundamental del sistema es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) firmado en 1947 donde se establecen los principios legales que rigen el comercio internacional y los derechos y obligaciones de los países miembros. Los principios clave son el trato de la nación más fa-

vorecida, el trato nacional al producto importado, la eliminación de las barreras cuantitativas, entre otros.

El GATT fue establecido en la segunda posguerra. En 1994, durante la posguerra fría, el sistema fue ampliado con la creación de la OMC y la incorporación de tratados adicionales sobre asuntos como dumping, subsidios, obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, la transformación más significativa al sistema fue la celebración del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), que estableció un procedimiento por el cual un país miembro podía llevar un reclamo ante la OMC contra otro país en caso de incumplimiento del GATT u otros acuerdos de la OMC. En caso de disputa, se forma un Grupo Especial que dictamina sobre la controversia, y esa decisión es apelable al Órgano de Apelación de la OMC, que es un tribunal permanente de ese organismo. El sistema también tiene un procedimiento de represalias en caso de incumplimiento de la resolución.

El ESD, con más de 350 decisiones, permitió durante años a los miembros resolver sus disputas dentro un marco normativo vinculante. Esto hizo que el sistema de la OMC tuviese una fuerza y una efectividad poco comunes en el derecho internacional y permitió a cualquier país, independientemente de su peso en el comercio internacional, recurrir a un sistema de resolución de disputas transnacional. Sin embargo, el sistema entró en una grave crisis a partir

de 2019. Algunos países, entre ellos Estados Unidos, alegaron la existencia de activismo judicial en el Organo de Apelación que, según ellos, interfería con su derecho de regular su comercio. Esta controversia sobre el Organo de Apelación impidió el consenso sobre la designación de jueces al Organo de Apelación y este deje de tener quorum para funcionar. Como consecuencia, el sistema de controversias se paralizó porque basta que la parte que pierda en el Grupo Especial apele la decisión para el caso quede en suspenso hasta que se conforme el Órgano de Apelación.

La importancia del método de resolución de controversias se hizo evidente con el deterioro del ordenamiento del comercio internacional que resultó de su parálisis. En los últimos años, a la ola proteccionista, se le han sumado normas de comercio internacional con finalidades ambientales, como las relacionadas con el Pacto Verde Europeo. La consecuencia es que se han ido acumu-

lando cuestiones controvertidas en el derecho comercial internacional que no se han resuelto de manera definitiva, como la interpretación de la cláusula de seguridad, las medidas de frontera sobre el carbono, las regulaciones sobre deforestación y la situación de China en la OMC, entre otros temas.

La consecuencia es que cada uno de los grandes bloques comerciales lleva adelante su propia agenda comercial sin que haya una armonización o convergencia de esas reglas, ni una necesidad de rendir cuentas sobre lo actuado. No está a la vista una solución que permita retornar a un sistema multilateral en esta situación de conflicto comercial internacional. Esto es problemático porque muchas de estas cuestiones afectan cada vez más las exportaciones de los países periféricos, que tendrán que operar en un sistema cada vez más complejo y segmentado sin una vía para solucionar.

## SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE FLUVIAL-MARÍTIMO





TRANSPORTE MARÍTIMO DE COMBUSTIBLES LIVIANOS Y PESADOS.



ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES, GRANOS Y MINERALES.



TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS Y LPG.





#### NOTA DE TAPA

## Intercambio

# Cómo traducir en negocios la buena sintonía entre la Argentina e Italia

El mayor interés del país europeo está en el sector energético y en la minería; las pymes pueden aprovechar otros segmentos con potencial

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION



Encuentro en junio entre Javier Milei y la mandataria italiana Giorgia Meloni

n el marco de la cumbre del G7 en Italia, mundo una foto de primera ministra Giorgia Meloni en una actitud confimemesy bromas. Másallá de lasactuales particularidades, la Argentina e Italia tienen históricos lazos culturales y económicos y en la actualidad también afinidad política entre Javier Milei y Georgia Melonia. En dos oportunidades en lo que va del año la canciller Diana Mondino mantuvo reuniones con empresarios en ese país, una en Roma y otra en Milán, donde destacó las potencialidades de crecimiento de la Argentina y señaló la importancia de contar con inversiones que den "músculo" a la economía local.

Marcelo Martín Giusto, embajador en Italia, resalta este momento de "buena sintonía" política entre los dos países y señala que con su equipo viene realizando una tarea de networking con la Argentina. "Hay interés del mundo empresario -añade-. Ya está la ley Bases, con el RIGI, que es un paso adelante. Claro que hay que seguir, demostrar la sostenibilidad de las normas. Nada es de un día para el otro, no es un milagro".

El año pasado el intercambio comercial entre ambos países fue de

US\$2614 millones, 4,7% menos que en 2022 y 24,5% por debajo de 2011, circuló en todo el el que fue el año récord de operaciones. La baja del 2023 es explicada, en gran parte, por la caída de las exportaciones argentinas -fueron US\$803 millones- por la sequía y dente con Javier Milei que generó la baja de precios internacionales. Entre los principales productos enviados se cuentan harinas y pellets de la extracción del aceite de soja (43,9%), camarones y langostinos (7,8% del total) y carne bovina (5,1%). Las importaciones desde Italia sumaron US\$1811 millones de dólares, con presencia de gasolinas (excluidas las de aviación) con 9,5%; partes de turbinas de gas con 2,4% y gasoil con 1,9%.

El sector energético aparece comouno de los más interesantes para avanzar en negocios conjuntos. Por eso la Cámara de Comercio Argentina Italiana y la Italia Trade Agency organizaron el seminario "Argentina: nuevas oportunidades en el sector energético y de la transición productiva", en el que hubo unos 190 participantes. "Nuestro país precicomunidad residente enmarcada sa, para desarrollar su potencial un "proyecto 360 para mejorar el como actor de referencia confiable concepto ambiental" que tiene la en el mercado energético global, inversiones productivas y de infraestructura. El gobierno que asumió en diciembrede 2023 se ha fijado como objetivo liberar las fuerzas del mercado, favorecer la iniciativa privada y fomentar las inversiones extranjeras directas", enfatizó Mondino.

El eje de la última reunión empresaria en Milán fue la energía. El

"Hay que demostrar la sostenibilidad de las normas. Nada es de un día para el otro"

gigante Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), empresa energética pública italiana, tiene presencia en 66 países ytiene una amplia gama de intereses en el sector (petróleo, gas natural, generación de energía eléctrica, ingeniería, construcción y la industria petroquímica). Hace unas semanas se concretó su abandono del consorcio que tiene la concesión del bloque TauroSirius; la administración libertaria autorizó su salida en favor de la ingresantePan American Sur (subsidiaria local de Pan American Energy, el holding de la familia Bulgheroni).

Además, Italia tiene fábricas de equipamiento para oil & gas de larga travectoria, muchas de las cuales ya tienen presencia en la Argentina. Para las locales el vínculo es posibilidad de transferencia tecnológica y, especialmente, de financiación.

Giorgio Alliata Di Montereale, presidente de la Cámara de Comercio Argentina Italiana, plantea que el que sector energético tiene un rol "clave" como motor de crecimiento en la Argentina y en todo el mundo en el marco de la "transición" que ya comenzó. Como institución despierta la posibilidad de que el lo identificaron por su capacidad para "atraer inversiones de magnitud"; porque cuenta con una cadena de valor "larga que incluye a las empresas chicas y genera un efecto multiplicador muy grande".

"El sector de transición ener- Energía, el eje gética y productiva es dinámico y virtuoso en la Argentina -agregae Italia es fuerte, tiene know-how,

tecnologías, insumos. Hay mucho por hacer y el incentivo, especialmente para los inversores públicos, es que hay que ser más agresivos y dinámicos porque de lo contrario

se perderá el tren". Repasa que la guerra entre Rusia y Ucrania aceleró el nearshoring productivo y el proceso de desglobalización que ya había empezado con la pandemia del Covid 19. "Alemania tiene su competitividad basada en la producción en Asia y el gas barato ruso-añade-. Ahora ese esquema entró en crisis. La Argentina está bien posicionada por sus recursos se pueden generar contratos de largo término en los que importan el precio y la seguridad de aprovisionamiento". Subraya que para avanzar en estos acuerdos hay que "resolver los problemas macroeconómicos para poder exportar, importar, girar dividendos sin inconvenientes". En octubre una misión de empresarios italianos llegará a la Argentina.

Giusto enfatiza la "alta participación" en el seminario sobre energía, "una muestra del interés" que país se convierta en un proveedor internacional, no solo de energía "sino de otros insumos" en los que Italia, como toda la Unión Europea, están tratando de conseguir.

Guillermo Murphy, Supply Chain director de Tecpetrol, ahonda en que Italia es una "gran desarrolladora de

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5





Vaca Muerta está en la mira de los inversionistas



Los pellets argentinos son exportados a Italia

#### Claves del intercambio comercial bilateral

#### Productos italianos

Un informe de la Agencia Argentina de Inversiones muestra que los cinco principales productos exportados por Italia son: máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; máquinas, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos, vehículos como autos y tractores y plástico y sus manufacturas

#### Compras al exterior

Un 12% de las importaciones italianas están relacionadas con combustibles minerales y aceites minerales; luego, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; también compra vehículos y productos farmacéuticos

#### Destinos

Italia exporta a Alemania, Estados Unidos, Francia, China y España, sobre todo. Un 58% de sus compras externas son a la Unión Europea. Alemania también es el principal origen de sus importaciones

#### Relación con la Argentina

La participación argentina en las importaciones totales de Italia en 2021 fue solo del 0.18% (últimos datos disponibles)

productosy procesos de alta calidad, con gran experiencia en ingeniería" para el sector energético. Está convencido de que las empresas de los dos países se pueden "complementar e integrar" en el trabajo porque, además de los desafíos petroleros, Vaca Muerta tiene los de infraestructura. "Hay que trabajar en desarrollar una relación balanceada, donde las dos partes ganen para que sea de larga duración", sintetiza.

En Milán, Leopoldo García, integrante de la comisión directiva del clúster Vaca Muerta, ofició de "embajador" de las cerca de 90 Pymes que prestan servicio en el área. Subraya que son empresas profesionalizadas, que exportan yatienden al sector "desde hace muchos años: no nacimos con Vaca Muerta". Además, apunta que el trabajo en conjunto con italianas "puede profundizar el derrame, aportar más know how y abrir oportunidades de ampliar negocios".

Para ese segmento es de mucha importancia la posibilidad de que surjan líneas de financiamiento con tasas bajas a largo plazo que Italia las ofrece. García señala la importancia de que el Estado italiano les da a las Pymes, con lo cual entienden el rol de estas firmas que, en la Argentina, generan 60% del empleo registrado. Ellos trabajan mucho en Medio Oriente, en el Mar del Norte, en perforación offshore". Comenta que en 2021 y en 2022 hubo dos misiones de empresarios italianos en Neuguén.

#### Comercio entre ambos países

Millones de dólares

Fue el intercambio entre la Argentina e Italia en 2023; en lo que va de 2024, hasta julio, el intercambio es de US\$1347 millones con un saldo negativo de US\$220 millones

**43,9**%

De las ventas a Italia Fueron, en 2023, harinas y pellets de la extracción del aceite de soja; también la Argentina vendió camarones y langostinos (7,8% del total) y carne bovina (5,1%). Las importaciones desde Italia sumaron US\$1811 millones

El CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea participó del seminario como presidente de la presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), la entidad que nuclea a las principales petroleras del país. "El área de la energía es una de las grandes potencialidades de la Argentina-dicea LA NACION-. Puede generar inversiones importantes, cualquier esquema de cooperación que se logre ayuda a que los proyectos avancen. Por eso la importancia de generar vínculos y abrir chances de negocios".

Precisa que entre las alternativas están las de las Pymes de convertirse en proveedoras de bienes y servicios de buena calidad y precio competitivo; lograr inversiones y financiamiento privado y público ("las agencias de financiamiento a las exportaciones europeas pueden ayudar a viabilizar líneas"). Admite que, además del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), deberá "terminar de ordenarse" la macroeconomía para que proveedores que no son habituales de la Argen-

"Se está normalizando el sistema de pagos de importaciones y hay más expectativas de un cepo con remoción programada", añade Ormachea, quien coincide en que Italia es un buen socio para el sector por contar con "cadena de valor; industria metalmecánica proveedora de bienes y tecnología desarrollada para la transición

energética" a la vez que sugiere que hay que "abrir el teleobjetivo" hacia un concepto más amplio de energía, incluyendo todas sus variantes, "hasta el hidrógeno verde que en la Argentina lo vemos más lejos, pero no los europeos".

#### Otras posibilidades

Alliata Di Montereale admite que para la Argentina exportar productos terminados a Italia es complejo porque es poco competitiva, sí ve oportunidades en la economía del conocimiento, por ejemplo, porque no tienen las mismas barreras que otros sectores. Subraya que, para llegar y consolidarse en ese mercado, las empresas deben concentrarse en precio, diseño y calidad. "Los consumidores le dan mucha importancia a ese trípode; el precio solo no alcanza para mercados sofisticados, debe ser acompañado por otros valores", especifica.

De acuerdo con los datos oficiales, desde hace más de una década la Argentina tiene una balanza comercial negativa con Italia, entre 2002 y 2011 la relación fue inversa y

a Italia significaron ingresos por US\$777 millones, mientras que se gastaron en importaciones US\$ 1.686; un rojo de US\$ 909 millones, el más alto desde 1990.

Giusto insiste en que hay un trabajo "en equipo" tanto en la embajada -con el secretario Patricio Pupi, responsable de la sección

Económica Comercial y el magister en Economía, Leandro Salinardi, a cargo de la Promoción de Inversiones- como con el centro de promoción en Milán (uno de los Il que el país tiene en el mundo). "Hay que sumar nuevos conceptos vinculados a la Argentina en el top of mind -dice-. Hay interés en materias primas críticas, pero también en completar cadenas de valor. Hay más de 250 empresas italianas instaladas en la Argentina y algunas como Globant o Eurnekian con negocios en Italia".

Admite que la competitividad se alcanza por una "suma de factores", de los que todavía faltan, pero "también la hacen estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera. Hayquedar pasos en muchas áreas". Giusto entiende que hay "oportunidades" para exportaciones argentinas en ampliar los envíos agrícolas, en congelados, en aceites y derivados, en alimentos para mascotas, en materiales para el cuero, en el sector de la madera.

"También hay posibilidades en moda y diseño, en calzado, en industria naval creativa y en industina puedan empezar a operar. la balanza comercial era favorable. trias culturales", menciona y apun-El año pasado las exportaciones ta que en el marco del Programa Sur (apoyo de la Cancillería para traducir autores argentinos) hay unas 350 obras en Italia, "un claro ejemplo del interés y los lazos culturales". Para promover el turismo también se han hecho acciones con la participación de Aerolíneas Argentinas y de ITA (línea aérea de bandera italiana). •

#### VISTA AL MUNDO

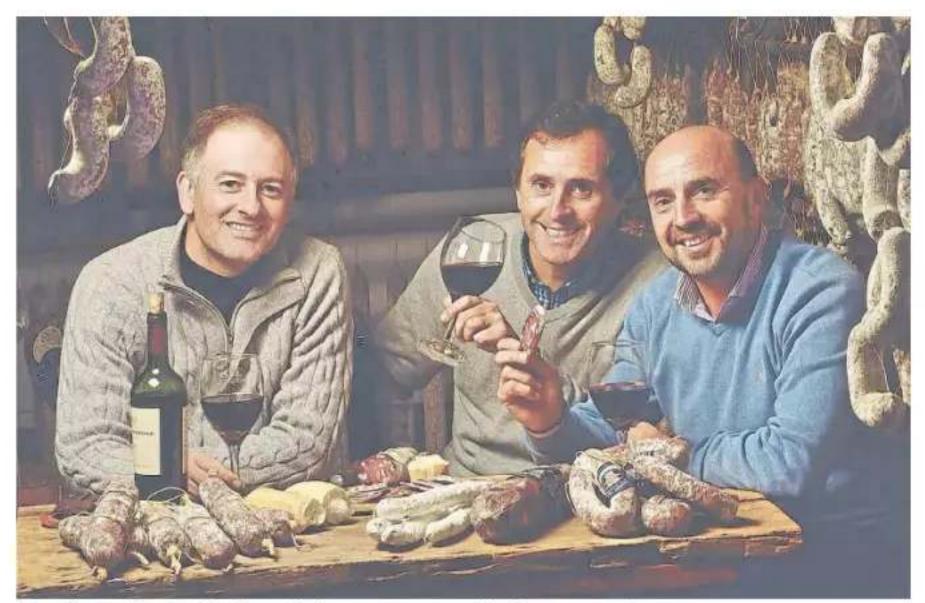

Hernán, Pablo y Fabio Cagnoli, la nueva generación de empresarios

## Chacinados

## Una empresa exportadora que nació con la inmigración

Creada en 1907 y radicada en Tandil, sumará a sus operaciones carne de cerdo; compite con productos de la UE

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

Más allá de los debates locales sobre de dónde es el mejor salame de la Argentina, Tandil (Buenos Aires) siempre está en el podio. Allí nació y está la empresa familiar, fundada por Pedro Cagnoli hace casi un siglo y hoy gestionada por la tercera generación. Exporta sus chacinados hace 21 años: es una marca consolidada en Perú y

avanza en Paraguay y Colombia.

Mariano Frías, gerente de Marketing de la empresa, explica a LA NACION que vender chacinados al mundo no es simple porque el mercado de la Unión Europea -de muy alto consumo- está "muy protegido" y las certificaciones exigidas para ingresar son "muy costosas" ya que los inspectores viajan a los destinos para recorrer los establecimientos. "Se requiere de mucho volumen para que los números cierren", precisa. En la Argentina la balanza comercial de chacinados, en general, es deficitaria. Las mayores importaciones son desde Europa, que a la vez es el principal competidor a la hora de exportar.

Añade que Latinoamérica es el mercado más desarrollado en materia de exportaciones y el que más posibilidades registra en términos de crecimiento aunque admite que tiene una "cultura chacinera" diferente a la Argentina que es más parecida a la italiana y española. Cagnoli hace 21 años llega con sus productos a Perú, donde comenzó en una cadena de retail, donde aplicó el "método de venta" argentino para desarrollar la marca.

"Pusimos un promotor, explicamos de qué se trataba de cada fiambre -precisa -. Es que detectamos que la técnica comercial local era insuficiente, así que enviamos gente de Tandil. Fue un 'trabajo de hormiga', activando el punto

de venta. De esa manera quedó el público residual que aprendió a consumir y así el mercado fui creciendo. En ese desembarco ayudó que había campañas para promocionar los quesos duros y semiduros, era una combinación muy buena".

Pedro Cagnoli llegó a la Argentina desde la Lombardía en 1907 y después de estar en varios lugares del país, decidió radicarse en Tandil, donde empezó a fabricar embutidos de forma artesanal porque el clima ayudaba para lograr una buena conservación y estacionamiento de las carnes.

Había aprendido el oficio en su familia y él también lo enseñó a sus hijos, Pedro y Salvador, quienes conformaron Cagnoli Hermanos y a ellos los siguieron Norberto y Hugo, hijos de Pedro, que fueron los encargados de crear la sociedad anónima en los '60. "Los valores originales siguen siendo la base de la empresa, como el respeto por las tradiciones, por el medio ambiente en que vivimos y producimos, y por la calidad", señala Frías.

#### Claves del negocio

#### Crecimiento

La firma es la principal empleadora del sector privado de Tandil; cuenta con unos 600 colaboradores y proyecta incorporar unos 100 más

#### Ventas externas Produce 1.3 millones de kilos mensuales y

exporta entre 1% y 2%

La empresa cuenta con diferentes líneas de productos que fueron desarrollando a lo largo de los años, desde los tradicionales "salamines Tandileros", las salazones como el jamón crudo o bondiola, los fiambres y especialidades. La marca está presente en todo el país.

La firma es la principal empleadora del sector privado de Tandil; cuenta con unos 600 colaboradoresyproyecta incorporar unos 100 más. Produce 1,3 millones de kilos mensuales y exporta entre 1% y 2%; en el caso del "fuet Tandil" la cifra crece al 5%. Cuenta con unos 70 productos en catálogo, entre los principales están los tradicionales salames tandileros con más de 40 variedades de embutidos secos, fiambres, salazones, pastas finas (como la mortadela o el Leberwurst), especialidades, recetas italianas y productos que están pensados directamente para el canal retail y se venden en piezas para su fraccionamiento o feteado. También tienen cortes frescos de cerdo y productos elaborados de cerdo.

Es el cuarto procesador de cerdo de la Argentina; inaugura en breve una nueva planta del Ciclo II con capacidad para 25.000 capones por mes.

Frías detalla que todos los productos elaborados que tienen 60 días de vida útil pueden comercializarse en cualquier lugar del mundo. Admite que los problemas de la macroeconomía argentina condicionan las operaciones de exportación: "Definen la competitividad, aunque cuando hay problemas hay que hacer lo posible para sostener los mercados. El hecho de estar en destinos y competir con productos de Italia y España demuestra que superamos el desafío de estar a la altura, podemos competir mano a mano con nuestras recetas". •

#### MOVIMIENTO MARÍTIMO

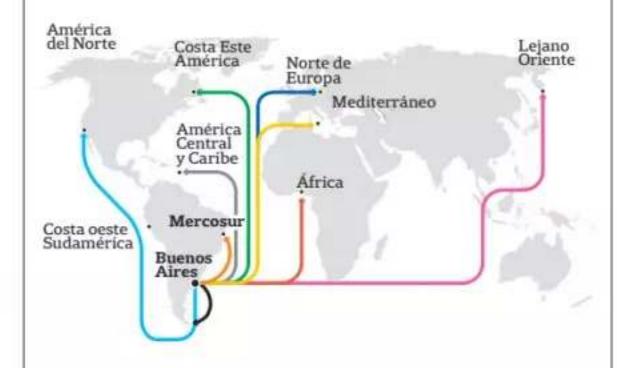

#### RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

#### Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE, Grimaldi

#### Lejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming, PIL (Pacific International Lines)

#### Mediterráneo

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

#### Mercosur

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

#### Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

#### Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

#### América Central y Caribe

CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

#### África

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

#### Cabotaje

PSL (Patagonia Shipping Lines)

#### CONTACTOS

#### CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

Cosco: 4343-0607

### www.coscoarg.com.ar

Evergreen: 5382-7000

5353-0940

www.heinlein.com.ar Grimaldi:

#### www.grimaldishipping.com Hamburg Süd:

5789-9900 www.hamburgsud.com

Hapag Lloyd:

#### www.hapag-lloyd.com

5355-5700

Hyundai

### www.brings.com.ar

https://www.one-line.com

www.shippingservices.com.ar

#### www.patagonialines.com

Log-In:

www.loginlogistica.com.br

#### Maersk:

5382-5800 www.maerskline.com

#### MSC: 5300-7200

www.msc.com

#### Wan Hai Lines (Brings): 5236-7013

www.naveatlantica.com.ar

#### Yang Ming (Brings): 4891-1766

www.yangming.com

#### ZIM: 4312-6868

www.starshipping.com.ar

#### **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

#### CABA

- TRP (0810-444-4877). Terminal 4 (0810-555-APMT)
- BACTSSA (4510-9800).
- Provincia Buenos Aires Exolgan (5811-9100).
- Terminal Zárate
- (0348/42-9000) y Tecplata (0221 644-2200)
- Mar del Plata, TC2 (223-489-7400)
- · Terminal Puerto Rosario (TPR)
- (0341 486-1300)

#### Bahía Blanca Puerto Bahía Blanca

(0291401-9000)

#### Puerto Madryn (0280 4451400)

Puerto Deseado (0297 487-0262)

#### Ushuaia

· Puerto Público Ushuaia (02901431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

LA NACION | JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

#### ACTUALIDAD

## Foro de negocios. El equipo económico confirmó que el plan no contempla devaluar

Los integrantes del ministerio liderado por Luis Caputo se acercaron al Santa Fe Business Forum para explicar las bases de la estrategia macro de Gobierno

#### Paula Urien LA NACION

ROSARIO.-Parte del equipo económico asistió al Santa Fe Business Forum y dejó una definición contundente frente a la inquietud planteada por algunos de los asistentes: "la competitividad no se gana devaluando". El encargado de pasar el mensajefue el asesor del Ministro de Economía Martín Vauthier, quien, junto con Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina y Felipe Núñez, director del BICE, se acercaron al encuentro que se realizó en esta ciudad con el propósito de bajar a la tierra el plan y reforzar la comunicación.

El que comenzó la charla fue Federico Furiase,"Queremos comunicar lo que esta haciendo el Gobierno. En política económica es clave la comunicación. Del programa siempre decimos que tiene tres anclas, dada la pesada herencia. La central es el ancla fiscal, clave para la estabilización. Tenemos al Presidente y al ministro de Economía muy comprometidos con esto. Es un giro de 180 grados en la historia económica argentina. Todo el equipo está muy alineado", aseguró.

El ancla monetaria es la segunda. "Se trata del control de la cantidad de dinero de la economía. La inflación es un fenómeno monetario y producto del déficit fiscal que se ha generado a lo largo de todos estos años, que en algunos momentos se financió con deuda y en otros con emisión monetaria. Ahí está la raíz del problema que tiene la Argentina, que es la alta inflación",continuó.

Furiase argumentó que la cantidad de dinero de la economía ha caído 60% en términos reales de diciembre para acá y "esto tuvo que ver con un trabajo de sanear la hoja de balance del Banco Central. En diciembre, los principales problemas macroeconómicos heredados tenían que ver con el deterioro en la hoja de balance del Banco Central. Esto generaba el riesgo de una hiperinflación y crisis financiera". Al respecto, hizo referencia a la corrección del "excedente de pesos".

Agregó que el Banco Central tenía 12 puntos de pasivos remunerados y esto se eliminó completamente. "Gracias al equilibrio fiscal y a la estrategia financiera, el Gobierno pudo colocar deuda a tasas sostenibles en el marco de un proceso de superávit fiscal primario. Ese endeudamiento que tomó el Tesoro se usó para sanear la hoja de balance del Banco Central, limpiar el excedente monetario y, como se hizo en un contexto de superávit país bajó de 2700 puntos básicos primario y de tasas reales muy sos- a 1400; la brecha cambiaria del del Banco Central y del Tesoro como porcentaje del producto ha caído fuertemente", afirmó Furiase.

Otropaso muy importante, según el funcionario, es el "cierre total de las canillas de emisión monetaria. Acá está la clave para entender por qué la inflación va a seguir bajando. Ningún economista proyectaba que

### Streaming

Tanto Federico Furiase como MartínVauthier acompañan al ministro Luis Caputo en la consultora (ahora cerrada) llamada AnkerLatinoamérica. Ahora, además de estar junto a Caputo en la función pública, los tres llevan adelante, junto a Nuñez. un streaming del ministerio de Economía donde hablan de la actualidad

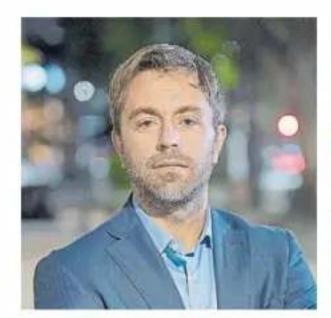

FEDERICO FURIASE DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL

#### Estudios

Licenciado en Economía (UBA). Tiene un master en Finanzas de la Universidad Di Tella

#### Trayectoria

Fue asesor del titular del Ministerio de Economía de la Nación y representante del Ministerio de Economía en el directorio del BCRA. entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. En el sector privado, tiene más de 17 años de experiencia en consultoría económica



MARTÍN VAUTHIER

ASESOR ECONÓMICO

Estudios Es licenciado en Economía (UBA)

#### Trayectoria

Es docente de las Maestrías en Finanzas y Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Ocupó los cargos de director de Eco Go Consultores (2017-2021) y economista Senior del Estudio Bein & Asociados (2008-2017). Es director del BICE



**FELIPE NUNEZ** DIRECTOR DEL BICE

Estudios

Licenciado en Economía (UBA). Tiene un master en Finanzas en Ucema

#### Trayectoria

Entre diciembre de 2023 v mavo de este año fue asesor del ministro de Economía. Magister en Finanzas por la Universidad del CEMA. Cuenta, además, con un Posgrado en Política Monetaria de la Escuela de Economía y Administración de Empresas

la inflación a partir de mayo estaría en el 4% mensual. La emisión monetaria por déficit fiscal se cerró y lo que tiene que ver con los intereses de los pasivos remunerados también se eliminó. La asociada a la compra de dólares que hace el Banco Central en el MULC también va a ser esterilizada. Estos son pasos fundamentales para seguir reduciendo la inflación y para lograr la convergencia del tipo de cambio financiero hacia el tipo de cambio oficial, que viaja al 2% mensual".

Hizo referencia a otras medidas para lograr estos objetivos como la baja del impuesto PAIS y la apertura comercial "que van a seguir generando las condiciones macro para seguir bajando la inflación". Agregó que en este contexto comienza a verse la recuperación del crédito y de los salarios reales.

"Somos un equipo obsesivo con el orden macroeconómico. Esto permitió un ajuste en tiempo récord. Un ajuste fiscal y del Banco Central de 15 puntos del producto, manteniendo el nivel de aceptación del Presidente. Esto es muy positivo. Hay una mejora de la competitividad muy importante: el riesgo tenibles, la dinámica de la deuda 200% a 35%; la inflación, del 25% mensual a 4%; cayeron las tasas de interés que permitió la recuperación del crédito, de 120% a 40%. Todo implica una mejora en la competitividad yen la estabilidad", enumeró el director del Central.

> En tanto, Felipe Núñez, director del BICE, dijo que es muy importante el hecho de que "haya un Pre-

"Es probable que no haya un nuevo blanqueo; es el momento de invertir en la Argentina"

"Somos un equipo obsesionado con el orden macro; esto permitió un ajuste en tiempo récord'

sidente y un ministro alineados en el ancla fiscal. No es menor lo que está sucediendo. No crean que en la historia argentina vamos a volver a tener un presidente tan enfocado en mantener el equilibrio macroeconómico, que es la fuente de estabilidad de toda la economía y lo que posibilita proyectar a futuro, invertir. Desde lo económico soy muy optimista, pero desde lo político soy pesimista. Creo que van a volver los malos gobernantes. No den por sentado el Presidente que tenemos. Es una oportunidad única".

El asesor arengó a que los empresarios se decidan a invertir. "Probablemente no haya un nuevo blanqueo. Es el momento para invertir en la Argentina".

Dijo que "hay cierta ansiedad con respecto a la inflación, pero la desinflación va acorde a lo que esperamos. Se da en un contexto de recupero del salario real y de la recuperación de las tarifas, ya que vamos hacia la normalización y a que el Estado casi no tenga que financiar subsidios".

"Esto se acelera si ustedes aceleran la toma de decisiones e impulsan la actividad. La idea de acercarinvertir en la Argentina".

Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía, dijo que "gracias a la comunicación del Presidente y el ministro, la gente entendió el vínculo entre el déficit fiscal y el desequilibrio macroeconómico".

Agregó que de los últimos 63 años, en 57 de ellos tuvimos déficit financiero. "Tuvimos solamente 6

años donde no hubo déficit, pero en default, pagando intereses. Estamos con equilibrio financiero sin default, cumpliendo todos los compromisos".

La gente entendió el vínculo entre el déficit y las crisis, según el asesor, "y no es fácil de entender, porque típicamente las consecuencias no se ven en forma directa, sino de forma indirecta a través de sus mecanismos de financiamiento. ¿Cómo se financia un déficit?, se preguntó. "O me endeudo o le pido al Banco Central que emita. Esto significa inflación o inestabilidad cambiaria. Algo a lo que estamos muy acostumbrados en la Argentina. Se llega a una crisis de deuda. Ahora se ha empezado a ver que el problema detrás es el déficit."

"La economía va está creciendo en forma sostenida y la inflación está bajando. La economía a partir de mayo empezó a crecer. En julio y agosto las variaciones desestacionalizadas están en verde. El crecimiento es una consecuencia virtuosa del programa económico. No tiene anabólicos atrás. En julio también tuvimos el cuarto mes consecutivo de crecimiento del nos es que se aventuren a invertir. crédito. El crédito en la Argentina Hoy esta mas barato que nunca es muy bajo comparado con el de nuestros vecinos. Está en 5 puntos del PBI", señalo Vauthier.

"Estamos confiados en que sevan a poder seguir bajando los impuestos. Hay impuestos distorsivos, como la inflación, las retenciones, el impuesto PAIS, el impuesto a los ingresos brutos, que es muy ineficiente. El consumidor termina pagando las consecuencias.", cerró. •

#### ACTUALIDAD



Las barcazas que bajan de Paraguay y de otros países pagarán un peaje menor

## Nuevo cálculo

## Tras la tensión diplomática, hubo acuerdo por la tarifa de la Hidrovía

Se llegó a un entendimiento por el peaje en el tramo norte de la vía navegable, una situación que había generado roces con los vecinos

Texto Paula Urien LA NACION

tre los usuarios de la Hidrovía, que, luego de muchas protestas, estaban dispuestos a pagar un peaje en el tramo norte, pero más reducido. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Administración General de Puertos (AGP), llegó a un "entendimiento operativo" con los armadores fluviales de la Cuenca del Plata y del Paraguay por el peaje para el tramo de la Vía Navegable Troncal (VNT)entreSantaFeyConfluencia.

La Argentina no solo aceptó cobrar un monto menor, sino que además la disminución es retroactiva. "A los que ya pagaron se les hace una nota de crédito por la diferencia", afirmaron a LA NACION fuentes del Gobierno.

Argentina, por allí se lleva al mundo el 85% de la agroindustria, pero también es un paso crucial para los envíos de Paraguay, cuyas barcazas navegan con sus principales productos de exportación. Por eso segeneró una tensión con este país, que también sumó la disconformidad de Brasil, Bolivia y Uruguay.

Mucha agua pasó por debajo del puente por la decisión argentina de establecer el año pasado una tarifa de peaje al norte de la VNT (que no la tenía). En julio de este año, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp) -entidad integrada por armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata con sede en Montevideo-le había realizado algunas sugerencias al Gobierno para "la resolución del conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de La Hidrovía es la columna ver- que, en 2023, la Argentina impletebral del comercio exterior de la mentara de manera unilateral el que no pagaban el peaje, mientras Acuerdo firmada por la AGP, co-

cobro de un peaje de US\$1,47 por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo 'Puerto de Santa Fe-Confluencia' de la Hidrovía". Para el tramo de cabotaje era de \$1,45.

Agregó que los usuarios del canal de comunicación, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) integrado por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguayy Uruguay manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, algo que actualmente no ocurre.

#### Nuevo monto

El Gobierno anunció que "se logró poner fin al diferendo regional heredado de la gestión anterior". Un conflicto que escaló al punto en que la Argentina retuvo barcos que, desde Paraguay, subieron el tono de las protestas. Raúl Valdez, titular del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay, citado por la prensa de Asunción, afirmó que el cobro de peaje por parte de la Argentina "va en contra de acuerdos de libre navegación y representa un precedente negativo para la navegación en la región".

Desdeel gobierno argentino, en 2023, se afirmaba, en cambio, que la Argentina tenía todo el derecho de cobrar un peaje porque era el país que se hacía cargo del mantenimiento de la vía navegable. La tarifa corresponde al balizamiento, los ajustes de traza necesarios y las obras de dragado.

En tanto, el presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció en 2023 que pediría un arbitraje internacional, acompañado por los gobiernos de sus países vecinos.

mo concesionario del tramo argentino, la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), en representación de los armadores de Paraguayy la Cptcp, establecieron que las tarifas queden con una sensible disminución.

Para el período comprendido entre el 15 de febrero de 2023 al 31 agosto de 2024, la tarifa establecida para los tramos internacionales será de US\$0,80. Entre el1° de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, el costo de la tasa retributiva será de US\$1,20. Esta cifra es en pesos para el cabotaje. "Dichos descuentos se aplicarán siempre y cuando el pago se efectúe dentro del plazo de los 45 días de emitida la factura", consensuaron.

Por su parte, serán beneficiados con un crédito a su favor las empresas que ya hayan abonado la to-Ahora, a través del Acta de talidad de la tarifa que se encuentra activa desde inicios de 2023.



Toda la información en www.lanacion.com.ar/comercio exterior

Un mundo globalizado y en constante cambio exige nuevas formas de relacionarse comercialmente. El suplemento Comercio Exterior de LA NACION informa y analiza los aspectos más significativos del sector.\*



Oportunidades de negocios



Análisis de escenarios globales

